### deportes

Lautaro Martínez, entre la leyenda de Inter y la deuda de la selección

Idolo y goleador en Italia, con la Argentina necesita pelear por un puesto con el que se quedó Julián Álvarez.



1934-2024

**Tito Cossa.** Adiós a una figura central del teatro

-espectáculos

Autor de obras emblemáticas como La nona, Nuestro fin de semana y Tute cabrero, fue uno de los creadores de Teatro Abierto e impulsor del debate estético.



# LA NACION

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Ya no se repetirá el año en el secundario bonaerense: solo se recursarán materias

REFORMA. Regirá desde el año próximo; apunta a bajar los índices de abandono escolar

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la eliminación de la repitencia en la escuela secundaria a partir del año próximo. La aprobación de ese ciclo ya no será por año, sino por materia.

La reforma apunta a bajar los niveles de deserción escolar en el nivel medio, que en algunos distritos del

conurbano están por encima del 60 por ciento. Fue votada por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación de la provincia, pero en muchos especialistas genera reparos: la consideran "un parche".

Con el nuevo sistema, que regirá desde el próximo año, un estudiante que no aprueba algunas materias

deberá recursarlas, pero eso no le impedirá pasar de año. Existirá, sí, un régimen de correlatividades: no podrá cursar matemática de tercerosinteneraprobada la desegundo, por ejemplo. "La repitencia no resuelve los problemas", dijo el titular de Educación bonaerense. Alberto Sileoni. Página 22

Un parche de compleja gestión en las escuelas

Erica Gonçalves. Página 22

Un cambio incierto para los que no entienden lo que leen

Maria Elena Polack. Página 23

### A 80 años del día que cambió la historia



AARON CHOWN/DPA

el mundo — PARÍS (AP).-Líderes, veteranos y visitantes de todo el mundo rindieron ayer homenaje a la generación del Día Den conmovedoras ceremonias en las playas de Normandía, donde los aliados desembarcaron hace 80 años, preámbulo de la derrota de la Alemania de Adolf Hitler. En la celebración, los mandatarios aliados recordaron la niebla de la guerra que llega de Ucrania, que enfrenta la invasión de Rusia, y renovaron su respaldo a Kiev. Página 4

### La Corte terminó con el privilegio del Señor del Tabaco

CIGARRILLOS. Le ordenó a Pablo Otero pagar el impuesto; ahora la AFIP le reclama US\$400 millones

La Corte Suprema de Justicia falló ayer en contra de Tabacalera Sarandí e hizo caer la última sentencia que le permitía no pagar el impuesto interno a los cigarrillos a la empresa de Pablo Otero, bautizado "Señor del Tabaco" por el presidente Javier Milei. Tras el fallo, la AFIP le reclamará una suma que ronda los 400 millones de dólares por los tributos que no pagó a lo largo de los últimos seis años.

Durante ese período, Tabacalera Sarandi había accedido a fallos

favorables con los que evitó pagar el impuesto interno, argumentando que era confiscatorio y que le sión de la ejecución de la sentencia impedía competir contra las compañías de primera línea. Con ese beneficio, sus marcas Master Red, Red Pointy Kiel crecieron hasta ha-

cerse con el 35% del mercado local.

Ayer, la Corte dispuso la suspende la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que habilitaba a Otero a no pagar el impuesto. Página 17

# La crisis con el Congreso complica la sanción de la Ley Bases

**CONFLICTO.** Los choques por las jubilaciones sumaron tensión

Cuando parecía encauzado el diálogo para avanzar con la Ley Bases, los choques entre el presidente Javier Milei y el Congreso por el aumento a los jubilados votado por la oposición sin acuerdo con el oficialismo volvieron a tensar las negociaciones. El kirchnerismo intenta aprovechar el conflicto para sumar los votos que le faltan para bloquear las leyes. Yel oficialismo busca llegar al mágico número de 37 senadores y, con ello, aprobar las leyes en general. La sesión será el próximo miércoles. Página 10

Un rayón al plan maestro del Gobierno

Claudio Jacquelin. Página 12

### Cayeron los bonos y se disparó el riesgo país

REVÉS. La media sanción de una nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados fue interpretada por los mercados financieros como un revés para el Gobierno y reaccionaron en consecuencia: los bonos de la deuda cayeron hasta 6% y el riesgo país llegó a 1596 puntos, el valor más alto en tres meses. Página 18

### DESDE ADENTRO

¿Y si el mercado pierde la paciencia antes que la gente?

Florencia Donovan PARA LA NACION-

Página 19

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar FUERTE ADVERTENCIA DE UNICEF, LA AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 90%

De los chicos de Gaza carecen de alimentos necesarios para un crecimiento adecuado

Guerra en Medio Oriente | BOMBARDEO Y MATANZA EN GAZA

# Israel atacó una escuela de la ONU a la que definió como "base de Hamas"

La operación, en la que se habría utilizado munición de precisión antibúnker de EE.UU., dejó 37 muertos, a los que el Ejército israelí definió como "terroristas"; según Unrwa murieron 14 niños y 9 mujeres

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.—
Esta vez Israel no habló de errores ni
pidió disculpas luego del letal ataque
realizado ayer contra una escuela de
la ONU que acogía refugiados en el
centro de Gaza, pero que según el
Ejército israelí se trataba de "una
base de Hamas". El bombardeo dejó
al menos 37 muertos, definidos por
Israel como "terroristas".

"Aviones de combate del Ejército (...) realizaron un ataque preciso sobre una base de Hamas situada en el interior de una escuela de la Unrwa [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] en la zona de Nuseirat", dijo el Ejército israelí, que informó de "varios terroristas muertos".

"Terroristas de Hamas y de la Jihad Islámica (...) que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre operaban en este recinto", afirmó. En la operación, las fuerzas israelies habrian utilizado bombas fabricadas en Estados Unidos, según expertos en armas que examinaron las imágenes verificadas de los escombros. "Las puntas cónicas de dos bombas GBU-39 de pequeño diámetro eran visibles en imágenes tomadas por un testigo, Emad Abu Shawish, después del ataque en el campo de refugiados de Nuseirat. Sus imágenes fueron verificadas por Storyful y geolocalizadas de forma independiente por The Washington Post", reportó The New York Times.

El Hospital Mártires de Al Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al-Balah, indicó que recibió "37 mártires" del ataque contra la escuela de la ONU. Según sus registros, entre los muertos hay por lo menos 14 chicos y nueve mujeres.

Las autoridades del hospital también señalaron que la "avería de uno de sus generadores eléctricos" complicaba el tratamiento de pacientes vulnerables y podía provocar "una catástrofe humanitaria".

El director de la Unrwa, Philippe Lazzarini, afirmó que Israel lanzó el bombardeo "sin previo aviso". "Otra escuela de la Unrwa convertida en refugio atacada", escribió Lazzarini en la red social X en un mensaje en el que añadió que la agencia había comunicado a las fuerzas israelíes

las coordenadas del edificio. "Otro día horrible en Gaza", dijo.

Otro ataque contra una casa durante la noche mató a seis personas.
Los dos episodios ocurrieron en Nuseirat, uno de los campos de refugiados urbanizados en Gaza que se remontan a la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares.

El hecho se produjo después de que el Ejército anunciara una nueva campaña aérea y terrestre en varios campos de refugiados en el centro de Gaza para perseguir a milicianos de Hamas que, segúndice, se han reagrupado allí. Es una nueva incursión de tropas en zonas de la Franja de Gaza que ya habían invadido, lo que subraya la resiliencia del grupo armado pese a los casi ocho meses de campaña israelí en el territorio.

El 27 de mayo pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu definió como "trágico percance" el ataque a un campo de refugiados en Rafah, al sur de Gaza, en el que murieron 45 personas, entre ellas muchas mujeres y niños.

### Escenas caóticas

El ataque de ayer golpeó la escuela Al-Sardi, gestionada por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, conocida por el acrónimo Unrwa. La escuela estaba llena de palestinos que habían huido de ofensivas y bombardeos israelíes en el norte de Gaza, indicaron.

Ayman Rashed, un hombre que se había visto desplazado de Ciudad de Gaza, dijo que las bombas golpearon las salas en el segundo y tercer pisos, donde se refugiaban familias, y que había ayudado a sacar cinco muertos, incluidos un anciano y dos niños, uno con la cabeza abierta. "Estaba oscuro, sin electricidad y nos costó sacar a las víctimas", afirmó.

Las imágenes mostraban cuerpos envueltos en mantas o bolsas de plástico alineados en el patio del hospital, que estaba oscuro en su mayor parte porque el personal intentaba ahorrar el combustible limitado para electricidad. Al-Kareem aseguró que había visto gente que buscaba a sus seres queridos entre los cuerpos y que una mujer no dejaba de pedir a los trabajadores médicos que abrie-

ran las mortajas para ver si su hijo estaba dentro. "La situación es trágica", declaró.

El Ejército israelí dijo que Hamas había insertado un "complejo" dentro de la escuela y que milicianos lo utilizaban como refugio mientras planeaban ataques a tropas israelíes, aunque por ahora no ofreció pruebas. Publicó una foto de la escuela y señaló las aulas del segundo y tercer pisos. Ante este marco las fuerzas israelíes dijeron haber tomado medidas previas "para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados durante el ataque, incluido efectuar vigilancia aérea, e información adicional de inteligencia".

La Unrwa, que coordina casi toda la ayuda para Gaza, estuvo en el centro de una tormenta diplomática y al borde del colapso luego de que Israel acusara en enero a una decena de sus 13.000 empleados en Gaza de estar implicados en el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Líderes internacionales condenaron el mortal ataque del Ejército israelí. "Este es un nuevo ejemplo terrible del precio que pagan los civiles, los hombres, las mujeres y los niños palestinos que simplemente tratan de sobrevivir y se ven obligados a desplazarse en una especie de círculo de la muerte en Gaza para tratar de protegerse", declaró Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al enfatizar que habría que rendir cuentas "por todo lo que pasa en Gaza".

El jefede la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió una investigación independiente sobre el bombardeo israelí.

Por su parte, Estados Unidos pidió a Israel que sea "transparente" sobre el ataque, y que divulgue información sobre si murieron niños.

Israelemprendió su campaña tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que milicianos mataron a unas 1200 personas y tomaron como rehenes a otras 250. La respuesta militar israelí ha matado al menos a 36.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no indica cuántos corresponden a civiles y cuántos a combatientes. •

Agencias AP y AFP



Los cuerpos de algunas víctimas del ataque israelí a una escuela de la ONU

# España se suma a la demanda de genocidio contra el Estado israelí

El caso abierto ante la Corte Internacional de Justicia evalúa las acciones del Ejército en la Franja de Gaza

MADRID.—España anunció ayer su decisión de unirse a una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un caso abierto por presunto genocidio en la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, solo una semana después de reconocer el Estado palestino.

España es el primer país de la Unión Europea (UE) en sumarse al caso presentado el año pasado por Sudáfrica, alegando que Israel estaba violando la convención para la prevención de genocidios con un operativo militar que dejó grandes zonas del enclave palestino reducidas a escombros.

"España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica", afirmó en rueda de prensa el canciller español, José Manuel Albares. "Nuestro único objetivo es poner fin a la guerra y empezar a avanzar por fin en la aplicación de la solución de los dos Estados", precisó sobre la eventual incorporación de Palestina como país soberano.

"Es urgente que todos y todas apoyemos al tribunal para que se cumplan las medidas cautelares para detener cualquier operación militar", dijo por su parte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

### Unicef

### COMUNICADO DE LA AGENCIA

"En la Franja de Gaza, los meses de hostilidades y las restricciones a la ayuda humanitaria han colapsado los sistemas alimentario y sanitario, lo que ha tenido consecuencias catastróficas para los niños y sus familias"

### Pobreza alimentaria

Unicef señaló que cinco conjuntos de datos recogidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024 habían encontrado que 9 de cada 10 niños en la Franja de Gaza, que ha sido golpeada por la ofensiva israelí desde octubre pasado, sufren de pobreza alimentaria severa, lo que significa que están sobreviviendo con dos o menos grupos de alimentos por día



ABDEL KAREEM HANA/AP

"España se va a mantener del lado correcto de la historia", añadió.

Sudáfrica lanzó este proceso ante la CIJ –que es el máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya-el año pasado, alegando que la ofensiva israelí viola la convención de la ONU sobre el genocidio de 1948, una acusación que Israel desmiente.

El anuncio se produjo horas después de un ataque de las fuerzas israelíes contra una escuela que acogía a palestinos desplazados en el centro de Gaza que mató a más de 30 personas, según funcionarios locales de salud. Según el Ejército israelí, milicianos de Hamas operaban desde el centro (ver aparte).

En otra decisión adoptada en enero, la corte ordenó a Israel que hiciera todo lo posible para evitar actos de genocidio durante sus operaciones militares en Gaza.

Desde entonces, Sudáfrica argumentó varias veces ante la CIJ que la grave situación humanitaria en Gaza obliga al tribunal a dictar nuevas medidas de emergencia.

El 24 de mayo, el tribunal ordenó a Israel que detuviera "inmediatamente" su ofensiva militar en Rafah. en el sur de la Franja de Gaza, donde se aglutinaron cientos de miles de civiles desde el inicio del conflicto entre Hamas e Israel el 7 de octubre, desplazados de sus hogares.

Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de ningún medio coercitivo para implementarlas. Por ejemplo, ordenó a Rusia poner fin a la invasión de Ucrania, sin ningún éxito.

### Voces críticas

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, España se convirtió en la voz más crítica hacia Israel dentro de la Unión Europea y, junto a Irlanda y Noruega, reconoció oficialmente a Palestina como Estado el 28 de mayo.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo entonces que, con el reconocimiento de Palestina, el gobierno de Sánchez estaba "siendo cómplice de incitar al genocidio contra los judíos y de crímenes de guerra".

Preguntado sobre si consideraba su voluntad de hacerlo. • que en la Franja de Gaza se estaba cometiendo un genocidio, Albares

respondió que debe ser la CIJ quien responda a esta cuestión.

"Esa es la labor del tribunal", determinar si se está cometiendo un genocidio, indicó Albares, que aseguró que España "apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia", tal como está haciendo con las medidas cautelares.

Los ministros del partido de izquierda radical Sumar, que gobierna en coalición con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, acusan desde hace meses a Israel de estar cometiendo un "genocidio".

A finales de mayo, la titular de Defensa, Margarita Robles, fue la primera ministra del gobierno español que se unió a las acusaciones presentadas en la CIJ y afirmó que se está cometiendo un "verdadero genocidio" en la Franja de Gaza.

Varios países latinoamericanos, como Colombia o México, se unieron a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ, o avanzaron en su intención de hacerlo, como es el caso de Chile. En Europa, Irlanda también indicó

Agencias AFP, AP y DPA

# La Casa Rosada apoyó un pedido de alto el fuego

Con otros 16 países, la Argentina respaldó el plan presentado por la Casa Blanca

WASHINGTON.-Untotaldel7paises, incluida la Argentina, pidieron ayer a los líderes de Israel y Hamas que hagan todos los compromisos finales necesarios para concluir el acuerdo sobre el alto el fuego en Gazay la liberación de los rehenes, basado en el plan del presidente estadounidense, Joe Biden.

Al llamamiento difundido por la Casa Blanca se sumaron Estados Unidos, España, la Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Tailandia y el Reino Unido.

Por primera vez desde que asumió el poder, en diciembre, el gobierno de Javier Milei se ha sumado al llamado a un alto el fuego en Gaza. Hasta la fecha, el gobierno de Milei siempre ha apoyado la posición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la necesidad de continuar hasta el final las operaciones militares en Gaza.

La adhesión al comunicado supone, por tanto, un claro punto de inflexión desde la perspectiva de la política exterior, teniendo en cuenta que el documento también habla de la "solución de dos Estados".

Como "líderes de países profundamente preocupados por los rehenes, entre ellos muchos de nuestros ciudadanos, apoyamos plenamente el movimiento de tregua y un acuerdo sobre la liberación de los rehenes", declaró la Casa Blanca en un comunicado.

"No hay tiempo que perder. Pedimos a Hamas que concluya este acuerdo, que Israel está dispuesto a llevar adelante, y que inicie el proceso de liberación de nuestros ciudadanos", agregaba.

El texto fue suscripto por naciones europeas y latinoamericanas claves, en una poco común coincidencia entre dirigentes de izquierda, como los presidentes de Brasil y Colombia, que han condenado las acciones del Ejército israelí en Gaza, y de derecha, como el presidente Javier Milei, firme aliado de Israel.

"Este acuerdo llevaría a un alto el fuego inmediato y a la rehabilitación de Gaza, junto con garantías de seguridad para israelies y palestinos y oportunidades para una paz más duradera y una solución de dos Estados", señaló el texto.

"En este momento decisivo, pedimos a los líderes de Israel y de Hamas que hagan todos los compromisos finales necesarios para concluir este acuerdo y que traigan alivio a las familias de nuestros rehenes, así como a las de ambas

partes de este terrible conflicto, incluida la población civil. Es hora de que la guerra termine y este acuerdo es el punto de partida necesario", agregó.

### Rechazo de Hamas

En tanto, el grupo terrorista Hamas rechazaría el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, según informó el medio Times of Israel.

Dos fuentes de seguridad egipcias dijeron ayer que las conversaciones entre mediadores qataríes, egipciosyestadounidensesseguían en curso, pero no habían demostrado signos de avance. Fuentes de Hamas expresaron pesimismo sobrela posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes con Israel.

El diario The Wall Street Journal citó al líder de Hamas, Yahya Sinwar, que dijo a mediadores árabes que el grupo terrorista no cedería en su demanda de un alto el fuego permanente, algo que Israel ha rechazado repetidamente, y que no aceptaría desarmarse como parte de ningún acuerdo.

"Los documentos israelíes hablan de negociaciones abiertas sin fecha límite, y hablan de una etapa durante la cual la ocupación recupera a sus rehenes y reanuda laguerra. Les habíamos dicho a los mediadores que ese documento no era aceptable para nosotros", dijo Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamas, a Reuters.

Según fuentes de Hamas, Israel estaría dispuesto a aplicar solo la primera fase de la propuesta, manteniendo la posibilidad de reanudar los combates con su Ejército todavía en Gaza.

Hamas, por lo tanto, pedirá a los mediadores de Qatar y Egipto, en presencia del jefe de la CIA, William Burns, aclaraciones sobre la correspondencia entre la propuesta de Biden y la de Israel.

Israel aún no recibió "una respuesta formal" de Hamas sobre la hoja de ruta para la tregua y la liberación de los rehenes. Así lo afirmóun funcionario israelí a Kan TV, refiriéndose a lo afirmado por un medio saudita según el cual para Hamas toda propuesta debeincluir garantias para el fin de la guerra.

Netanyahu insiste en que Israel no aceptará ningún acuerdo de rehenes que impida a Israel completar su objetivo bélico de eliminar a Hamas, que orquestó el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel que mató a unas 1200 personas y raptó a otras 250.

Agencias Reuters, ANSA y AFP

### La invasión rusa | HOMENAJE Y DIPLOMACIA



Duda (Polonia), Trudeau (Canadá), Jill y Joe Biden (EE.UU.), Emmanuel y Brigitte Macron (Francia) y el príncipe Guillermo (Gran Bretaña), en la playa Omaha

# Occidente conmemoró el Día D bajo la sombra de Ucrania

Los líderes de las potencias que participaron del desembarco en Normandía homenajearon a los caídos y llamaron a redoblar el apoyo a Kiev ante la guerra de agresión de Moscú

### Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.- Hace 80 años, al amanecer del martes 6 de junio de 1944, comenzaba la mayor operación naval de la historia: 6939 buques de guerra participaban. Después del lanzamiento nocturno de 23.000 paracaidistas detrás de las líneas alemanas, unos 136.000 soldados estadounidenses, canadienses y británicos, que habían partido del puerto inglés de Portsmouth, se lanzarían bajo un diluvio de fuego al asalto de cinco playas de las costas atlánticas de la Normandía francesa, rebautizadas para la ocasión Utah, Omaha, Sword, Juno y Gold. Las pérdidas humanas fueron enormes (10.000 muertos, heridos o desaparecidos), pero menos importantes que lo previsto por el estado mayor aliado.

Ochodécadas mástarde, en la misma playa de Omaha, la "sangrienta". los aliados se reencontraron ayer sin Rusia, pero junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para celebrar la victoria contra el nazismo, en momentos en que la guerra azota nuevamente a Europa.

Veinticinco jefes de Estado y de gobierno, así como 250 veteranos de la Segunda Guerra Mundial asistieron a las conmemoraciones. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el rey Carlos III de Inglaterra, yel primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

En un gesto de alto simbolismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó también a los dirigentes de las entonces potencias enemigas: el canciller alemán Olaf Scholzy el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Elgran ausente de la conmemora-

ción fue Rusia, a pesar del alto precioque pagó la Unión Soviética por la victoria final: 27 millones de muertos civiles y militares.

"Las condiciones no están dadas, teniendoen cuenta la guerra de agresión que Rusia libra contra Ucrania, y que se intensificó en las últimas semanas", anunció el 30 de mayo la presidencia francesa.

En abril, el presidente ruso, Vladimir Putin, había sido declarado persona non grata, aunque París había afirmado que una delegación de inferior nivel seria invitada en nombre de la contribución de la URSS a la victoria contra Alemania en 1945. Después toda presencia rusa fue excluida. El jefe del Kremlin había asistido en 2004 a las celebraciones del 60° aniversario junto al presidente Jacques Chiracy a las del 70º aniversario, invitado por François Hollande a pesar de la anexión, tres meses antes de la península de Crimea por parte de Rusia.

"Esta guerra de agresión es una traición a los mensajes del Día D", explicó Macron la víspera en la televisión, agregando que había enviado una misiva a su par ruso. Ayer, el presidente francés rindió, sin embargo, homenaje al esfuerzo de guerra soviético, que permitió tomar al III Reich en tenaza entre dos frentes.

### "Seamos dignos"

Las potencias occidentales quisieron, sobretodo, dejar bien en claro su rechazoa la guerra y su apoyo a Kiev, invitando al presidente Zelensky a los actos conmemorativos.

"Frente al retorno de la guerra en nuestro continente, frente al cuestionamiento de todo aquello por lo cual lucharon (los hombres del 6 de junio de 1945), frente a aquellos que pre-

tenden cambiar las fronteras por la fuerza o volver a escribir la historia. seamos dignos de quienes desembarcaron aquí. Vuestra presencia en este lugar, señor presidente de Ucrania, dice todo eso", declaró Macron, dirigiéndose a Zelensky durante la ceremonia de Omaha Beach.

El presidente ucraniano debía hacer este viernes un nuevo alegato sobre las necesidades militares de su país ante Joe Biden y Emmanuel Macron.

Pero el mandatario francés no esperó esa reunión para anunciar anoche durante una entrevista televisada que París entregará aviones de combate Mirage 2000-5 a Kiev y que el entrenamiento de sus pilotos comenzará de inmediato en Francia. El número de esos aviones debía ser conocido este viernes, después de la reunión tripartita.

El presidente también anunció la formación y el equipamiento de una brigada de 4500 soldados ucranianos en Francia, precisando que "actualmente" no havinstructores militares franceses en suelo ucraniano.

"Probamos que la libertad es más fuerte que la tiranía. Probamos que los ideales de nuestras democracias son más fuertes que una combinación de ejércitos de la tiranía. Probamos la unidad sin fallas de los aliados", declaró a su vez Biden durante la ceremonia franconorteamericana organizada por la mañana en el cementerio militar de Colleville-sur-Mer, centrando inmediatamente su atención en la guerra de Rusia contra Ucrania.

"No alejaremos la mirada de Ucrania. Si lo hacemos, Ucrania caerá bajo el yugo ruso, después toda Europa caerá a su vez. Si lo hiciéramos, sería olvidar lo que

sucedió en esta playa", advirtió.

El rey Carlos III, cuya presencia en Normandía representó su primer viaje al extranjero desde su diagnóstico de cáncer, había lanzado las celebraciones el miércoles en el puerto británico de Portsmouth, clave en la preparación del desembarco hace 80 años.

"Mientras damos gracias por todos aquellos que dieron tanto para conseguir la victoria, cuyos frutos aún disfrutamos hoy, comprometámonosa recordar, apreciar y honrar siempre a quienes sirvieron aquel día", declaró.

### Tres actos

Los actos de ayer fueron el broche final de las conmemoraciones que se iniciaron en toda la costa normanda desde comienzos de mes. Iniciada a las 15.30 en Omaha Beach, la ceremonia internacional comprendió tres actos: el primero intitulado "La Espera", en torno a la Resistencia; el segundo fue el desembarco propiamentedicho, y el tercero fue el llamado "Camino de la Libertad".

Macron participó anteayer en el homenaje rendido a los resistentes en la ciudad de Plumelec, así como -porprimeravezen80años-atodos los civiles que murieron en los bombardeos aliados. El mandatario se declaró convencido de que la juventud actual cuenta con "el mismo espiritu de sacrificio de sus mayores".

La jornada de ayer concluyó con un desfile aéreo iniciado por la Patrulla de Francia y los Red Arrows de la Royal Air Force. Siguieron varias formaciones norteamericanas, francesas, canadienses y belgas compuestas de aviones-cisterna en vuelo, acompañados de aviones cazabombarderos.



### Joe Biden PRESIDENTE DE EE.UU.

"Vivimos en una época en que la democracia corre más peligro en el mundo que en ningún otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial"

### **Emmanuel Macron** PRESIDENTE DE FRANCIA

"Frente al retorno de la guerra a nuestro continente (...) a quien quiere correr las fronteras o reescribir la historia, debemos ser dignos de quien luchó aquí"

### Carlos III REY DE INGLATERRA

"Recemos para que este sacrificio no tenga que repetirse nunca más y comprometámonos a transmitir su rotundo mensaje de valentía y resistencia'

### Olaf Scholz

"La fecha marca el principio del fin del sistema inhumano del nacionalsocialismo", y para el país fue "un nuevo comienzo"

DEL VIERNES 7 AL MARTES 11







LATAS

EN SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTOS CAPILARES

EN **PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS DE DESCUENTO** 



Terma.

BOT. X 1,75 LT.



PINTAS X 350/375 G.

Pampers.

PAÑALES













EN JUGOS EN POLVO

EN **PRODUCTOS** DE LAS **SIGUIENTES DE DESCUENTO MARCAS** 

















EN MATE COCIDO, LEGUMBRES Y ENCURTIDOS

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 













EN GOLOSINAS Y CHOCOLATES"

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



Ser

YOGURES EN POTE







skip

PAPAS CONGELADAS JABÓN LÍQUIDO





EN FIDEOS SECOS Y PREFRITOS DE POLLO

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 











EN DESODORANTES CORPORALES Y APERITIVOS CON ALCOHOL

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🗐



EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

"SALÓN": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 07/06/2024 HASTA EL 11/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/ LEGALES. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

### La invasión rusa | INQUIETUD POR LA GUERRA Y EL EXTREMISMO

### Los fantasmas del Día D asoman otra vez la cabeza

**EL ESCENARIO** Roger Cohen THE NEW YORK TIMES

PLAYA OMAHA, FRANCIA ran personas comunes. Esos → jóvenes llegados de lejos que de Normandía el 6 de junio de 1944 bajo un diluvio de balas nazis desde los acantilados no se pensaban a sí mismos como héroes.

"No", dice el general Darryl A. Williams, comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa y África. "En esa gran batalla, los soldados aliados eran jóvenes comunes que estuvieron a la altura del desafio con coraje y con una tremenda voluntad de luchar y ganar, por la libertad".

Durante la ceremonia que se realizó esta semana en Deauville, en las costas de Normandía, frente al general Williams había 48 sobrevivientes norteamericanos de aquel día, el más joven de ellos de 98 años, y el resto, mayores de 100. Muchos de ellos en silla de ruedas, hicieron la venia con notable energía.

nubarrones de guerra", dijo Williams en referencia a la determinación de Occidente de defender a Ucrania de la agresión rusa. El 80º aniversario del desembarco es una celebración, pero sombría. Europa está preocupada e inquieta, y el extremismo corroe los cimientos de las democracias liberales.

Desde hace más de 27 meses, Europa tiene una guerra activa en el continente, que se ha cobrado las vidas de cientos de miles de jóvenes rusos y ucranianos. Rusia no fue invitada a las conmemoraciones, a pesar del rol crucial del Ejército Rojo en la derrota de Hitler. Hace apenas diez años, el presidente Vladimir Putin estuvo ahí. Hoy habla de guerra nuclear. Estos son tiempos de grietas y de incertidumbre.

Cada uno de eso longevos veteranos que esta semana regresaron a Normandía sabe perfectamente en qué puede derivar esa situación y lo fácil que es caminar como sonámbulos hacia una guerra.

Al momento de desembarcar, "la cosa es entre uno y el de arriba", dice George K. Mullins, de 99 años, exsargento del 327º Regimiento de Infantería de Planeadores de la 101<sup>a</sup> Brigada Aerotransportada, al recordar el día en que se arrastró por la playa de Utah con una carabina plegable enganchada al cinturón



Un grupo de veteranos de Normandía desfiló ayer en Arromanches-les-Bains

CHRISTOPHER FURLONG/GETTY

y dos raciones de combate de tres "En Europa se están formando comidas cada una. "Uno sabe que de personas que murieron cuando nos para escalar ese acantilado. Los en alguna parte hay un espíritu su- los aliados aseguraron su presen- visitantes acuden en masa para ver- encontré la fuerza para hablar". perior".

> El Día D no fue el final, sino el comienzo. La campaña de Normandía, que avanzó zigzagueando bajo el rayo del sol a través de los matorrales infestados de insectos que aún hoy dividen los campos, se cobró un precio terrible.

> Mullins, que actualmente vive en California, recién asomó la cabeza de su trinchera dos días después de iniciado el combate, y a dos trincheras de distancia vio al soldado raso William H. Lemaster asomándose por el borde de la suya: resultó ser el último gesto de aquel joven oriundo de Virginia Occidental.

> La bala de un francotirador alemán atravesó la cabeza de Lemaster y lo mató, un recuerdo tan vívido que esta semana Mullins se tomó un momento para arrodillarse ante la tumba de su amigo en el cementerio militar norteamericano en la localidad de Colleville-sur-Mer.

> En ese cementerio hay 9388 tumbas, la mayoría de ellas en forma de cruces blancas y un puñado de ellas con estrellas de David, que conmemoran a los miembros judíos del servicio activo norteamericano. Hoy, que el antisemitismo vuelve a crecer en Europa, en cierto sentido esas estrellas de David parecen destacarse más entre el resto de las lápidas.

Aquí en Normandía, los miles hicieron los rangers norteamericacia en Europa están presentes por todas partes, como sus fotografías en blanco y negro que hay pegadas en postes de madera sobre la Ruta de la l<sup>a</sup> División (norteamericana) que une la localidad de Collevillesur-Mer con la playa de Omaha. En la expresión juvenil de esos rostros predominan la inocencia y la esperanza. El filósofo Roland Barthes solía decir que en cada foto antigua se esconde una catástrofe...

### Lucha eterna

Patrick Thomines, alcalde de Colleville-sur-Mer, se detiene frente a una escuela adornada con las banderas francesa, norteamericana y de la Unión Europea (UE), símbolo de los cimientos transatlánticos de Occidente en la posguerra. "Uno entiende que la paz nunca se logra para siempre, que asegurarla es una lucha eterna", dice. "Deberiamos unirnos para evitar la guerra, pero están surgiendo partidos extremistas que representan todo lo contrario de lo que hoy celebramos acá".

La celebración tiene un magnetismo extraordinario. El atroz paisaje lleno de cráteres en Pointe du Hoc, que recuerda el terreno aún poceado de la trágica Batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, obliga a preguntarse una y otra vez cómo lo y se siguen maravillando.

Procedentes de innumerables países, arman grupos uniformados para recrear la experiencia. Se desplazan en jeeps entre los matorrales, generando interminables embotellamientos. Se divierten, bailan y se reúnen en las playas para contemplar solemnemente la forma en que Europa se libró de Hitler.

Yuri Milavc, un esloveno que vino con 18 amigos en varios jeeps desde Liubliana, dice haber asistido ya varias veces a los actos conmemorativos del Día Den Normandía, pero agrega que tiene sentimientos encontrados. "Recuerdo cómo era Europa hasta hace no mucho", dice Milavc. "Ahora Putin se sacó la careta y está librando una guerra imperialista en Europa".

Esta semana, el presidente Joe Biden se reunirá en Normandía con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, una muestra de apoyo aliado a Ucrania en momentos de fuerte presión de Rusia en el campo de batalla. El presidente francés, Emmanuel Macron, también decidió establecer un fuerte vinculo entre el 80º aniversario del Día D y la lucha por la libertad en Ucrania.

"Con su juventud audaz y valiente, nuestro país está preparado y tiene el mismo espíritu de sacrifi-

cio que nuestros antepasados", dijo Zelensky anteayer en Bretaña.

Si hablamos de espíritu, difícil igualar Wilbur Jack Myers, de 100 años, que fue cabo de la Compañía B del 692º Batallón de Destructores de Tanques, adscripto a las 1048 y 428 divisiones de Infantería norteamericanas. Myers estaba tan entusiasmado con volver a Normandía para este aniversario que dice sentirse "como si tuviera apenas 80". Para demostrarlo, ha estado disfrutando de sesiones de karaoke en su casa de Hagerstown, Maryland.

Myers, uno de los 13 hijos de una familia de Maryland, fue entrenado como artillero y llegó a Cherburgo, Francia, el 23 de septiembre de 1944. Para él, fue el comienzo de una odisea que terminó con la liberación del campo de exterminio de los nazis en Dachau, cerca de Múnich, a finales de abril de 1945.

"Esos prisioneros eran piel y huesos, y era terrible saber que ya habían muerto muchos más", dice Myers. "No me los olvido un solo día, pero guardé silencio durante 50 años porque cuando intentaba hablar de la guerra me ponía a llorar y me deba vergüenza. Finalmente,

A veces le tocaba revisar los cadáveres de soldados alemanes y encontraba crucifijos, y llegaba a la conclusión de que, a pesar de su fe, no podían negarse a lo que decía Hitler. Tiene una fuerte fe cristiana y dice que eso lo hace caminar recto y amar a los demás, y que gracias a eso llegó hasta el día de hoy. Cree que el odio es parte de la naturaleza humana, y que la ambición de dinero y poder provoca guerras, pero también que la fe todo lo puede.

Y de pronto, se pone reflexivo y meditabundo sobre la guerra. "Nunca maté a nadie si no era necesario, aunque cuando estábamos inmovilizados ganas no me faltaron. Por eso hoy no entiendo que Putin esté tan dispuesto a matar para apoderarse de otros países".

Con Europa otra vez en guerra en su propio territorio, los fantasmas que carga el continente en su mochila asoman la cabeza. La UE fue creada para poner fin a la guerra y demostró ser un imán para la paz. La OTAN ha sido el garante militar de Europa. Hasta ahora, esas dos instituciones mantuvieron a raya la situación, pero hoy la raya entre el mundo y la guerra parece más delgada que en mucho tiempo. •

Traducción de Jaime Arrambide

# Un veterano norteamericano murió cuando viajaba a Francia

Robert Persichitti presenció el izado de la bandera estadounidense en Iwo Jima; falleció mientras iba camino a Normandía

Alexandra E. Petri THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK.- Un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial que presenció el izado de la bandera norteamericana en Iwo Jima falleció ayer mientras viajaba a Francia para participar en un acto conmemorativo del Día D.

Lo anunció Richard Stewart, el presidente de Honor Flight Rochester, una organización de veteranos a la que pertenecía Persichitti.

Persichitti, de Fairport, Nueva York, era uno de los pocos de su generación que seguían asistiendo a las celebraciones del Día D.

Según WHEC News 10, una filial

de la NBC en Rochester, Persichitti voló al extranjero con un grupo relacionado con el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial y un acompañante, a quien la organización identificó como Al DeCarlo. Se dirigía a celebrar el 80º aniversario de la invasión aliada de Normandía (Francia), conocida como "Dia D", que cambió la suerte de la Segunda ticias locales, antes de morir, la mé-Guerra Mundial en Europa.

Sin embargo, Persichitti sufrió una emergencia médica cuando se encontraba a bordo de un barco que navegaba hacia Normandía, donde se iba a celebrar la efeméride, y fue trasladado por aire a un hospital de y Guam como radiotelegrafista de Alemania, informó WHEC 10.

Persichitti tenía antecedentes de

problemas cardíacos. El día antes de partir para Europa, en una entrevista con WROC-TV, Persichitti dijo que su cardiólogo lo había animado a ir. "Estoy muy emocionado por irme", había dicho.

Stewart afirmó que no se esperaba su muerte. "Murió en paz y no murió solo", afirmo. Según las nodica le puso una canción de Frank Sinatra, su cantante favorito, en su teléfono.

Según Stars and Stripes, publicación militar norteamericana, Persichitti sirvió en Iwo Jima, Okinawa segunda clase en el buque de mando USS Eldorado. Fue nombrado miembro del Salón de la Fama de los Veteranos del Senado del estado de Nueva York en 2020.

"Serví en el Pacífico durante 15 meses a bordo de un barco", declaró Persichitti en una entrevista concedida en 2022 a WDSU, una filial de la NBC en Nueva Orleans. Dijo que ayudo a manejar "todas las comunicaciones para las dos operaciones: Iwo Jima y Okinawa".

Persichitti estaba en la cubierta del Eldorado cuando presenció el izado de una bandera norteamericana en la cima del monte Suribachi en Iwo Jima el 23 de febrero de 1945, un momento representado en una de las fotos más famosas de la historia estadounidense. Registró

el momento en un diario.

Persichitti regresó más tarde al monte Suribachi en 2019. "Cuando llegué a la isla hoy, simplemente me derrumbé", dijo a Stars and Stripes en una entrevista en 2019.

Stewart describió a Persichitti como un hombre "activo y agudo", incluso a los 102 años.

Persichitti fue profesor de una escuela pública de Rochester. Mucho después de su jubilación, seguía visitando las aulas para compartir historias de la Segunda Guerra Mundial.

"Nodebería olvidarse", dijo en una entrevista el mes pasado con WXXI News, una emisora de la Radio Pública Nacional de Rochester. •

# SUPERFINDES EMANA COTO

DEL VIERNES 7 AL DOMINGO 9



\$2999<sup>90</sup>

PRECIO ANTERIOR: \$ 3729,90 CARRÉ DE CERDO, STOCK 15.000 KG. COD. 17162



\$3499<sup>90</sup> x KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 4579,90 ASADO DE CERDO, STOCK 15.000 KG. COD. 213



\$4499<sup>90</sup>

PRECIO ANTERIOR: \$ 5619,90 BONDIOLA DE CERDO, STOCK 30.000 KG. COD. 943

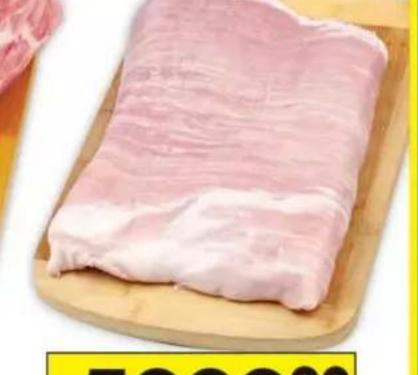

\$5999<sup>90</sup> x KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 7969,9 MATAMBRITO DE CERDO, STOCK 10 000 KB COD 335



PRECIO ANTERIOR: \$ 1175 AZÚCAR BLANCO REFINADO LEDESA SUPERIOR, PAQ. X 1 KG. STOCK 15.000 U. COD. 218834



PRECIO ANTERIOR: \$ 459,90
MEDALLÓN DE MERLUZA REBOZADO PREFRITO
CONGELADO, STOCK 5.000 KG.\*1 COD. 94544



PRECIO ANTERIOR: \$ 699,90 CALAMAR ENTERO CONGELADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17810



PRECIO X KG.: \$ 5490

PRECIO ANTERIOR: \$ 739 FILET DE MERLUZA FRESCO
DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COO. 17834



PRECIO ANTERIOR: \$ 1029,90 QUESO MOZZARELLA DON GENARO, STOCK 1.000 KG. COD. 43821



EN CHORIZO/LOMO/SALCHICHÓN/JAMÓN SERRANO/ SARTAS NICO, PAO. X 100/150/200 G. STOCK 1.000 U. COD. 501417-501419-501409-501410-501413-513439-513440-501406-501407-501408-501420



PRECID ANTERIOR: \$ 6299 SORRENTINOS VARIOS SABORES COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44267-88225-46991



EN SÁNDWICHES DE MIGA TRIPLES COMUNES, STOCK 3.000 U. COD. 4911-10622-10631-45303-10435-10438



PRECIO ANTERIOR: \$ 499 ZAPALLO ANCO SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 688



PRECIO ANTERIOR: \$ 999 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686



PRECIO ANTERIOR: \$ 1299 MANDARINA NOVA, STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 204



Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



"MIX ALIMENTOS": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 07/06/2024 HASTA EL 09/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL.COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CÓNDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO. COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

### La invasión rusa | EL RIESGO ATÓMICO



Putin, anteayer, con los periodistas de las agencias extranjeras en Rusia

VALENTINA PEVTCOVA/AFP

# Qué hay detrás de la amenaza nuclear de Putin justo antes de la conmemoración del Día D

**EL ANÁLISIS** Luisa Corradini CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS na vez más, Vladimir Putin amenazó esta semana a Occidente. En una inusual entrevista con varias agencias de prensa extranjeras en San Petersburgo, en vísperas de las celebraciones del desembarco de 1944 en Normandía-donde su país no estuvo invitado-, el jefe del Kremlin se declaró dispuesto a entregar armas a terceros países capaces de atacar "instalaciones sensibles" occidentales, si los aliados autorizan a Ucrania a golpear blancos sensibles en Rusia con sus misiles de largo alcance. Unas amenazas que, según los expertos occidentales, tienen "una importancia muy relativa".

¿Ojo por ojo, misil por misil? Indignado por la autorización recibida por Kiev de usar armas occidentales para golpear las bases en territorio ruso desde donde parten los ataques contra su país, el autócrata del Kremlin presentó sus amenazas como una respuesta legítima.

"Si alguien considera posible entregar esas armas en la zona de combate para atacar nuestro territorio... ¿por qué nosotros no tendríamos el derecho de dar armas del mismo tipo a regiones del mundodondeserían golpeadas instalaciones sensibles en países que actúan contra Rusia?", dijo Putin.

Al mismo tiempo, responsables estadounidenses afirmaron que Rusia se preparaba a realizar maniobras navales... en el Caribe, durante el verano boreal. Maniobras militares que serían coordinadas con Cuba y Venezuela, dos países de América Latina que, desde 2022, apoyan sin equivoco la guerra lanzada por Moscú contra Ucrania.

En otras palabras, el Kremlin parece "multiplicar la amenaza de extensión del conflicto de Ucrania, y hace planear el riesgo de proliferación de armas en manos de enemigos de Washington", resumió Jeff Hawn, especialista de Rusia en la London School of Economics.

Pero, como siempre, la retórica de Putin "sigue siendo extremadamente vaga en cuanto a los detalles de esasamenazas", asegura, por su parte, el general Dominique Trinquant, exjefe de la misión militar francesa en la ONU, para quien, a pesar de sus reiteradasamenazas de apocalipsis, "la única guerra nuclear que ha lanzado Putin hasta ahora ha sido en las redes sociales".

¿Y cuáles serían los países afectados? ¿De qué armas se trataría? En realidad, Putin no dio detalles a propósito. Su primer objetivo sigue siendo "infundir miedo a los dirigentes occidentales y alimentar los discursos de aquellos que quieren dejar de apoyar a Ucrania militarmente", señala Hawn. Permaneciendo en la vaguedad, el jefe del Kremlin permite a cada uno interpretar sus amenazas en función de sus propios miedos, sobre todo de los temores de las opiniones públicas occidentales.

Por otra parte, también son limitadas las opciones que tiene Rusia en cuanto a los países que eventualmente recibirían esas armas. Las amenazas de Putin "podrían significar que Moscú está dispuesto a enviar más armas a Bielorrusia principal aliado ruso en Europao a ciertos países africanos, que se han vuelto recientemente contra Europa o Estados Unidos", analiza Patrick Martin-Genier, especialista en Relaciones Internacionales, que recuerda que Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, acaba de concluir una gira africana que lo llevó a Burkina Fasoy, por primeravez, a Chad. Esas visitas podrían prefigurar una cooperación militar más estrecha.

Lo más probable es que asistamos a un aumento del envio de armas a los países de África Central", asegura Martin-Genier. Rusia y la República Democrática del Congo también firmaron en marzo un acuerdo de cooperación militar con Moscú. Pero la mayoría de los expertos señalan que no es en esa zona donde se encuentran los sitios estratégicos de los países occiden-

tales. A lo sumo, en un contexto regional inestable, el flujo de nuevas armas rusas podría ser un elemento desestabilizador suplementario.

Irán y Corea del Norte son otros países a los cuales Rusia podría enviar más material militar. Pero es mucho menos seguro que Rusia pueda, impunemente, enviar armas a sus aliados en América Latina, como Venezuela y Cuba.

Para comenzar, sería necesario que todos esos países aceptaran atacar intereses estratégicos occidentales. Y nada es menos seguro.

Bielorrusia representa, en ese sentido, un caso de escuela "de aliado" poco deseoso de aventurarse demasiado lejos en el camino de la guerra contra Occidente.

"Elpresidente bielorruso, Alexander Lukashenko, no deja pasar una ocasión de apoyar a Rusia de palabra. Pero, cuando se trata de actos, siempre intenta no dejarse aspirar en la guerra ucraniana", afirma Hawn. Por su parte, Venezuela y Cuba reconocen que Estados Unidos es, de lejos, la potencia dominante en la región", agrega.

En consecuencia, el riesgo es "muy débil para que eventuales envíos de armas rusas puedan representar un peligro importante para los intereses estratégicos occidentales", afirma a su vez el general Nicolas Richou, excomandante de la 7º brigada blindada, agregado de defensa en Berlín, historiador. "Sobre todo porque esos sitios están extremadamente bien protegidos contra las armas más modernas", dijo.

Lasamenazas rusas de aplicar su visión de la ley del talión serían, en resumen, "esencialmente sin sentido", asegura Richou.

"Es ante todo una operación de comunicación del Kremlin", precisa. A su juicio, después de las declaraciones europeas y norteamericanasautorizando a Kiev la utilización de armas occidentales para golpear blancos en territorio ruso, y ante la humillación de no haber sido invitado a la conmemoración del 80° aniversario del Desembarco, Putin se sintió obligado a reaccionar.

# Disputado inicio de la elección europea entre la derecha y la izquierda en Holanda

comicios. Según el boca de urna, el ultraderechista Wilders lograría 7 bancas y la izquierda, 8; se sabrán el domingo los resultados de todo el continente

AMSTERDAM.-Los Países Bajos abrieron ayer tres días de elecciones para designar a las autoridades de la Unión Europea, en unos comicios que tienen como principal incógnita medir el vigor de la ultraderecha en el bloque.

Según los primeros sondeos en boca de urna, la alianza formada por Izquierda Verde y el Partido del Trabajo, liderada por el excomisario europeo Frans Timmermans, obtendría ocho escaños, por delante del líder ultraderechista Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), con siete.

Las encuestas auguraban una victoria del PVV, que en noviembre obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones nacionales y formó una coalición con tres partidos de derecha que promete impulsar la "política de inmigrael país.

Aunasi, el PVV registra un avance notorio, pues hasta ahora tenía solo un escaño.

Los resultados definitivos se conocerán pasado mañana por la noche, cuando concluyan las elecciones en los 27 países de la UE.

La ingeniera Claudia Balhuizen, la primera en votar en uno de los centros electorales neerlandeses, dijo que para ella los temas prioritarios son la educación y las cuestiones climáticas, "porque estamos arruinando el planeta".

En cambio, la funcionaria Simone Nieuwenhuys, votante del PVV, subrayó su preocupación por el tema de la inmigración.

"Creo que somos demasiado abiertos. Deberíamos ser más críticos respecto de a quién dejamos entrar, porque cuesta mucho dinero", declaró.

### Nuevo ciclo político

Alrededor de 370 millones de personas están llamadas a las urnas en todo el continente y con esos resultados se distribuirán los 720 escaños del Parlamento Europeo.

Los eurolegisladores designarán luego a los dirigentes de las otras dos grandes instituciones comunitarias: la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, y el Consejo Europeo, que representa a los países.

La actual presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, es candidata a un nuevo mandato de cinco años, con el apoyo de la bancada del Partido Popular Europeo (PPE), conformada por los partidos de derecha.

Los sondeos proyectan un marcado crecimiento de los partidos de extrema derecha, que podría hacerse con un cuarto de los escaños, una perspectiva que arroja un manto de incertidumbre sobre el equilibrio político de los próximos cinco años.

Ese porcentaje resulta insuficiente para formar una mayoría, pero convertiría esa tendencia en un interlocutor insoslayable para alcanzar acuerdos de fondo.

"Si Francia envía una delegación de extrema derecha muy grande, si otros países grandes hacen lo mismo, Europa podría quedar bloqueada", advirtió el presidente

francés de centroderecha, Emmanuel Macron.

Según los sondeos, el PPE seguirá teniendo la principal bancada del Parlamento, seguido por el bloque de los Socialistas y Demócratas (S&D, socialdemócratas).

La bancada centrista Renovar Europa y la de los Verdes se perfilan como las más perjudicadas por el fortalecimiento de la derecha.

### El equilibrio, bajo amenaza

Si las encuestas se confirman, podría amenazar el equilibrio a tres bandas -entre el PPE, S&D y Renovar Europa- que en los últimos cinco años permitió los grandes acuerdos fundamentales.

Von der Leyen ya abrió la puerta a alianzas puntuales con los sectores de la ultraderecha más proclives a la UE, pero ese escenación más dura jamás aplicada" en rio dificultaría cualquier entendimiento con los socialdemócratas, los centristas o los verdes.

> Las encuestas anuncian una victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, de los posfascistas Hermanos de Italia, de la jefa de gobierno Giorgia Meloni, y del partido de extrema derecha Fidesz, del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

> La ultraderecha registraría además avances en Alemania y Polonia.

> En España, el conservador Partido Popular espera cumplir con el pronóstico de los sondeos que le dan ventaja sobre el gobernante Partido Socialista de Pedro Sánchez, mientras que la extrema derecha de Vox confía en subir posiciones.

> El interés fundamental de los electores está ante todo ligado a las realidades de cada país, pero el denominador común es la preocupación por la inflación y el costo de vida, la inseguridad y la inmigración.

> Varios estudios apuntan a que la guerra en Ucrania también ocupa un lugar destacado entre las inquietudes de los europeos.

> Los resultados finales para toda la UE se anunciarán en Bruselas después de que cierren las urnas el domingo por la noche.

> Paradójicamente, muchos partidos de derecha dura en el bloque quieren conseguir más poder en el Parlamento Europeo para poder debilitar las instituciones comunitarias desde adentro.

> "Hace falta una fuerte presencia en el Parlamento Europeo y asegurarnos de que, si es necesario, podremos cambiar las directrices europeas para estar al mando de nuestra política de inmigración y asilo", dijo Wilders tras votar en La Haya.

> Por eso pidió una amplia alianza de partidos afines para romper la coalición tradicional de partidos democristianos, socialistas, liberales y verdes.

"Formar un grupo más grande en el Parlamento Europeo", dijo Wilders, "nos da poder para cambiar todas esas regulaciones europeas para estar más al mando de nosotros mismos, aquí, en los parlamentos nacionales". •

Agencias AFP y AP

# El megacohete Starship de Elon Musk completó su primer vuelo de prueba

HISTÓRICO. Esta es la cuarta misión que se realiza, y aunque tuvo algunos inconvenientes, reveló que la visión del magnate podría transformar la industria de lanzamientos espaciales

WASHINGTON.- El imponente cohete Starship de SpaceX, el más grandey poderoso del mundo, completó su primer vuelo de prueba entero ayer. El despegue desde Texas y el exitoso regreso sin explosiones marcan un hito crucial para la empresa de Elon Musk, que busca reutilizar estos cohetes en misiones futuras a la Luna y Marte.

"¡Amerizaje confirmado!", publicóen Xel equipo de Space X. Sin embargo, durante la retransmisión en directo del vuelo se pudo ver cómo la nave perdía piezas poco antes de finalizar su recorrido.

El éxito del vuelo también fue celebrado por el CEO de SpaceX, Elon Musk, quien destacó el logro a través de su cuenta en X. "A pesar de la pérdida de muchos paneles y un alerón dañado, ¡Starship logró llegar hasta un amerizaje suave en el océano!", expresó.

El vuelo, aunque no fue un éxito total, ofreció una señal de que la visión de Musk de construir el cohete más potente de la historia y hacerlo reutilizable podría volver a transformar una industria mundial de lanzamientos espaciales que su empresa ya domina. Lo más probable es que resulte alentador para los responsables de la NASA, que utilizará una versión del Starship para llevar astronautas a la superficie de la Luna durante su misión Artemis III, prevista para finales de 2026.

Este fue el cuarto vuelo de prueba del Starship, que se eleva a casi 121 metros de altura. Los tres intentos anteriores culminaron en explosiones, lo que hacía de esta misión un reto significativo. Sin embargo, esta vez, el cohete y la nave espacial



realizaron un amerizaje controlado El Starship, minutos después de despegar en Texas

tras un vuelo de una hora, convirtiéndolo en el más largo y exitoso hasta ahora.

El Starship, sin tripulación, se elevó sobre el Golfo de México y se dirigió hacia el océano Índico. Minutos después del despegue, el propulsor de primera etapa se separó y cayó en el golfo como estaba planeado, y encendió sus motores. La nave espacial, a pesar de perder muchos paneles y tener un alerón dañado, logró llegar al sitio de amerizaje en el Índico.

### Preparativos y desafíos

La misión de prueba del Starship fue precedida por intensas mejoras en el software y ajustes en el diseño del cohete. Estas modificaciones fueron cruciales para mejorar las probabilidades de éxito y cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por la Administración Federal de Aviación, que aprobó la prueba dos días antes del lanzamiento.

El éxito de este vuelo es un paso importante en los planes de SpaceX y la NASA. La agencia espacial norde Starships para misiones de alunizaje programadas para más adelante en esta década. Cada misión lunar dependerá del propio cohete y cápsula de la NASA para salir de la Tierra y encontrarse con el Starship en órbita lunar para el viaje hacia la superficie.

El vuelo también respalda la visión de Musk de construir una flota de Starships para llevar a personas e infraestructura necesaria para establecer una ciudad en Marte. Este éxito podría revitalizar la industria global de lanzamientos es-

paciales, que SpaceX ya domina en gran medida.

SpaceX espera realizar una quinta prueba que tendría lugar en los próximos tres meses. Por el momento, no se informaron más detalles, pero sí se tiene certeza de que los aprendizajes obtenidos en la cuarta misión serán de gran valor para SpaceX a la hora de preparar la nave.

### Misión cumplida

El vuelo comenzó en el centro de lanzamiento Starbase, de SpaceX, en el sur de Texas, mientras enviaba ondas de choque a través de la niebla matinal de la costa del golfo. El cohete Super Heavy, que forma la primera etapa del sistema de dos etapas del Starship, se separó a una altitud de 74 kilómetros. La nave espacial continuó su ascenso, y alcanzó una velocidad de 25.750 km/h y una altitud de 200 kilómetros antes de preparar su reingreso.

La nave soportó intenso calor y, a pesar de sufrir daños, mantuvo su integridad suficiente para transmitir datos hasta su amerizaje, en el océano Indico.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, felicitó a SpaceX y destacó que este avance acerca a la humanidad al regreso a la Luna y a futuros viajes a Marte. "Estamos un paso más cerca de devolver a la humanidad a la Luna a través de Artemis. Después, mirando hacia Marte", escribió.

Con la nave Starship, sobre lo que SpaceX denomina un propulteamericana ha encargado un par sor Super Heavy, el sistema de cohetes es, en casi todos los aspectos, el más grande y potente de la historia: mide 121 metros de altura, es decir, unos 27 metros más que la Estatua de la Libertad, incluido el pedestal.

En el lanzamiento anterior, en marzo pasado, Starship fracasó en la segunda etapa del viaje. En 2023 se realizaron otras dos pruebas que no alcanzaron los objetivos planteados por SpaceX: ambos cohetes explotaron.

Agencias AP, AFP y Reuters

**AUDIENCIA PÚBLICA** Decreto Nº 228-2024-GCABA-AJG Expediente N° 12282900-GCABA-DGGSM/24

### Tratamiento a la tarifa del Servicio Público de Automóviles con Taxímetro

Objeto: Tratamiento a la tarifa para la explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y hora: Lunes 15 de julio de 2024, a partir de las 12:00 horas.

Lugar: La Audiencia Pública, se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos). El acceso público online para la transmisión y difusión de la Audiencia al público en general podrá ser consultado en la página web https://buenosaires.gob.ar/gobierno/atencion-ciudadana/herramientas-participativas/audiencias-publicas.

Aquellos participantes que se hayan inscripto telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir presencialmente a la Sede Comunal Nº 1, sita en las calles Humberto 1º 250 / Balcarce 1110, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición.

Inscripción y consulta del expediente: Organismo de Implementación de Audiencias Públicas de la Subsecretaría de Servicios al Ciudadano dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano, e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar --- o al teléfono: 1153268471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales-, desde el día martes 11 de junio hasta el lunes 8 de julio de 2024 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas.

Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Unico Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas.

Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.

buenosaires.gob.ar



**AUDIENCIA PÚBLICA** Decreto Nº 229-2024-GCABA-AJG Expediente N° 17651675-GCABA-DGGSM/24

### Modificación de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Regulado

Objeto: Modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y hora: Lunes 15 de julio de 2024, a partir de las 15:00 horas.

Lugar: La Audiencia Pública, se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App (acceso para oradores inscriptos). El acceso público online para la transmisión y difusión de la Audiencia al público en general podrá ser consultado en la página web https://buenosaires.gob.ar/gobierno/atencion-ciudadana/herramientas-participativas/audiencias-publicas.

Aquellos participantes que se hayan inscripto telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir presencialmente a la Sede Comunal Nº 1, sita en las calles Humberto 1º 250 / Balcarce 1110, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición.

Inscripción y consulta del expediente: Organismo de Implementación de Audiencias Públicas de la Subsecretaría de Servicios al Ciudadano dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar --o al teléfono: 1153268471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales-, desde el día martes 11 de junio hasta el lunes 8 de julio de 2024 inclusive, en el horario de 11. a 16 horas.

Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Unico Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas.

Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.

buenosaires.gob.ar



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar MILEI RENUNCIÓ A SU JUBILACIÓN DE PRIVILEGIO Y LA ANSES SE LO ACEPTÓ

Fue una reacción a la decisión de los diputados de mantener el beneficio \$7.000.00

Jubilación presidencial

Es lo que cobró en abril Alberto Fernández; Cristina Kirchner es la que más percibe: en febrero recibió del Estado nacional \$9.448.101,84. En bruto, la cifra es de \$14.548.836,38. Una parte corresponde a la jubilación y otra a la pensión.

### El futuro de las reformas | LA SESIÓN SERÁ EL MIÉRCOLES

# Los choques por las jubilaciones suman problemas al acuerdo por la Ley Bases

El Gobierno espera aprobar los proyectos el miércoles; sin embargo, el enfrentamiento por la votación de Diputados complicó el diálogo

### Delfina Celichini

LA NACION

Cuando el oficialismo parecía haber reconducido el diálogo con la oposición para avanzar con la Ley Bases y el paquete fiscal, esta semana se sumó un nuevo eje de discusión: la recomposición de las jubilaciones votada en Diputados, más la amenaza de veto lanzada junto a durísimas críticas por el Presidente. En medio de un diálogo por demás estresado, los acuerdos se vieron fuertemente amenazados cuando el Gobierno intentaba ajustar las clavijas para llegar al mágico número de 37 voluntades para aprobar en general el paquete de reformas libertarias.

"Complica todo", reconocieron entre los dialoguistas de la Cámara alta. Otros buscaron aliviar el peso de la búsqueda de consensos y catalogaron esta situación como "una piedra más en el camino" que "podría encapsularse". Lo cierto es que el inminente ingreso al Senado del proyecto que busca mejorar las jubilacion estendrá un impacto en la ya muy demorada materialización de la Ley Bases.

Tal como sucedió con el DNU 70/2023 -rechazado por el Senado y aplazada su discusión en Diputados-, la reforma previsional podría ser tomada por la oposición como otro activo más de negociación con la Casa Rosada. Se le sumará a la notoria debilidad del oficialismo, presionado por los mercados para mostrar una primera victoria legislativa que contrarreste la concatenación de traspiés. Ayer, los títulos soberanos de deuda retrocedieron hasta 3% y el riesgo país se afianzó por encima de los 1500 puntos básicos. En plena puja por llegar a acuerdos, los senadores huelen la desesperación del

Gobierno y es probable que redoblen la apuesta, sobre todo si persiste la hostilidad presidencial.

"Los kirchneristas aprovechan estos malestares para convencer a los enojados del grupo de los 39", indicaron en la oposición dialoguista sobre el compendio de senadores que le arrebató la hegemonía a Unión por la Patria (UP). Este es el número que el oficialismo debería reconstruir para evitar sorpresas durante la sesión convocada para el miércoles próximo a las 10 horas.

La amenaza del veto no ayuda para la concreción de esta tarea. Refuerza la convicción del desprecio oficial por la labor parlamentaria. "El Presidente no puede agredir y después pedir favores", le marcó hace unas semanas el senador Martín Lousteau (UCR) a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según pudo saber LA NACION, ella coincidió con el porteño.

Por eso, quienes ofician de negociadores oficiales padecen los arrebatos de ira de Milei, que muchas veces desandan un trabajoso camino. En el Senado, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) es uno de los principales aliados de los libertarios en el tejido de alianzas. Fue clave para la firma de los dictámenes y ahora es una pieza fundamental para construcción de una mayoría en el recinto. Al igual que Miguel Ángel Pichetto en Diputados, Romero funge de intermediario con la oposición para lograr la gobernabilidad.

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde hace una semana hilvana reuniones con gobernadores para acordar el traspaso a las provincias de obras públicas frenadas por la Nación. Mantuvo encuentros con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén).

En paralelo, Francos tuvo que salir a respaldar a su jefe. "Si el Congreso desafía el voto con los dos tercios de los votos, el Presidente tendrá que recortar en otros lados porque se debe mantener el equilibrio fiscal". Inauguró así una novedosa forma de hacer política: látigo sin billetera.

Este complejo escenario preanuncia una discusión acalorada en el recinto. Esta semana, y después de casi un mes de frenéticas conversaciones para definir la letra chica de las iniciativas, en el Senado reinó una calma inusual. Si bien en el oficialismo aseguran llegar a la mayoría para aprobar los proyectos en general, los acuerdos todavía son endebles y cualquier sutileza puede quebrar este frágil equilibrio.

Para el debate en particular, los libertarios apuestan a hacerlo por capítulos y solo analizar el articulado de los puntos más espinosos, como las privatizaciones. El Gobierno teme perder la discusión por la venta de Aerolíneas Argentinas y todavía conversa con los patagónicos por Ganancias, que buscan blindar los beneficios conseguidos para la región de un posible revés en Diputados.

Con este fin, el oficialismo coordina una reunión de presidentes de bloque para el lunes. Es posible que en ese espacio se cuele la discusión previsional. Para tranquilidad del Gobierno, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, de Pro. Una aliada del oficialismo, que podría dilatar la discusión.



Javier Milei, ayer, en Santa Fe

# El Presidente se definió como "un topo" para destruir el Estado

Culpó a los diputados por la suba del dólar al votar sin fondos una suba de jubilaciones

Al presentarse junto a su socio político José Luis Espert en la feria Agroactiva, en Armstrong, provincia de Santa Fe, el presidente Javier Milei retomó su discurso frontal para fustigar a la oposición, luego de que la Cámara de Diputados votó una nueva fórmula previsional. Responsabilizó a los legisladores por la suba del dólar, los llamó "degenerados fiscales" y dijo que "son una casta inmunda". Además, en una entrevista publicada por el medio Free Press, en Estados Unidos, reveló su satisfacción por el plan de achicamiento del Estado.

"Amo. Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro", afirmó Milei en la entrevista concedida en San Francisco, Estados Unidos.

"Los degenerados fiscales en el Congreso quieren leyes para sabotear el superávit fiscal. No pudieron dejar de demostrar que son una casta inmunda, se aumentaron 80% las dietas", sostuvo el Presidente, quien

a lo largo de su discurso resaltó los logros del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal.

"Fuimos a un programa del déficit cero. Decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible", marcó el mandatario. "Planeábamos ir al déficit cero a lo largo de 2024, pero [Luis] Caputo con un coraje increíble logró encauzar las cuentas y estamos en equilibrio financiero. Y eso se repitió durante todos los meses", destacó el mandatario.

El Presidente anticipó que "mayo va a ser superavitario y junio, por el aguinaldo, es deficitario, pero el déficit cero sigue en pie porque tienen que tomar cómo se va acumulando". Y desafió: "Nos decían que teníamos mucho de licuadora. Aquellos que decían que era imposible, ahora dicen licuadora. El 90% del ajuste es motosierra".

En ese sentido, se jactó de sus medidas. "Bajamos los ministerios a la mitad, eliminamos la obra pública y las transferencias discrecionales.

# Villarruel activa un "control de ñoquis"

La vicepresidenta Victoria Villarruel activó un proceso para reempadronar a los trabajadores del Senado, paso previo para volver a implementar el control del presentismo con la lectura de la huella digital. El programa, que en cercanías de la vicepresidenta bautizaron como "el

busca ñoquis", comenzará el próximo lunes y se extenderá por un plazo de 40 días.

El control del presentismo se suspendió en 2020, cuando Cristina Kirchner presidía la Cámara alta. En los últimos meses se detectaron varios casos groseros de personas que

siguen cobrando sueldos, pero ni siquiera pisan las instalaciones del Senado. Uno de ellos lo protagonizó una empleada de la orquesta, que seguía percibiendo su salario pero seencontraba residiendo en Miami, donde realizaba un curso para emprendedores. • Gustavo Ybarra

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

### "Valor ejemplar"

El titular del Anses, Mariano de los Heros, destacó: "El valor ejemplar y moral de su conducta, que resulta coherente con las manifestaciones que siempre ha sostenido en su vida pública y ahora como primer mandatario de todos los argentinos. Esta actitud personal no hace más que comprometernos más con el cambio cultural, que debe ser la raíz de la verdadera transformación económica y moral que requiere nuestra nación, para volver a ser aquel país que nos legaron nuestros padres y los próceres de la patria".



MARCELO MANERA

Eliminamos a los gerentes de la pobreza y encontramos a un montón de corruptos que tienen causas en la Justicia".

Dijo que el gobierno de La Libertad Avanza cumple el mandato de bajar la inflación. "Estamos luchando contra los corruptos, que usan las causas nobles para esconderse detrás de los pobres. Están llorando porque se les terminan los curros y tienen abstinencia de caja", agregó, en medio de las denuncias cruzadas entre el Ministerio de Capital Humano y el dirigente social Juan Grabois por los alimentos retenidos en galpones.

### El valor del dólar

Milei arremetió contra los "degenerados de la política" por el aumento de dólar, que ayer cotizó a \$1250. "La economía está rebotando y va a rebotar fuerte. Si a pesar del ajuste más grande de la historia de la humanidad mi imagen sigue estando como cuando asumimos, y si fuéramos a una elección general ganaríamos por escándalo, es porque la casta tiene miedo. Y tiene tanto miedo que lo único que hacen es querer sabotear a este gobierno", acuso, al retomar el tono de la campaña.

En esa linea, recordó que cuando asumió "no se podía salir del cepo", porque se iba a multiplicar la base monetaria en un día. "Caído el acuerdo con el Fondo, teníamos vencimientos de deuda. En cuatro años, emitieron 28 puntos del PBI, que después se traduce en la inflación, 13 puntos durante el último

año. Es un escándalo lo que hicieron", resaltó el Presidente

Recordó que en ese momento muchos economistas decían que había que llevar el tipo de cambio a \$600. "Yodijequehabíaqueasimilareltipo de cambio al mercado, contemplandoel impuesto país, o sea a \$800. Nos criticaron muchísimo y ahora hablan del atraso cambiario", planteó.

### "Topo del Estado"

En la entrevista con Free Press, Milei reivindicó el plan de achicamiento del Estado.

"Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar este tipo de calumnias, injurias, mentiras, sobre mi persona y mis seres más queridos, que son mi hermana, mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado", dijo.

Convencido de que pese a ese odio debía meterse en "la arena política", el Presidente insistió en que encara "el ajuste fiscal más grande de la humanidad" y que eso es posible porque decidió involucrarse. Destacó su política de eliminar ministerios y de "echar empleados públicos todos los meses", luego de que el miércoles prometiera expulsar a 50.000 más de las filas públicas, a la vez que aseguró que su gestión dio de baja regulaciones y actos de corrupción. "Eso desde afuera no se puede hacer", afirmó el Presidente, en la entrevista realizada en San Francisco.

El diputado defiende las jubilaciones para expresidentes, que lo enfrentaron con Milei; justifica la alianza opositora

# Miguel Ángel Pichetto. "Ni la agresión ni la acusación estúpida construyen consensos"

Texto Matías Moreno

iguel Ángel Pichetto volvió a quedar en el ojo de la L tormenta después de que una alianza transitoria de la oposición entre sectores del kirchnerismo, del radicalismo y del PJ le asestara un duro golpe al gobierno de Javier Milei con la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria. Pero el jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal se muestra ofuscado. No está cómodo con el clima de confrontación ni con la extrema tensión que provocó la maniobra opositora entre el Congreso y la Casa Rosada.

Tampoco quiere entrar en la batalla dialéctica con Milei por la eliminación del artículo que suprimía las asignaciones especiales de los presidentes y vicepresidentes. "Me pareció injusto y antipolítico; en los Estados serios y democráticos, este reconocimiento funciona", justifica Pichetto, durante una charla con la Nacion.

En pleno revuelo, Pichetto habló ayer con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien lo llamó para aplacar los ánimos. "¡Desdramaticemos la política, viejo!", implora. En ese sentido, relativiza el impacto fiscal de los cambios en la fórmula previsional. Y asegura que Milei debería buscar recursos en la industria del juego o los regímenes especiales de Tierra del Fuego o Mercado Libre en lugar de ajustar a los jubilados.

Entre tanto, el diputado toma distancia del kirchnerismo y la izquierda: asegura que ese conglomerado se unió porque las jubilaciones son "un tema transversal". Frente a las críticas del oficialismo por la jugada opositora de los dialoguistas, recuerda que su bloque impidió el tratamiento del DNU 70/2023, aprobó las leyes económicas de Milei y frenó la interpelación a Sandra Pettovello por el escándalo del reparto de alimentos.

### -¿Por qué motivos el artículo que limitaba las jubilaciones de expresidentes?

 Elartículo Ilera una norma puesta por Rodrigo de Loredo y una parte del bloque radical. Fundamentalmente, eso afectaba y lesionaba directamente a Milei, porque los demás presidentes y vicepresidentes que están cobrando, percibiendo este beneficio de reconocimiento a su tarea, no podían ser afectados porque forman parte de lo que se denomina en el mundo jurídico los derechos adquiridos.

### -¿No le parecía razonable eliminar las asignaciones de privilegio a los presidentes en este

contexto político y económico? Me parecía injusto y, además, antipolítico, porque esto abría el camino solamente para que personajes comprometidos con el delito, narcos, delincuentes o tipos muy ricos puedan ser candidatos. Es la misma lógica que se tiene para el abordaje del sueldo de los diputados. Me refiero a esta crítica exacerbada que se hace desde algunos espacios televisivos para tratar de lesionar la imagen de algún político en particular.



Miguel Angel Pichetto

### -Milei volvió a criticar al Congreso tras la aprobación de la ley jubilatoria y a usted, sin mencionarlo, por haber defendido las jubilaciones de privilegio de expresidentes. ¿Es un error dada su debilidad?

-No quiero hacer interpretaciones de lo que dijo el Presidente. Yo pienso desde una visión institucional y también esto lo demuestra el caso de los contratos en el sector de Capital Humano. No quiero abrir un esquema de acusación porque no conozco la causa, pero si es cierto que se recurría a parte de los haberes de tipos contratados, eso es muy complejo. Es preferible y más razonable que en un Estado las remuneraciones de los funcionarios públicos, de los diputados y los senadores y del Presidente, de las autoridades, de los ministros tengan una equivalencia.

### -¿Cuánto deben ganar?

-Y yo soy de los que creen que hay que dictar una ley en donde nadie puede ganar más que el Presidente. No puede haber gerentes de YPF que ganen 70.000 dólares ni directores de Banco Nación o Banco Central que ganen 16 millones ni en organismos del Estado, en la Aduana o en la AFIP ganen 20 millones. No puede existir eso. Tiene que haber un esquema de equilibrios y de definición de arriba para abajo. Pero los sueldos tienen que ser razonables. Si un director tiene que ganar 3 millones de pesos, vos podés exigir compromiso, tiempo completo. No es lógico que un diputado gane un millón y medio o dos millones de pesos.

### -¿No le preocupa el impacto fiscal que podría tener la fórmula jubilatoria que votó?

-No, porque no es significativo si toman otras medidas que nosotros planteamos ya en el debate anterior para generar recursos. Mencionamos Tierra del Fuego, el juego y un conjunto de temas.

### -¿Hay chances de que el Congreso insista con los dos tercios?

-Desdramaticemos la política, viejo. El Congreso sesiona, dicta y sanciona leyes. El tema todavía tiene que pasar por la Cámara de

Senadores, que puede debatirlo, modificarlo o ratificar la media sanción. Pueden pasar un montón de cosas. Cuando eso ocurra, el Presidente tiene el derecho a evaluar si esto tiene un impacto. Yo creo que no lo tiene, porque es 0,4 del PBI. Y hay otras variables que hemos manifestado en el anterior debate con relación a estos procesos que todavía hoy no tienen gravamen. No hay una política impositiva para captar recursos para el Estado.

### -¿Qué pasa si Milei lo veta?

-Es una facultad que tiene. Con otros presidentes ha ocurrido este tema. La señora vicepresidenta y expresidenta [por Cristina Kirchner] vetó el 82% cuando lo habían impuesto. El veto siempre es la facultad final del Poder Ejecutivo. Y después el Congreso, si quiere insistir, tiene que hacerlo con dos tercios.

### -¿Es razonable que el Congreso legisle en un tema que tiene impacto fiscal sin haberlo consensuado con el Gobierno?

-Por supuesto, el tema lo hablamos. Cuando vino la ley ómnibus, lo conversamos. Y siempre le planteamos que enero debería ser recompuesto al porcentaje de la inflación, que era el 20%. Entonces, eso hubiera sido más equilibrado. Lo que pasa es que, como dijo ayer el miembro informante, que fue Nicolás Massot, el Gobierno, siempre en aras de ajustar al sector más débil, tomó 12 y no 20 para la recomposición del haber.

### -¿Esta mayoría que se armó con sectores del kirchnerismo y la UCR se puede volver a reunir o derivar en una alianza?

-El tema de los jubilados es un tematransversal. Preocupa a la gente pobre. Pero los acuerdos se hacen con los que piensan parecido. Un cronista del diario LA NACION, que es alguien a quien respeto y me parece un tipo prestigioso, dijo que era "inexplicable" mi encuentro con la izquierda. Yo no tengo nada de izquierda. Es una cosa absurda. Lo digo por Joaquín [Morales Solá], sostuvo que yo conduzco un bloque que es un poliedro que se encontró con la izquierda. La verdad que no. Yo bajé al recinto porque había dictamen y el proceso había madurado.

### -Lo noto harto del clima de confrontación que dominó la política argentina en las últimas décadas.

-Yo soy un tipo razonable y criterioso; me molesta estar en este tipo de cosas. La confrontación agota. No es coherente. Nosotros hemos hecho toda la tarea. También mezclaron lo del aumento del sueldo de los diputados. Yo no pedí nunca eso. No iba a avalar ni a poner mi firma en el aumento de sueldo parcial que, además, te deja totalmente descentrado con el Senado. Siempre pensé que las cámaras tienen que tener una dieta igualitaria como la tuvieron toda la vida. Porque el origen de la representación es el mismo. El presidente Martín Menem quería hacer un aumento el día que se trataba el tema jubilados... Inoportuno. •

### El futuro de las reformas | COMPLICACIONES PARA EL OFICIALISMO

### **EL ESCENARIO**

# Un rayón al plan maestro del Gobierno

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

n análisis lineal de la reacción negativa de los mercados y de la caída de la confianza en el país remite de forma automática a la aprobación (por abrumadora mayoría) de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, aun sin haber superado el estatus de proyecto para convertirse en ley. Una simplificación que no impide advertir problemas más graves.

Lo más inquietante de esa media sanción no es lo que surge a primera vista: el costo de casi medio punto del PBI que, de sancionarse, podría implicar la actualización de las jubilaciones con la consecuente amenaza para el equilibrio fiscal y la estabilización de las variables. Aunque sean dos indicadores que, además de ser metas centrales, son también los logros que esgrime el Gobierno en el balance de sus primeros seis meses de gestión frente a las críticas que recibe por diferentes razones. No solo de índole política o ideológica, sino de resultados.

Loque deverdad resulta alarmante para inversores, economistas, analistas y aliados políticos (también debería serlo para el Gobierno) es que la reforma previsional sirvió para unir (al menos circunstancialmente) y empoderar a una oposición fragmentada, que parecía destinada a permanecer a la defensiva y limitada, cuanto mucho, a obstruir. El avance de anteayer refuerza las limitaciones del Gobierno para convertir en hechos sus planes de reformaradical. Yni hablar de lograr que sean sustentables. Vencer sin convencer puede durar muy poco.

El Fondo Monetario Internacional, que monitorea la situación nacional mucho más allá del plano
económico-financiero, subrayó la
relevancia de esa fragilidad, al manifestar, a través de su vocera Julie
Kozack (experta en el caso argentino), que "sigue siendo fundamental
trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma
macroeconómica". Después de otra
prueba reprobada, el subtexto del
mensaje escrito por el FMI en el boletín de calificaciones de Milei dice:
"Debes mejorar".

Tanto para los dirigentes políticos como para los inversores tienen mucha lógica. "Cuando se junta la oposición en el Congreso y mucho más si alcanza los dos tercios, cualquier gobierno tiene un problema grave, porque hasta se le restringe la capacidad devetar. Por eso, el Presidente ahora tiene que preocuparse de verdad y ocuparse de construir un apoyo sólido de más de un tercio de los diputados para que no se le limite hasta eseatributode última instancia", advierte una experimentada diputada de la oposición dialoguista, que tuvo la experiencia de ser gobierno en minoría en el Congreso.

Pasar del sueño de reunir mayorías para sacar leyes reformistas a la dura realidad de necesitar una minoría mínima para evitar la entrada en vigor de normas en sentido opuesto puede resultar pesadillesco. Tal vez sea el momento de admitir que en algunos ámbitos, como el Congreso, manda más el número que la fe de "las fuerzas del cielo".

La avanzada conjunta de 160 diputados de bancadas que hasta hace nada hacían todo lo posible por diferenciarse y la defección de casi



Javier Milei se comparó a sí mismo con Terminator

una veintena de opositores dialoguistas expresa un cambio sustancial de la dinámica política vigente desde que Javier Milei llegó a la presidencia. De la dificultad para sacar al menos una sola ley propia el Gobierno pasó a enfrentar la muy probable sanción de una ley impuesta por los opositores. Una novedad que no terminaría donde empezó.

Para sumar complejidades, en estas horas los oficialistas (pocos) que entienden de política empiezan a preguntarse si será conveniente seguir agitando el fantasma del veto cuando corren el riesgo cierto de que la Cámara de Diputados vuelva a reunir dos tercios para insistir con la ley. De un problema fiscal se estaría yendo a un choque institucional. De allí a un riesgo para la gobernabilidad habría un suspiro.

Como bien señala el sociólogo y consultor Luis Costa, "el secreto del poder es evitar su uso efectivo. Esto significa lograr que la amenaza influyaen la acción de los demás. El uso del poder real, es decir, de la fuerza, es el fracaso del objetivo de que otros hagan lo que uno pretende. Milei parece más cómodo en el uso de la fuerza que en la amenaza, y eso tiene consecuencias administrativas porque ya nadie acciona". Si al fantasma le sacan la sábana y solo aparece un niño gruñón se acaba el miedo.

### El tabú vencido

Bajo esa perspectiva adquiere más relevancia lo ocurrido con la reforma previsional en la Cámara de Diputados. "El radicalismo ya venció el tabú de que se lo vea votando al lado del kirchnerismo, y el kirchnerismo bajó la pretensión de imponer sus proyectos maximalistas y demostró que está dispuesto a ceder para conseguir resultados. No es un buen escenario. Más cuando está pendiente el tratamiento de la restitución del Fondo de Incentivo Do-

cente (Fonid) y de la ley de financiamiento universitario, que podrían imponer con esta unión transitoria. Si eso ocurriera, el Gobierno vería esfumarse el recorte del gasto que hizo hasta acá", advierte con extrema preocupación una de las figuras de Pro en Diputados.

Noes la única luzamarilla tirando a naranja. El diputado subraya que su partidoy su bloque (que anteayer por primera vez tuvo ausencias notorias) están decididos "a bancar lo necesario para que el Gobierno tenga éxito en lo económico", aunque advierte que no falta mucho para que el macrismo empiece a plantear cuestionamientos en otros rubros de la (no) gestión mileísta.

Para eso esperan que se sancione la Ley Bases, que el Senadotiene pre-

### La dinámica política acaba de sufrir un cambio clave desde que asumió Milei

visto aprobar en general y modificar en particular la semana próxima. Aunque todas las previsiones dejaron de ser certezas después de lo ocurrido anteayer. Algunos no descartan la posibilidad de que antes de esa crucial iniciativa oficial los senadores sancionen la actualización de las jubilaciones aprobada en Diputados. Sería una doble derrota.

En política no dominan las casualidades (aunque nunca faltan). Los hechos de estos días exponen una suma de causalidades. Dificilmente los opositores derrotados se hubieran animado a enfrentarse a un gobierno y un presidente que, según la mayoría de las encuestas, mantenía el apoyo de algo más de la mitad de los argentinos, si no hubieran encontrado causas aparentemente nobles, justificaciones atendibles y una ventana de oportunidad abierta por errores no forzados del oficialismo.

La defensa de los ingresos de los jubilados siempre resulta un motivo noble para ser defendido hasta por los mismos que cuando fueron gobierno licuaron catastróficamente sus ingresos, como lo hizo la cuarta administración kirchnerista. Pero mucho más viable es esa defensa cuando asoma el argumento incontrastable de que más de un tercio del ajuste del que se jacta el Gobierno no lo haya pagado la casta, como prometía, sino que lo solventaron los por todos bienqueridos y siempre maltratados "abuelos". Todos pueden esperar, pero menos los que tienen pocos años por delante, que desde hace años son obligados a ejercer la paciencia eterna. Toda causa necesita hechos que la sustenten.

Aunasí, dificilmente hubieran encontrado los opositores un terreno tan allanado si no hubiera sucedido el escándalo de las cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir, que con el paso de los días en lugar de esclarecerse no dejó de complicarse, de sumar tropiezos y de revelar escándalos hasta caer en un pozo oscuro cuyo fondo resulta insondable.

Un claro ejemplo es la salida de funcionarios de alto rango del megaministerio de Capital Humano, que conduce la ahora miniaturizada ministra Sandra Pettovello, de la que el Presidente se ve obligado a convertirse en su escudero, a causa de los daños autoinfligidos, los dardos externos y el fuego amigo que sale de la cima del poder mismo.

Los despedidos no se fueron solo por no haber gestionado bien, sino que se fueron acusados por los propios de cometer irregularidades, como cobrar sobresueldos por contratos con organismo multilaterales y entes cooperativos, que luego se comprobó no eran casos aislados.

Por el contrario, ya se sabe que ese

viejísimo modus operandi para eludir restricciones administrativas y pagar mejores salarios subsistió avalado desde lo alto de un gobierno cuyos funcionarios venían por el bronce (no por la plata) a terminar con privilegios y opacidades.

Lo interesante es que, según fuentes oficialistas, en algunos casos no se pagaron sobresueldos, sino que esa fue la vía rápida para que funcionarios de áreas claves tuvieran ingresos, dado que su nombramiento no había sido efectivizado por demoras en la gestión. El recuerdo del exjefe de Gabinete Nicolás Posse es imborrable. Su sucesor, Guillermo Francos, se quejaba hace 72 horas de que había pasado buena parte del día firmando designaciones atrasadas.

Así, sin solución de continuidad, se pasó del indignante no reparto y no compra de comida (mientras habían aumentado la pobreza y la indigencia por la inflación y la recesión) a la instalación de sospechas de corrupción en el ministerio que debe ocuparse de los más necesitados y sobre el cual el propio Milei ha dicho que no rige la máxima de su gobierno: "No hay plata".

A quienes siguen de cerca la gestión mileísta no les resultó extraño (tantoque pasó casi inadvertido) que los responsables del scouting para encontrar reemplazante al desplazadoy silente (por ahora) exsecretario de Niñez, Infancia y Familia Pablode la Torre hayan recibido tantos rechazos. Si a la administración le faltaban recursos en cantidad y calidad desde el comienzo, el paso del tiempo solo profundiza la escasez. A los maltratos, la falta de respaldo y orientación clara y la ausencia de recursos se acaban de agregar acusaciones y denuncia penales. Los incentivos laborales brillan por su ausencia. Los estímulos para no subirse o bajarse crecen.

Para peor, el escándalo de los alimentos se produjo en los días previos de la colecta anual de Cáritas, el respetado brazo asistencial de la Iglesia Católica, cuyos directivos han estado en todos los medios para solicitar colaboración.

"Tuvimos que aumentar el pedido de donación de alimentos, porque sin la ayuda de privados no alcanza", expresó la directora de Cáritas, Sofia Zadaro. Peor aún, para obtener el insuficiente aporte estatal debieron hacer reiterados reclamos al Gobierno porque las respuestas se demoraban, como lo admitió el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara.

Está claro que los problemas de gestión se suman a una relación conflictiva con la iglesia que se referencia en el papa Bergoglio. La colecta, que se hará entre mañana y pasado en todo el país, fue lanzada bajo el lema "Tu solidaridad es esperanza", en una continuidad de la premisa papal "Nadie se salva solo". Nada más antagónico del credo mileísta que reza "el individualismo es el camino". El Gobierno sigue sumando oposiciones.

En este contexto a nadie puede extrañar que los mercados hayan reaccionado negativamente. Sin haber llegado a ser ley, la media sanción de la reforma jubilatoria implicó mucho más que un tiro al tan deseado y demandado equilibrio fiscal. Otro rayón al plan maestro del Gobierno. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

### La reacción libertaria | LA AGENDA PRESIDENCIAL

# Tras idas y venidas, Milei irá al G-7, pero acortó su gira a Europa

Asistirá a la cumbre, pero regresará al país para las fiestas patrias del 17 y el 20 de junio; el 22 volverá a partir para completar su visita



Milei y la presidenta del consejo de ministros de Italia, Giorgia Meloni

Jaime Rosemberg LA NACION

Mientras aún reverberan los ecos de la derrota legislativa del oficialismo en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei decidió acortar el viaje de diez días a Europa que tenía previsto comenzar el próximo miércoles, según informaron a LA NACION altas fuentes oficiales.

Luego de una jornada de idas y venidas, el Presidente revisó su decisión inicial de no participar de la Cumbre del G-7 y estará en Italia el próximo miércoles.

Finalmente, Milei regresará al país tres días, y volverá al continente europeo, para cumplir con la agenda prevista en España y Alemania.

Por la mañana, en la Casa Rosada planteaban que, por razones de agenda local, el Presidente declinaría la invitación para participar de la Cumbre del G-7 que se realizará en Italia, y a la cual había sido invitado especialmente por la primera ministra Giorgia Meloni.

Según pudo saber LA NACION, la comunicación llegó a la sede de la embajada argentina en Italia, donde-al igual que en otras delegaciones europeas-primaba la sorpresa por la decisión.

De todos modos, con el correr de la tarde, el Gobierno decidió revertir la decisión y dividir el viaje en dos tramos: del 12 al 15, y del 22 al 24, con cinco días en el país.

Mientras continuaban los llamados y las consultas diplomáticas, quedo confirmado que el Presidente no estará en la Cumbre por la Paz en Ucrania, el 15 y 16 de este mes, a realizarse en Suiza, y a la cual había sido invitado por el presidente La relación con Brasil Volodimir Zelensky.

Milei no será, por cierto, la única ausencia en esa cumbre: distintos países, como China y Brasil, anunciaron que no participarán de ella, dado que la Rusia de Vla-

dimir Putin no ha sido invitada.

Como coletazo de ese cambio de planes del Gobierno, se cayó también la reunión bilateral en Francia con Emmanuel Macron, prevista originalmente para el 19 de junio, y que era vista con expectativa en la diplomacia nacional y la embajada argentina, que encabeza el joven Ian Sielecki.

Cuando la decisión de bajarse de la cumbre estaba confirmada, cerca del Presidente afirmaban que "nunca estuvo totalmente confirmada" la participación de Milei en el G-7, que en principio congregará a los presidentes y primeros ministros de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Japón, Italia y el Reino Unido, además de otras figuras mundiales, como el papa Francisco, quien confirmó su presencia.

También agregaron que la decisión de descartar su participación en el encuentro tenía relación con las fechas patrias del 17 y el 20 de junio.

"Si bien el G-7 era antes (de esas fechas), hubiese sido incordioso ir y después volver para estar en el país en el primer día de Miguel de Güemes y el primer Día de la Bandera de Milei como presidente", argumentaban ayer por la mañana en la Casa Rosada para justificar por qué se había decidido que no fuera a la cumbre.

Sin embargo, esta postura cambió ayer a lo largo del día, y finalmente se anunció que Milei hará dos viajes en una misma semana.

Desde el gobierno porteño deslizaron, en ese sentido, sobre gestiones para realizar festejos conjuntos del día de la insignia nacional.

Al G-7 también está invitado el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su carácter de presidente del G-20 durante este año.

Se había especulado con la posibilidad de que allí se produjera

la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios, para descomprimir la tensa relación personal que mantienen.

AFP

De todos modos, la presencia del mandatario brasileño no estaba confirmada, según fuentes de ese país.

En función de este ajuste del plan original, Milei estaría viajando por segunda vez el 20 por la noche a Madrid, para estar el 21 en España y recibir el premio que otorga el Instituto Juan de Mariana por su "defensa ejemplar de las ideas de la libertad".

Otros premiados en años anteriores por la misma entidad, un think tank de orientación liberal, fueron el escritor peruano Mario Vargas Llosa; su par español Antonio Escohotado, y Alberto Benegas Lynch (h.), uno de los pensadores liberales más elogiados por el Presidente.

En su viaje anterior a España, Milei participó de un acto electoral de campaña de la agrupación ultraderechista Vox y se mostró junto a su líder, Santiago Abascal. Sus críticas a Begoña Sánchez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, derivó en una crisis diplomática que terminó con la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, de regreso en Madrid.

Desde Madrid, Milei estará dos días en Alemania, donde tendrá dos citas centrales: el 22 en Hamburgo, recibirá el premio Friedrich von Hayek, y el 23 será recibido con honores militares por el canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz, quien abrirá un domingo la sede del gobierno alemán para la ocasión.

De filiación socialdemócrata, pero fanático del equilibrio fiscal, Scholz sería finalmente el único mandatario con quien Javier Milei se vería en un encuentro bilateral en su nueva gira europea. •

# El Gobierno asciende a un funcionario para acelerar privatizaciones

Diego Chaher, interventor de los medios públicos, tendrá a cargo más de 20 empresas estatales

Maia Jastreblansky

En el Gobierno se está dando una migración interna del poder. En las últimas horas se confirmó que Diego Chaher, que hasta ahora se desempeñó como interventor de los medios públicos -Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Educ. Ar-pasará a controlar las más de 20 empresas del Estado en una "unidad ejecutora" que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Su objetivo, según trascendió en la Casa Rosada, será "acelerar" los procesos de "privatización, liquidación, fusión o transferencia" que estén autorizados por ley.

Chaher reemplazará a Mauricio González Botto, secretario de las Empresas del Estado (aún no renunció), quien supo ser una espada del eyectado Nicolás Posse. Es unárea apetecible por la magnitud advierten que "Télam SE sigue de las operaciones que tienen las existiendo", porque hasta ahora empresas estatales y por los proyectos de venta a los privados que quiere encarar Javier Milei.

Si bien en los papeles Chaher estará subordinado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro coordinador siempreaclaró internamente que no pretende estar encima de las empresas públicas. En la práctica, el nuevo titular de las sociedades del Estado trabajará con el estratega presidencial Santiago Caputo, que sigue expandiendo su influencia.

"La gestión de las empresas la harán los directorios de las áreas específicas, como obras públicas o transporte. Chaher va a empujar la privatización, la liquidación o la transferencia de las empresas", dijeron muy cerca del Presidente a LA NACION. El ascendido funcionario deberá hacer que las sociedades resulten apetecibles para los privados y buscar compradores. En la Ley Bases, que se votó en Diputados, por ahora figuran las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), RTA, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales SA. La venta de la aerolínea está muy cuestionada en el Senado.

La nueva unidad ejecutora a cargo de las empresas públicas también obtura la posibilidad de que las sociedades estatales pasen a ser controladas por Federico Sturzenegger, como se especuló. Tal como anticipó LA NACION, Milei quiere asignarle a su economista "coloso" una cartera dedicada a la modernización y la desregulación, pero no quiere entregarle las empresas públicas ni recortar atribuciones a Luis "Toto" Caputo.

El Gobierno decidió ascender a Chaher pese a que la agencia Télam hoy está en un limbo y no se cerró, como había anunciado Milei el 1º de marzo. La Casa Rosada considera al interventor un "buen alumno", porque 400 trabajadores de la agencia (aproximadamente la mitad de la planta) aceptaron un retiro voluntario sin que el conflicto se judicializara, como ocurrió en la era de Mauricio Macri.

Sin embargo, nunca existió un instrumento jurídico que avale la clausura de la empresa. La prime-

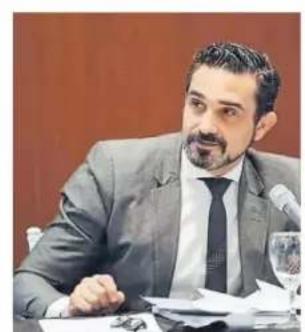

Diego Chaher

ra semana de marzo, el Gobierno dio de baja el sitio de Télam y las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de sus trabajadores. Luego se abrió un proceso de retiros voluntarios que duró 85 días. Los trabajadores de la empresa no hay un proceso para convertirla en una sociedad anónima (para eventualmente liquidarla) ni un concurso preventivo de crisis.

En la TV Pública y en Radio Nacional-que también cerraron sus webs y cesantearon empleados-Chaher buscó reducir los pagos de horas extras. Además, fijó un nuevo sistema de contenidos para que las productoras cubran sus costos con auspiciantes privados.

Según pudo reconstruir LA NAcion, uno de los planes del Gobierno es "fusionar el ecosistema de medios públicos". Es decir, integrar personal y activos de RTA, Télam, Contenidos Públicos, el Incaa, Arsaty Bacua en una única compañía que produzca contenidos. El plan de privatización de los medios, no obstante, sigue en pie. Télam sostendría su agencia de publicidad.

Respectodel restode las empresas del Estado, el objetivo del Gobierno es que reduzcan al mínimo las necesidades de asistencia del Tesoro nacional hasta ser privatizadas. Hasta ahora, González Botto consiguió un ahorro anualizado de US\$1400 millones. En lo referido a los trabajadores (suman más de 90.000 en todas las sociedades), hasta ahora las desvinculaciones llegaron a un 5%, pero el objetivo oficial es llevar ese número a un 25% hacia fin de año.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por caso, Aerolíneas Argentinas ya redujo su déficit operativo en un 82% y que Correo Argentino llegóa un "punto de equilibrio" tras la reducción del 25% de la planta (2000 cesantías). Empresas grandes como AySA avanzaron con el retiro voluntario de 800 empleados, apuntan a llevar ese número a 1200 a fin de año y a no necesitar más transferencias del Tesoro en diciembre. Trenes Argentinos Infraestructura y Belgrano Cargas pretenden el punto de equilibrio en febrero de 2025.

En los planes oficiales figura la cesión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a Santa Cruz, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a Catamarca y Tucumán, y la fusión de Dioxitek (que garantiza el suministro de dióxido de uranio a las centrales nucleares) con Nucleoeléctrica Argentina (NASA). •

# Renunció la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género

GOBIERNO. Barcia se alejó del cargo luego de que le informaron que se iba a disolver la dependencia en el Ministerio de Justicia

### Lucila Marin

LA NACION

Apenas tres días después de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, presentó ayer su renuncia Claudia Barcia, titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que desde hace apenas dos semanas depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Así lo confirmó Barcía a LA NA-CION, que en el texto de su dimisión advierte que el Gobierno disolverá la dependencia que tenía

"En el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19.57 por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos 450 v 451/24, dejará de existir", dice el texto de la renuncia, al que accedió LA NACION.

Recién el 19 de febrero se había oficializado con carácter "ad honorem" a Barcia, quien hasta ese momento se desempeñaba como fiscal especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que volverá tras su fugaz paso por la administración nacional.

La Secretaría de Derechos Humanos después confirmó a través de un comunicado que Argentina ya no tendrá un organismo responsable de políticas públicas de género. "Luego de un riguroso estudio se detectó que existe una clara superposición de funciones entre distintas agencias gubernamentales. Ello implica mantenimiento de edificios, estructuras y empleados. Del área de la Subsecretaria se traspasaron más de 800 empleados. Por este motivo se decidió ordenar y eficientizar el servicio y se le quitó la jerarquía de Subsecretaría con el objetivo de optimizar recursos y superposiciones. Se busca así que el servicio sea efectivo, ordenado y cumpla los objetivos para los que fue concebido", indicaron.

En ese sentido, afirmaron que "las misiones fijadas por la Ley y las Convenciones Internacionales seguirán cumpliéndose en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras en el ámbito de la Secretaría de Justicia, ambas Dependientes del Ministerio de Justicia".

En tanto, desde el ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona contestaron a la nacion que el área se encuentra en "reestructuración".

contra la Violencia de Género vino a reemplazar, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversi- 15.30 en el Congreso. •



Claudia Barcia

ARCHIVO

dad, creado durante la administración de Alberto Fernández. En agosto, tras imponerse en las PASO, Milei había adelantado que eliminaría el Ministerio de las Mujeres en una entrevista en LN+. "Afuera", dijo y tachó en un pizarrón el área, dentro de un boceto del organigrama general de la administración pública. La decisión se oficializó luego a fines de diciembre, mediante el Boletín Oficial.

Con el nuevo organigrama del Estado fue otra de las tantas áreas que quedaron bajo la orbita del Ministerio de Capital Humano, presidido por Sandra Pettovello. Hace dos semanas, la dependencia pasó a la órbita de Justicia, se oficializó a través de los decretos 450 y 451/2024, publicados en el Boletín Oficial el 24 de mayo.

Personal de la subsecretaría ya habían anunciado el martes pasado que, a fin de mes, según les informaron directivos de la subsecretaría, despedirán al 80% de la planta. "Más de 500 personas quedarán sin trabajo y el único área que ha quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quedaría en funcionamiento con unos 100 trabajadores", informaron.

Ahora, se encuentran a la espera de respuestas.

"Este hecho representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país, dejando por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer, sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad", comunicaron desde la comisión La Subsecretaría de Protección de trabajadores, luego de que se conociera la renuncia de Barcia. Y convocaron a participar de una asamblea el próximo martes a las

# Sorpresivas derivaciones del caso de las firmas de facturas truchas y el Polo Obrero

INVESTIGACIÓN. Los vínculos llevan a personas ligadas al kirchnerismo, los servicios de inteligencia y causas de lavado

### Camila Dolabjian

LA NACION

La investigación por el uso de facturas truchas por parte del Polo Obrero, que hizo foco en el uso de fondos de los subsidios del Estado, amenaza con destapar una trama más amplia de lavado de dinero, con nexos en la política y figuras acusadas de corrupción. La empresa Coxtex, una de las que emitieron las facturas apócrifas firmadas por Eduardo Belliboni, muestra vínculos sospechosos con abogados y escribanos vinculados a la política, según una investigación de LA NACION.

Coxtex, que es una sociedad fantasma según el expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, operó con el Polo Obrero, que la habría contratado al menos dos veces, por cerca de \$5 millones.

Sin embargo, los nuevos datos demuestran que no solo actuó con el Polo Obrero. Al momento en que facturó para la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitada, de la agrupación piquetera, Coxtex ya había emitido otras 535 facturas. Aparececomounenormevolumen de facturación que demuestra que su actividad iba mucho más allá que el grupo piquetero de izquierda. Meses antes, esas otras facturas habían hecho sonar alarmas en la AFIP, pero nunca fueron atendidas ni el CUIT fue suspendido. LA NACION confirmó que el organismo recaudador ya tenía información de la firma sospechosa en 2020.

Coxtex SA fue fundada por Luis Alexander Pichuaga, una persona que fue encontrada en su domicilio, en un operativo policial, en una vivienda descripta como precaria y en situación de pobreza. Al ser consultado, Pichuaga desconoció su participación en la sociedad. Los investigadores sospechan que fue un "prestanombres" de otras figuras más poderosas. Lo llamativo es que su identidad, y la de quien sería su esposa, figuran en la constitución de por lo menos otras tres sociedades, entre las que están VSP Consulting, Ciraco Shoes y Recinsur SA.

Todas estas firmas fueron creadas a fines de 2020 (Coxtex y VSP Consulting fueron fundadas el mismo día), y están bajo la sospecha de la AFIP.

Pichuaga figura, además, contratado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, específicamente la Subsecretaría de Gobierno. La última designación publicada fue el 23 de marzo del año pasado, aunque hay contrataciones hechas previamente, como planta de gabinete.

Los domicilios fiscales de estas empresas, sorpresivamente, llevan a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política.

VSP Consulting, una empresa de publicidad también apuntada por la AFIP por irregularidades, tiene domicilio fiscal, actualizado al 10 de enero del año pasado, en Guardia Nacional 1221, según las bases de datos de la agencia de recaudación.

Detrás de ese domicilio aparece un nombre muy sugestivo. Esta casa pequeña tipo PH en la zona sur de la ciudad, es la misma que tiene declarada como domicilio fiscal

### Un domicilio, varios nexos

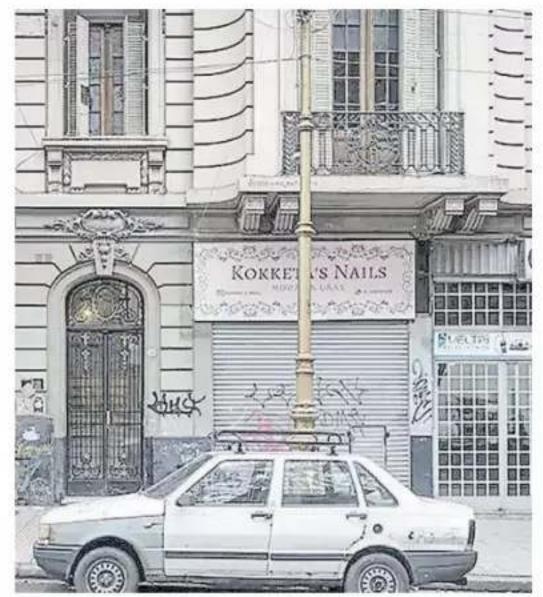

PH. La dirección de Coxtex, en Montes de Oca 242



Eduardo Belliboni TTTULAR DEL POLO OBRERO



Franco Bindi ABOGADO KIRCHNERISTA

Franco Bindi, un abogado asociado a los servicios de inteligencia y al kirchnerismo.

Bindi también defendió a denunciados por lavado de activos como Leonardo Fariña, en una parte de la causa de la "ruta del dinero K". Y tiene relación con gobiernos extranjeros como Venezuela (a través de la petrolera Pdvsa) y con personajes involucrados la investigación por el pacto con Irán. LA NACION se contactó con Bindi, quien explicó que tiene ese domicilio ante la AFIP porque correspondía al de su contador, Eduardo Corrado, que falleció.

En las últimas semanas, Bindi fue noticia por dos motivos. Primero, porque despidieron a todos los empleados de su canal de televisión, Extra TV, que habría sido vendido en tiempo récord a un empresario paquistaní. Segundo, por su misteriosa aparición en una reunión de Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados relativa a la confirmación de Marcela Pagano como presidente, lo que finalmente no ocurrió. Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron a LA NACION que las sospechas generadas por la presencia de Bindi y sus posibles vínculos con la legisladora libertaria terminaron por sellar el quiebre de confianza con el bloque y la Casa Rosada.

### Más derivaciones

Otros vínculos en torno a los domicilios que se destaparon con el caso del Polo Obrero llevan a "facilitadores profesionales".

De acuerdo a la investigación judicial al momento, se encontraron relaciones con un grupo de escribanos asociados a Lázaro Báez (a quien Bindi también defendió) y Ricardo Jaime, ambos condenados por lavado de activos por maniobras similares a las que se evidencian con este grupo de empresas. Las constituciones de las sociedades a nombre de Pichuaga fueron hechas por Lucía Agundez, abogada, y Gabriela Anahí Rivero.

También comparte domicilio en Guardia Nacional 1221 (como una de sus direcciones alternativas ante la AFIP), Norman Próspero, un contador procesado en la causa de Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto (en prisión).

Las vinculaciones sospechosas se reproducen como hongos en torno a estos domicilios.

El edificio del domicilio fiscal de Coxtex SA (Av. Montes de Oca 242), la empresa que le facturaba al Polo Obrero, también arroja dudas porque allí vivió durante unos meses, según pudo constatar LA NACION, un importante dirigente social y extuncionario del gobierno de Alberto Fernández.

Los investigadores judiciales que dieron con las empresas sospechadas de ser usinas de facturas truchas para la política siguen descubriendo vínculos que los convencen de enfrentarse a una red que va más allá de los usos que le dio el Polo Obrero. Y prometen más revelaciones.

LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

# ADEPA

7 DE JUNIO

# DÍA DEL PERIODISTA

Desde el origen mismo de nuestra patria, la libertad de expresión fue concebida como un derecho de todos los argentinos, inseparable de su calidad de ciudadanos.

El periodismo nacional también encuentra su génesis en ese tiempo histórico, expresado en la valentía y pasión de Mariano Moreno y *La Gaceta de Buenos Aires*, cuya fundación se recuerda en este día.

La Carta Magna de 1853/60 dio a ambos principios –libertad de expresión y ejercicio del periodismo a través de la prensa– jerarquía y protección constitucional, entendiendo el rol estratégico de ambos para la salud del debate público y la auditoría de los actos de gobierno. La reforma de 1994 sumó el Pacto de San José de Costa Rica y el secreto de las fuentes informativas, herramientas para facilitar la labor del periodismo. Miembros de ADEPA contribuyeron además, en 1994, a la redacción de un documento rector sobre la libertad de prensa en el plano internacional: la Declaración de Chapultepec.

En estas cuatro décadas de democracia, el periodismo profesional hizo su aporte a la consolidación institucional. Defendió la vigencia de la Constitución en momentos en que era cuestionada por asonadas militares, desafió el autoritarismo y llevó luz a los pliegues más oscuros y feudales del poder, con casos de enorme repercusión pública como los de María Soledad Morales, el soldado Omar Carrasco, el régimen de los Juárez o la trama de poder e impunidad que le costó la vida a José Luis Cabezas.

El periodismo profesional contribuyó también a marcar las demandas y urgencias ciudadanas en las persistentes crisis económicas y sociales que sufrió el país. Su afán investigativo fue indispensable para denunciar graves hechos de corrupción que atravesaron al poder. Esos casos fueron tomados por la Justicia –y en varias ocasiones, sus responsables condenados– gracias a la tenacidad del periodismo.

El periodismo ha sido fundamental, además, en la denuncia y la crítica de cuantos intentos ha habido por eliminar o degradar las garantías que fundamentan la sociedad republicana y aseguran nuestros derechos. La vigencia plena de estos valores depende esencialmente de la división de poderes estatuida por la Constitución Nacional y de la consiguiente autonomía de la Justicia. En este sentido, la prensa también ha sido clave en la forma en que ha auditado en todo tiempo, y hasta el presente, la conducta e idoneidad de los integrantes de los tres poderes del Estado. En épocas más recientes, fue una herramienta clave que contribuyó a afrontar la pandemia con información certera y oportuna. En definitiva, en estos 40 años, el periodismo argentino ha sido artífice de la configuración de un espacio plural, en el que distintas voces, ideas, mayorías y minorías de la sociedad argentina se pudieron manifestar y sentir representadas. Ese camino estuvo marcado por conflictos con el poder. Estos no deben alarmar en tanto se trate de la natural tensión entre prensa y poder en una democracia. Sí deben marcarse aquellas patologías que transforman esa tensión en persecución, en hostigamiento, en estigmatización, como ha sucedido en buena parte de las dos últimas décadas.

Contar lo que pasa, revelar lo no manifiesto, investigar. pero también analizar, opinar, cuestionar y criticar, son las funciones del periodismo. Funciones que este ejerce con aciertos y errores, con mayor o menor solvencia técnica, con apego a principios éticos o relativizándolos. Cada uno debe dar cuenta de sus actos. Pero en tal caso, ningún reproche individual puede relativizar el rol del periodismo en su conjunto para la democracia ni llevar a una generalización denigrante de la profesión.

La libertad de expresión como derecho de todos los individuos, desde el presidente de la Nación hasta un ciudadano de a pie, implica poder rebatir, cuestionar, refutar y aun responder con dureza en el marco de debates sobre hechos, ideas e interpretaciones en temas de interés público. Nadie exige que el trabajo periodístico sea aceptado como un dogma de fe ni como algo incuestionable. Pero sí debe ser respetado como un oficio legítimo y necesario, como otras tantas disciplinas en la sociedad. Y si se produce alguna actitud reñida con la ley, esta debe ser denunciada concretamente para que sea investigada y sancionada por el Poder Judicial. Así funciona la democracia.

Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario.

Se trata de procesar las diferencias con tolerancia democrática y respeto a la libertad de expresión, obligación que crece cuanto mayor es la responsabilidad pública de quien la ejerce.

Ojalá que estas distorsiones no se profundicen y no repitamos procesos lamentables como los vividos en épocas recientes. Aprender de los errores del pasado, también en este terreno, es parte del desarrollo institucional, económico y social que está pendiente en la Argentina.

ADEPA Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas

# Cuatro nuevas bajas en Educación por los contratos de la polémica

SALIDAS. Son funcionarios del área dirigida por Carlos Torrendell, quien ahora deberá rearmar parte de su equipo

### Federico González del Solar

Los coletazos por los alimentos almacenados en los galpones y las sospechas de contratos de personal irregulares con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el área social del Ministerio de Capital Humano llegaron ahora a la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell.

Luego del desplazamiento de Pablo de la Torre de Niñez, Adolescencia y Familia, se sucedieron una serie de salidas en la Secretaría de Educación, también bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. En total, según pudo reconstruir LA NACION, se fueron cuatro funcionarios en el transcurso de la semana pasada.

contaban con designación oficial. María Pla Alba estaba al frente de la Subsecretaría de Innovación Educativa, y María de los Ángeles Reigera directora de Educación Secundaria en el mismo sector. Esta última, junto con Silvana Gyssels y José Richards, conformaban el equipo técnico de Educación en San Miguel -el terruño político de los De la Torre- y se vieron arrastrados por la salida de Pablo de la Secretaría de Niñez. Gyssels oficiaba informalmente como directora de Planeamiento, y Richards, exsecretario de Gobierno del municipio, ayudaba a "coordinar" la Jefatura de Gabinete.

El vínculo de Richards con Torrendell se remonta a 2021, cuando ambos coincidieron en la creación de un profesorado universitario. Cuando Torrendell desembarcó en el Ministerio de Capital Humano convocó a Richards, que trajo consigo a Reig y Gyssels.

Desde la Secretaría de Educación no respondieron ninguna de las consultas realizadas por LA NACION.

Tras la denuncia que activó Capital Humano a través de la subsecretaria de Legales, Leila Gianni, por presuntos contratos irregulares en Niñez, el foco se puso sobre la Secretaría de Educación, históricamente ligada a la OEI por su necesidad de apoyarse en técnicos externos. To-



Carlos Torrendell

ARCHIVO

rrendell negó anteayer presuntos sobresueldos, una de las sospechas que pesan sobre el mecanismo.

"Quería preguntarle por los sobresueldos que hay en su secreta-De las nuevas cuatro bajas, dos ría", preguntó el periodista Eduardo Feinmann, en una entrevista en LN+. "Ah, no sabía", contestó Torrendell, entre risas. "Que yo sepa no hay ninguno. Y estoy muy seguro", completó el secretario, que pasó a precisar-hoja en mano-la cantidad de contratos OEI en Educación. Según Torrendell, la secretaría tenía 570 contratos OEI por diciembre. A la fecha-indicó-hay 190 contratos vigentes y 158 se corresponden a la gestión anterior.

Cerca de Pla Alba, la única funcionaria sin vínculo con los De la Torre, señalaron que su salida estuvo asociada a "cuestiones personales" y que había sido acordada con Torrendell hacía un mes.

Otro alejamiento se dio a mediados de mayo. Se trata de Alejandro Penillas, director de Proyectos y Programas Generales. "Se fue en disidencia con las indicaciones que le dieron", justificó una fuente del Gobierno, que, al igual que otras voces del área, destacó su experiencia en la gestión.

En tanto, en la Secretaría de Niñez hubo otras cuatro salidas que acompañaron a la de De la Torre: Lucila Raskovsky, exsubsecretaria de Políticas Territoriales; Héctor Calvente, exsubsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, exdirector de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, excoordinador en Economía Social. •

# Tras otra intimación, el Gobierno presentará un informe en 24 horas por la entrega de alimentos

Casanello volvió a pedirle al ministerio de Pettovello la documentación sobre la compra y distribución de los productos acopiados en galpones del Estado

El juez federal Sebastián Casanello volvió a intimar al Gobierno a que le entregue los expedientes correspondientes a las compras de la comida acopiada en los galpones de Capital Humano y le recordó además que el fallo de la Cámara Federal, del miércoles, le dio un día al ministerio para presentar en el expediente el plan de reparto de esa comida. En respuesta, la cartera que dirige Sandra Pettovello informó ayer que cumplirá con todo dentro de las próximas 24 horas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Hace diez días, Casanello firmó una medida cautelar que incluía tres órdenes al Gobierno: que presentara un plan de reparto de todo lo acopiado (esta intimación fue la que Capital Humano apelóy la Cámara confirmó), que informara el stock completo de los alimentos acumulados y que aportara los expedientes de cada una de las compras.

Este último punto no fue cumplido por el Gobierno, que pidió sucesivas prórrogas, pero hasta ca de seguridad alimentaria. Leila ahora no los entregó.

Por eso, Casanello volvió a ordenarle que cumpliera dentro de las 24 horas. Se trata de documentación clave para la causa, que tiene como objeto determinar si hubo un delito de parte de los funcionarios públicos acusados de haber violado sus deberes en cuanto al reparto de esa comida. Eso fue lo que denunció Juan Grabois, promotor de esta causa, y lo que buscan saber la fiscal Paloma Ochoa Los argumentos del fallo y el juez Casanello.

En los expedientes que está reclamando el juez deben figurar las normas y las razones que justificaron la compra de los alimentos y también el destino para el que se adquirieron.

Por eso, es una prueba clave para los investigadores.

En paralelo, Casanello le reclamó a Capital Humano el plan de reparto -que debía poder ejecutarse de inmediato-, basado en la urgencia que implica que esté en juego comida en medio de una grave crisis alimentaria.

Cuando el Gobierno apeló esa decisión del juez, argumentó que implicaba una "intromisión" del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Alegó que es al Ministerio de Capital Humano al que le compete la ejecución de la políti-



La policía impidió ayer que corten el puente Pueyrredón TOMÁS CUESTA

Gianni, representante de Pettovello en esta causa, acusó además a Casanello de ser un "juez militante" y dijo, frente a los magistrados de la Cámara Federal, que "ningún juez" le iba a decir al Gobierno cuál debía ser su política alimentaria.

Ante la confirmación de la Cámara Federal de la decisión del juez, Capital Humano informó que presentará todo lo requerido.

El fallo del miércoles los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

El voto del juez Farah fue terminante. El camarista advirtió que si Pettovello no cumplía con lo ordenado "en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento [en referencia al fallo de la Cámara que confirmó la cautelar de Casanello], su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano". El juez precisó: "Quedará al juez de grado comprobar que la orden sea cumplida en tiempo y forma".

Farah reafirmó esta instrucción a Casanello: dijo que si el Gobierno desconoce el fallo de la Cámara, él deberá "asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal". También, que tendrá que exhibir "una mayor injerencia", apelando al auxilio de la fuerza pública para "acceder a la custodia de la mercadería y para su inmediata disposición a través de las entidades que mejor y más rápido sirvan para que los alimentos lleguen a los más necesitados".

En su voto, Farah dijo además que el Gobierno había elegido "cuestionar la 'intromisión' judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad 'judicial", y afirmó: "Cabe a esta altura preguntarse ante cuántas instancias 'judiciales' está dispuesto el ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos".

Irurzun, en su voto, también respaldó la medida cautelar y advirtió que quedaban alimentos por repartir "cuya caducidad se encuentra próxima", pero le encomendó además al juez que "ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado"; es decir, el presunto incumplimiento en los deberes de los funcionarios respecto del reparto. •

# Preocupa a la Cámara Electoral el achique del Correo

ELECCIONES 2025. El tribunal pidió informes ante el cierre de sucursales y los retiros de personal que impulsa el Gobierno

Hernán Cappiello y María José Lucesole LA NACION

La Cámara Nacional Electoral está evaluando el impacto sobre los comicios de 2025 del cierre de sucursales del Correo Argentino y el despido de miles de empleados que realiza el Gobierno, pues esa empresa estatal es la que por ley se encarga de trasladar y resguardar las urnas y la documentación electoral, además de realizar el escrutinio provisorio.

Los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía tra-

taron el asunto, ayer, en una reunión junto a la jueza con competencia electoral de la Capital, María Servini.

Esta situación preocupa a los magistrados electorales de distintos puntos del país, tal como advirtió a LA NACION el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien manifestó su inquietud por el impacto que la medida tendría en la organización y realización de las elecciones.

La Justicia Electoral está preocupada por que los agentes más experimentados en la actividad electoral adhirieron al retiro voluntario. La Cámara le pidió a la Dirección de Servicios Electorales del Correo que informara sobre el impacto que la reestructuración tiene en la organización.

Además, el tribunal decidió convocar a una comisión de gestión, donde jueces y secretarios electorales de todo el país compartirán sus impresiones y el estado de situación en sus respectivas jurisdicciones.

La alarma creció este mes porque el Gobierno avanza con el achique del Correo y proyecta más de 7000 despidos. La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales.

Para 2024 la empresa tenía previstoun déficit de \$222.000 millones. Esto se debe principalmente a que tiene una estructura sobredimensionada (en enero contaba con 16.898 empleados) y 1452 sucursales todo el país. El Gobiernodice que están distribuidas de manera ineficiente.

Desdeabril, el Correolanzó un plan deretiros voluntarios, y al 31 de mayo tenía más de 3000 adhesiones.

El Gobierno dijo a La NACION que las elecciones no están en riesgo: "Hay garantías absolutas de que se va a cumplir con las tareas habituales", dijo un vocero. Luego lo ratificó un comunicado del Correo Argentino.

El Correo cerró decenas de sucur-

sales en poblados aislados de un millar de habitantes y en otros donde es la única vía para que lleguen los trámites de pago de la AUH o la Anses.

El Gobierno consideró que el proceso electoral es un evento que sucede cada dos años e implica "unos pocos días de trabajo muy intenso". Durante ese período, "y como todos los años, contratará el Correo personaleventual, unas 70.000 personas". Los voceros agregaron que "no tendría sentido que el Correo tenga una enorme cantidad de empleados cobrando un sueldo por trabajar solo una semana cada dos años". .

# La Corte Suprema le ordenó al Señor del Tabaco pagar el impuesto a los cigarrillos

SENTENCIA. La AFIP le reclamará a Pablo Otero US\$400 millones adeudados durante seis años; cayeron los fallos que lo protegían

### Hernán Cappiello

LA NACION

La Corte Suprema de Justicia dispuso que Tabacalera Sarandí pague los impuestos internos a los cigarrillos. La empresa de Pablo Otero, definido por Javier Milei como "el Señor del Tabaco", llevaba seis años evitando el pago de este tributo con planteos que prosperaron en distintos tribunales.

La AFIP le reclama ahora que pague al menos US\$400 millones. Así lo informaron a LA NACION fuentes del organismo recaudador, que señalaron que el fallo de la Corte Suprema dictadoayer hizo caer la última sentencia que amparaba a Otero para no pagar. Ahora resta que la propia Corte resuelva si son constitucionales o no una serie de artículos de la ley de impuestos internos, pero ya no queda ninguna cautelar vigente que proteja a la empresa.

Esto significa que la AFIP, desde ayer, está en condiciones de dar de impuesto mínimo, como sus com- dejó sin efecto cuatro medidas baja el aplicativo 4 que utilizaba la empresa para no pagar y reemplazarlopor el aplicativo 5, que la obliga a pagar el impuesto mínimo de ahora en más. Se trata de la liquidación que las tabacaleras le hacen a la AFIP cada diez días. Presentan lo que vendieron y lo que deben tributar y a los 10 días lo pagan. Así, tres veces por mes.

El impuesto mínimo funciona de la siguiente manera: al valor de venta de cada atado la empresa le agrega la alícuota del 70%, pero si el monto a pagar es inferior al impuesto mínimo, que hoy está fijado en 1201,95 pesos, la empresa debe pagar la diferencia.

Tabacalera Sarandí argumentaba que ellos eran una empresa más pequeña, que vendía productos más baratos y que si aplicaba la alícuota pero además el impuesto mínimo, lo que debía tributar era confiscatorio. Encontró jueces que la escucharon y estuvieron de acuerdo con las cautelares y sentencias de fondo que estaban vigentes hasta ayer.

La empresa de Otero produce las marcas Master Red, Red Point y Kiel, significativamente más baratas que las que venden sus competidoras. Ellas son los gigantes



Pablo Otero

ARCHIVO

internacionales de la industria, pero Otero contó con la ventaja de la protección durante años.

Ahora, la firma debe pagar ese petidores, pero además la AFIP le está reclamando en diversas redeterminaciones de oficio la diferencia entre lo que pagó de alícuota y el impuesto mínimo que debería haber pagado.

Fuentes de la AFIP informaron que el monto reclamado desde enero de 2018, en unos seis años y medio, es de más de 400.000 millones de pesos, lo que implicaría unos 400 millones de dólares.

Si la empresa no paga la alícuota más el impuesto mínimo, no recibirá las estampillas que se colocan en cada atado de cigarrillos, que es lo que certifica que se pagó el impuesto. Una situación similar ocurrió con una competidora de tabacalera Sarandí, la empresa Bronway, que dejó de recibir estampillas y tuvo que dejar de comercializar sus productos. En medio, fue investigada penalmente por la falsificación de esos sellos, además de contrabando.

El fallo de la Corte de ayer fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en conjunto, y Ricardo Lorenzetti, que lo hizo en un voto aparte, con una argumentación diferente. El juez Carlos Rosenkrantz no firmó porque está de licencia.

Desde hace seis años, la empresa, mediante sentencias judiciales, evitó pagar ese tributo y logró vender sus productos de marcas populares a precio más barato, con lo que conquistó el 35% del mercado de los cigarrillos, en perjuicio de las empresas que comercializan las marcas de primera línea.

La Corte había dejado sin efecto medidas cautelares en las que se sostenía la empresa, pero la firma siguió sin pagar porque tenía dos fallos de fondo que le daban la razón al declarar la inconstitucionalidad de la ley que imponía el pago de montos mínimos para distintos tipos de productos relacionados con el tabaco. Por eso es que la Justicia había dispuesto ejecutar esas sentencias, lo que le permitió a Tabacalera Sarandi no pagar. Ahora, la Corte dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias que lo habilitaban a no pagar.

El 28 de mayo pasado, la Corte cautelares concedidas a Tabacalera Sarandí SA que frenaban la actuación del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco. A la semana siguiente, la Corte dejó sin efecto otra medida cautelar similar, pero que favorecía a otra tabacalera, la santafesina Bronway Technology SA.

En su sentencia de ayer, la Corte recordó que el 14 de marzo último, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió la ejecución anticipada de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad solicitada por Tabacalera Sarandí SA.

Pero entendió que con su decisión, "en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado y alterado el efecto del recurso interpuesto por la apelante contra la sentencia de fondo, requiriendo para ello solamente la caución juratoria de la parte apelada". Por eso, suspendió la ejecución de la sentencia ordenada por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Jorge Morán y Marcelo Duffy. También había fallado en favor de Otero el juez de primera instancia Enrique Lavié Pico. •

## Levantan la inhibición de bienes de Fernández

SEGUROS. La Cámara Federal porteña revocó la inhibición general de bienes dispuesta sobre el patrimonio del expresidente Alberto Fernández en el caso de los seguros contratados por entidades públicas durante su gobierno, pero confirmó al juez de la causa, Julián Ercolini, a quien Fernández había pedido apartar.

La decisión de revocar la inhibición de bienes fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun. La confirmación de Ercolini al frente de la investigación la dispuso Boico, en forma unipersonal.

Además de Alberto Fernández, la medida beneficia a los siguientes empresarios y empresas: Alberto Carlos Pagliano, Héctor Martínez Sosay Compañía SA, Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alejandro Alonso. María Marta Cantero, TG Broker SA, Pablo Andrés Torres García, Guillermo Eugenio Torres García, Bachellier SA, Osvaldo Alfre-

do Tortora, Ricardo Daniel González, Castello Mercuri SA, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, San Ignacio Sociedad de Productores, Asesores de Seguros SA, Brian Kelly, Hernán Marcos Bressi, San Germán Seguros SA, Héctor Basilio Villaverde, Camilo Moreno Crotto, Marcela Verónica Baldini, Mauro Damián Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, Mariana Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Federico Eufemio, Damián Gosso, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, 7 De Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada.

María Marta Cantero es la exsecretaria de Alberto Fernández y la esposa del broker de seguros Martínez Sosa. La Justicia investiga si Alberto Fernández y su exsecretaria incidieron para que los seguros de dependencias del Estado se contrataran mediante la empresa de Martínez Sosa, allegado al expresidente y su acreedor en un préstamo aún impago.

1931-2024

### Lita Boitano. Histórica dirigente de los DD.HH. y la búsqueda de desaparecidos

La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Catalina Paolín de Boitano, más conocida como Lita Boitano, histórica dirigente de derechos humanos y cercana al kirchnerismo, murió a los 92 años. Después de conocerse la noticia, llegó la despedida de parte de importantes figuras de la oposición.

"Hay una imagen, que puede ser miles de imágenes. Lita sonríe. 'Algunos me preguntan por qué estoy siempre sonriendo, y bueno... porque amo la vida y porque creo que ayuda mucho a la lucha no tener odios, no tener rencores, pero sí tener los ojos bien abiertos'. Hoy falleció nuestra compañera Lita: la que estaba siempre dispuesta a discutir con pasión y a compartir su fuerza con todas las generaciones", escribieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

También indicaron que sus hijos Miguel Angel, estudiante de Arqui-



Lita Boitano

ARCHIVO

tectura de la UBA, y Adriana, que cursaba Letras, integrantes de la Juventud Universitaria Peronista, fueron secuestrados durante la última dictadura. Sus restos nunca aparecieron. Boitano estuvo exiliada cinco años y volvió al país ya en democracia, donde mantuvo sus reclamos en distintos ámbitos de la vida política y social, para pedir por la búsqueda y aparición de los detenidos y desaparecidos. •



"DIS N.º 504, en el marco del expediente N.º 21600-13322/06. La Plata, 4 de junio de 2009. El Director Provincial de Comercio. Ministro de la Producción Provincia de Buenos Aires resuelve: AR-TICULO 1º: Impóngase a la firma VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. una multa de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000) por haber infringido lo dispuesto en los artículos 11º, 12º, 15º, 17º y 18º de la Ley 24.240 (...)" - Fdo. Alfredo V. Buglioni - Director Provincial de Comercio. Ministro de la Producción Provincia de Buenos Aires.





# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea y Francisco Jueguen www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### DÓLAR

| Minorista | \$936,70  | ▼ (ANT: \$938,14) |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1297,19 | ▼(ANT: \$1304,36) |
| Mavorista | \$898.00  | ▼(ANT: \$89850)   |

| Paralelo | \$1250,00 | = (ANT: \$1250,00) |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1468,80 | ▲ (ANT: \$1466,40) |
| Euro     | \$978,10  | ▲ (ANT:\$976,39)   |

\$171,16 A(ANT: \$169,62) 29.416 A (ANT: 29.366) en millones de US\$

# El FMI pidió retocar la política monetaria y cambiaria, y ampliar el apoyo político

**DEUDA**. La directora de Comunicaciones dijo que el *board* se reunirá "pronto" para aprobar el desembolso de US\$800 millones; pidió dar prioridad a la promoción de la inversión y el empleo

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON -- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que el board se reunirá "pronto" para discutir la aprobación de la última auditoría del programa económico y liberar US\$800 millones para el país, a la vez que insistió otra vez en que la política económica debe "evolucionar" para atender los desafíos que enfrenta la economía argentina, y el Gobierno tiene que ampliar el respaldo político a las reformas.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo, reiteró en su habitual conferencia de prensa que el gobierno del presidente Javier Milei debe mejorar la calidad del ajuste fiscal para garantizar su "durabilidad y equidad", y la protección de los más vulnerables; retocar la política monetaria y cambiaria para "anclar la inflación"; estirar la mejora de las reservas y contener las presiones en el mercado, y, por último, darles prioridad a las reformas microeconómicas para promover la inversión y el empleo privado formal.

Kozack insistió en otro pedido añejo del Fondo: construir respaldo político para el programa de reformas. "Y como hemos dicho muchas veces en el pasado, sigue siendo fundamental trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica", indicó la funcionaria.

El gobierno de Milei ha tenido di-



La directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, también se refirió a las jubilaciones

"Cualquier

el Congreso tras su aprobación en la modificación [en el Cámara de Diputados. Ese paquesistema jubilatorio] te de medidas aguarda todavía su debe también tratamiento en el Senado. Además, preservar las metas la oposición aprobó en la Cámara baja un cambio a la fórmula de movilidad jubilatoria que el Presidente anticipó que vetará dado que atenta contra su objetivo de eliminar el déficit fiscal, ancla fundamental de su

Julie Kozack programa económico y del programa con el Fondo Monetario. Kozack remarcó en ese sentido que cual-

fiscales del programa" DIR. DE COMUNICACIONES DEL FMI

las metas fiscales del programa". La votación en la Cámara de Diputados llevó a los inversores a desprenderse de bonos argentinos y elevó el riesgo país, recortando la mejora de los primeros meses de la gestión de Milei.

Kozack dijo además que por el momento no tiene confirmado un encuentro entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y Milei en la cumbre del G-7 que se realizará en Italia. La Casa Rosada indicó, sin embargo, que Milei acortará su gira por Europa y no participará de la cumbre. En el Gobierno plantearon que, por razones de agenda local, el Presidente declinará finalmente la invitación a la cumbre, a la cual había sido invitado especialmente por la primera ministro italiana, Giorgia Meloni.

En esa cita Milei tenía además la posibilidad de conocer al presidente norteamericano, Joe Biden, además de los mandatarios de Alemania, Olaf Scholz: Francia, Emmanuel Macron, y Japón, Fumio Kishida. El respaldo de todos ellos, en particular el de Biden, es crítico en el board del FMI. Y también se caería una reunión bilateral en Francia con Macron, prevista originalmente para el 19 de este mes.

Los mensajes que dejó Kozack sobre la Argentina en su habitual conferencia de prensa volvieron a remarcar que, pese a la sintonía entre los funcionarios del gobierno de Milei y el staff del Fondo y el visto bueno del organismo al nuevo rumbo de la política económica, todavía queda mucho trabajo por hacer si el Gobierno desea que el directorio apruebe fondos frescos para el país.

La Ley Bases incluye varias medidas que van en línea con el pedido de "evolución" del Fondo en la política económica, y su aprobación aparece ya casi como una condición sine qua non para que el Gobierno pueda despejar la discusión de un nuevo programa, ampliamente vista por el momento como prematura.

Ya al anunciar el último acuerdo con el staff del organismo, el Fondo había remarcado que pese al "gran progreso" y a que se alcanzaron resultados "mejores de lo esperado" este año, todavía eran necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, además de "atender los cuellos de botella para el crecimiento". El Fondo Monetario además ha insistido desde el inicio de las discusiones con el gobierno de Milei en blindar a los segmentos más vulnerables de la población del ajuste draconiano en las cuentas públicas impuesto por la Casa Rosada, un mensaje que también ha dado el gobierno de Biden a través del Tesoro.

El Fondo dijo en ese momento que "las autoridades han realizado esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños vulnerables, así como proteger el poder adquisitivo de las pensiones".

# Cayeron los bonos y el riesgo país rozó los 1600 puntos

El revés que sufrió el Gobierno en Diputados por la fórmula jubilatoria empeoró el clima inversor

### Melisa Reinhold

LA NACION

En las últimas semanas, el clima en los mercados cambió. Tras el rally alcista de los dólares financieros, que acumularon subas del 22% desde mediados de mayo como consecuencia de la baja de las tasas de interés, en las últimas ruedas la atención estuvo puesta en las fuertes caídas de los bonos y las acciones de la Argentina.

El revés que sufrió el Gobierno en Diputados, luego de la media sanción de una nueva fórmula jubilatoria, terminó por consolidar la tendencia de los números en rojo. Ayer, los títulos soberanos de deuda retrocedieron hasta 4% y el riesgo país se afianzó por encima de los 1500 puntos básicos.

quier modificación "debe fortale-

cer la sustentabilidad del sistema de

pensiones, pero también preservar

ficultades para sacar la Ley Bases en

"Quedó en evidencia la relativa facilidad de la oposición para dar media sanción en Diputados a una fórmula jubilatoria que implica mayor gasto que la que el Gobierno promulgó por decreto. Eso llevó algo de incertidumbre al mercado con relación a si el Ejecutivo podrá sostener el superávit fiscal base caja que viene mostrando. El presidente Javier Milei dijo que vetaría toda iniciativa que comprometa el equilibriofiscal, pero seguiremos de cerca la dinámica política como driver más que importante en el corto plazo", consideró Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En la cuarta rueda de la semana, los bonos del último canje de deuda operaron en terreno negativo, en todos sus vencimientos y legislaciones. Los Bonares, que se rigen por

ley local, cayeron hasta 4,25% (es el caso del AL41D). Los Globales, que dependen de ley extranjera, retrocedieron hasta 5,92% (GD38D).

Esto impactó de manera directa en el riesgo país, ya que este índice elaborado por el JP Morgan mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (consíderados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países. Ayer, este indicador subió 68 unidades y alcanzó los 1596 puntos básicos (+4,45%), el valor más alto en tres meses.

"La contundente victoria de la oposición en la Cámara baja no solodemuestra lodifícil que será para La Libertad Avanza gobernar con minoría parlamentaria, sino que además pone en duda la factibilidad de implementar las reformas estructurales promovidas por el Gobierno. Ello se refleja en un clima complicado para nuestros activos", coincidieron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

La Bolsa porteña también atravesó una jornada negativa y cedió 4,3%. Ayer, Transportadora de Gas del Norte lideró la caída, con un 5,5%, seguida por Aluar (-5%), el Grupo Financiero Galicia (-5%), Ternium (-4,9%), Edenor (-4,8%) y BBVA (-4,7%).

Lo mismo sucedió con las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de BBVA retrocedieron 6%, seguidos por los del Grupo Financiero Galicia (-5,2%), Transportadora de Gas del Sur (-4,9%), el Banco Macro (-4,3%),y Telecom (-4,2%).

Por otro lado, los dólares libres se tomaron una pausa por segunda rueda consecutiva tras haber acumulado alzas cercanas al 22% en las últimas tres semanas. El dólar blue se vendió a \$1250 en el microcentro porteño, mismo valor que

al cierre anterior. En tanto, el dólar MEP apareció en las pantallas del mercado de capitales a \$1272,01, lo que representó una caída diaria de \$11 (-0,9%). El contado con liquidación (CCL) cotizó a \$1297,19, unos \$7,17 menos que el miércoles (-0,5%). Aun así, en lo que va de la semana los billetes acumularon subas del \$56 (+4,6%) y \$49,77 (4%), respectivamente.

"A pesar del actual escenario político, los dólares financieros buscan transitar una etapa de mayor tranquilidad en la zona de los \$1300, toda vez que una brecha ya cercana al 50% sería suficientemente amplia en el actual contexto económico. Ante ello, sería importante que las autoridades apunten a sumar señales que lleven calma a los agentes a fin de que no se siga ampliando y pueda activar distorsiones", agregó Gustavo Ber, economista del estudio homónimo. •

LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

### DESDE ADENTRO

# ¿Y si el mercado pierde la paciencia antes que la gente?

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

l día 13 de este mes será el elegido por el Fondo Mone-para llevar al directorio la octava revisión del acuerdo firmado con la Argentina. Si bien la fecha aún no figura en la agenda formal del organismo, fue comunicada a los accionistas, por lo que el Ministerio de Economía ya está contemplando que este mes, finalmente, recibirán los 600 millones de DEG (por derechos especiales de giro, la moneda del FMI, que hoy equivalen a unos US\$800 millones) que están pendientes de la firma del directorio. Una buena noticia en medio de una serie de desventuras que comenzaron a sacudir hasta los logros más palpables de la administración libertaria.

En pocomenos de un mes, el riesgo país, que estaba apenas por encima de los 1200 puntos a comienzos de mayo, escaló hasta los 1585 puntos, mientras que la brecha cambiaria se amplió a casi el 50%. Los bonos y las acciones argentinas no tuvieron mejor suerte, con bajas del orden del 10% en el mismo período. Losmercados, en realidad, los inversores de carne y hueso que siguen de cerca las noticias de la Argentina, que venían acumulando fuertes ganancias durante la gestión de Javier Milei, empezaron a inquietarse. No tanto porque no confian en que el Presidente, probado rockstar entre los inversores, vaya a salirse de rumbo, sino porque empiezan a ver las limitaciones que tiene un gobierno que llegó sin ningún tipo de plafón político y casi sin equipos para ejecutar su plan.

En el mundo empresario, la ansiedad es palpable. Versiones que circularon en usinas macristas incluso hablan de una reunión reciente entre el número uno de Techint, Paolo Rocca, y el expresidente Mauricio Macri. En el sector privado todavía se ilusionan con la posibilidad de una alianza -cuanto menos, que provea cuadros técnicos- de La Libertad Avanza con Pro. Pero no solo Milei no cede, sino que en el macrismo también empieza a haber otros reparos.

Algunos viejos conocedores del mercado interpretan las bajas de las últimas jornadas como una toma de ganancias-bonos y acciones acumulaban subas de más del 80% en lo que va de 2024-, pero también reconocen que la paciencia de los inversores empieza a ponerse a prueba. En los próximos días, la definición de lo que suceda con la renegociación del swap (préstamo) con China podría ser clave. Si no hay acuerdo, la Argentina deberá pagar US\$2900 millones a fin de mes y US\$1900 millones a fin de julio. Las negociaciones siguen, aseguran fuentes del Gobierno.

Es cierto que la fortaleza de Milei en las encuestas es tan relevante para sostener la moral inversora como lo es para contrarrestar la debilidad política del propio Gobierno, que preserva su capital social como pocos. Pero es cierto también que los mercados muchas veces se adelantan, y por mucho, a los cambios sociales. No avisan con tiempo cuando eso sucede.

Mantener el buen humor inversor es fundamental para una Argentina que, más allá de la motosierra, requiere de una fuerte inyección de fondos frescos para poder salir de años de estancamiento. Proyectos atractivos sobran. Pero sin financiamiento (o con un riesgo país dema-

siado elevado) se vuelven inviables.

La política no parece muy a la altura de un país que necesita, con urgencia, mostrar un giro radical en las reglas de juego. Sigue sin discutir seriamente una reforma laboral, y posterga la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal, que se han transformado en una insignia de que cualquier proyecto liberal puede ser viable en una Argentina que en las últimas décadas le dio la espalda al capital. Sin Ley Bases es probable que el malestar de los mercados se acreciente, aunque solo con esa norma el éxito de la propuesta libertaria tampoco está garantizado. Capítulos como los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) son fundamentales para la industria minera, petrolera y hasta pesquera. Solo la empresa Tecnovaxtiene un proyecto de inversión de US\$400 millones para desarrollar la industria del salmón en las provincias de Santa Cruz y Chubut.

### **Buenas noticias**

Mientras, YPF depende de que salga el RIGI para poder avanzar, primero, en la construcción del oleoducto que va de Neuquén al Puerto de Punta Colorada, en Río Negro -un puerto que al ser de aguas profundas tiene un atractivo superior, dado que puede ser la puerta de salida de grandes barcos hacia el continente asiático-, y, más tarde, en los gasoductos que podrían seguir la misma trayectoria o ir hasta el puerto de Bahía Blanca para poder finalmente exportar gas al mundo. Los pliegos de la obra del oleoducto-una operación estimada en unos US\$2200 millones- se pusieron a disposición de los interesados anteayer. La idea es que operadores locales participen, pero también poder seducir a internacionales como Energy Transfer, un monstruo con sede en los Estados Unidos que tiene construidos 135.000 km de gasoductos en ese país. Una empresa de tal envergadura podría luego construir y participar de los tres gasoductos que se necesitarían para trasladar el gas de Vaca Muerta al puerto de Río Negro o de Bahía Blanca, según termine definiéndose. YPF, a su vez, depende del RIGI para poder concretar la inversión de la empresa Petronas en una planta de licuefacción del gas para así poder exportarlo en barco. Básicamente, la empresa de bandera, que el kirchnerismo se jactó de recuperar, tiene un ambicioso plan de desarrollo atado a la aprobación de la Ley Bases. Talvez ahora el kirchnerismo debería pensar en darle las

herramientas para despegar. Como parte de su plan, la nueva gestión de YPF anticipó que planea vender una serie de activos que no son rentables o que no forman parte central del negocio. A fin de mes, esperan someter a consideración del directorio la venta del 50% que posee en Refinor, refinadora con fuerte presencia en el norte del país. Hoy, en tanto, se vence el plazo para hacer ofertas vinculantes por las 55 áreas convencionales en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Evalúan presentar ofertas empresas como Pecom, Capex y el Grupo Neuss, pero también nuevos jugadores, como el exintendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, que iría de la mano de un grupo nacional. Otros, como el ex-CEO de

YPF Pablo Iuliano, que creó este año su propia empresa, Tango Energy, simplemente habrían comprado pliegos pero no terminarían ofertando, según aseguraron cerca del exejecutivo de la empresa estatal.

Si sale la Ley Bases, en el Gobierno hay quienes se ilusionan con la posibilidad de avanzar con un paquete de buenas noticias que ayude a revertir el reciente malestar inversor. Por lo pronto, en Economía se ocuparon de desactivar cualquier atisbo de reestructuración de deuda por parte de alguna provincia argentina. Ya a comienzos de año, Economía había adelantado los fondos de la coparticipación a algunas provincias, como Chaco, para que eviten el default. Ahora, el ministro Luis Caputo estaría facilitando las condiciones para que tanto Chaco como Entre Ríos, entre otras, se endeuden en pesos en el mercado local, para luego poder comprar los dólares para cubrir sus vencimientos. Una buena: se aleja la posibilidad de un default subsoberano en el corto plazo.

OtrabuenaqueevalúaEconomía es mostrar un resultado fiscal en junio mejor de lo esperado. Milei ya se atajó ayer con que en este mes, por primera vez, podría registrarse déficit fiscal por el pago de aguinaldos y ajustes en jubilaciones. Sin embargo, quienes siguen de cerca los números finos no descartan que postergando unos días los pagos que Cammesa, la empresa estatal de energía, debe realizar a las generadoras para cubrir el costo de producir electricidad se haga la magia necesaria. "Con algunas postergaciones de pagos es sostenible que se llegue al equilibrio fiscal incluso en junio -explican-. Obviamente, en la mira está Cammesa. Habrá que ver cuánto atraso se bancan las generadoras", deslizó. Justo cuando se pensaba que el conflicto con las generadoras estaba cerrado. Todo es posible.

En Cammesa, sin embargo, están casi más atentos a las movidas de la Corte Suprema que a las del Tesoro. Existe una causa pendiente de resolución del máximo tribunal que no solo podría poner en jaque las cuentasdeCammesa(ydelEstadoquelas financia), sino que también podría generar las condiciones para un congelamiento de los aumentos de tarifas anunciados por el Gobierno. La causa surgió a raíz de una cautelar iniciada por una cooperativa de Villa Gesel en el juzgado de Dolores, donde -dicen- todavía ejerce su influencia el juez Juan Ramos Padilla, en reclamo de un plan de pagos. La cautelar luego se transformó en una acción colectiva, dado que se sumaron todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires y muchas de la Patagonia. Lograron que el juez -del mismo juzgado que en su momento frenó la suba de tarifas de Macri- ordene una revisión de los pagos que hicieron a Cammesa desde 2002 y en forma prospectiva, y además creó un paraguas de protección contra cualquier reclamode pago de parte del Estado. Cammesa apeló el fallo, pero la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata lo confirmó. Desdediciembre está en la Corte Suprema, pero quienes conocen del temaaseguran que empezóa moverse. ¿Correrán las cooperativas con la misma suerte del Señor del Tabaco? Pareciera que lo que mejor funciona hasta ahora es la Corte. No vaya a ser que un eventual ingreso del juez Ariel Lijo lo cambie. •

# La inflación habría sido del 5,2% en mayo, pero rebotaría en junio y julio

**EXPECTATIVAS.** La estiman en 5,5% mensual para el bimestre en curso; esperan una recesión más fuerte

### Javier Blanco

LA NACION

Para el consenso del mercado, el proceso de desinflación iniciado por la economía—tras el "pico" del 25,5% que esta alcanzara en diciembre—tocó en mayo un "piso" que no es sostenible.

Esto la llevaría a rebotar levemente durante el bimestre que está en curso.

El dato surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de plaza que mes a mes realiza el Banco Central (BCRA) y que esta vez se desarrolló entre los días 29 y 31 de abril.

Es decir, son opiniones recogidas entre distintos analistas antes de que el Gobierno decidiera retomar la quita de subsidios a las tarifas energéticas que no solo se hará sentir en las facturas que lleguen a los usuarios, sino que, según las primeras estimaciones, podría sumarle 0,6 décimas a la tasa de inflación de junio.

Según la nueva hoja de ruta del mercado, que ajustó a la baja sus proyecciones de inflación por quinto mes consecutivo para lo que resta del año (la podó del 161 al 146,4%), el índice de precios al consumidor (IPC) general del Indec habría cerrado mayo en 5,2%, un nivel sensiblemente inferior al 7,5% que habían proyectado un mes antes.

En este sentido, vale recordar, que el dato oficial lo divulgará el Indec el próximo jueves.

Pero los índices de junio y julio romperían la inercia a la baja actual al ubicarse en el 5,5% en ambos casos, aunque, como se aclaró, esa previsión no incluye la suba de tarifas energéticas antes mencionada.

De allí en más, según estiman, la inflación volvería a reducirse, aunque de un modo marginal, por lo que se mantendría aún por encima del 5% en agosto y septiembre.

La imaginan en 5,2% y 5,3%, respectivamente, para esos meses, antes de bajar un escalón más para ubicarse en el 4,6% en octubre y 4,3% en septiembre.

Es decir, estiman una inflación muy estancada hasta septiembre, meses en los que se mantendría por encima del 5 por ciento.

### De recálculos y resistencias

El ajuste en las proyecciones realizado por el conjunto de los 36 encuestados obedeció nuevamente mucho más a los recálculos a la baja que debieron hacer de sus propias estimaciones realizadas el mes previo (fueron de 2,3 a 0,6 puntos en este caso para los distintos meses que vienen) que a cambios de previsiones sobre el futuro.

En ellos toman en cuenta una actualización del tipo de cambio que sería muy menor a la que esperaban: mientras hasta hace un mes imaginaban al dólar oficial cerrando el año a \$1300, ahora lo estiman llegando a esa fecha en \$1174,7, lo que supone una tasa de devaluación del 84% para todo el año, inferior a la del 124% que preveían hace solo un mes atrás.

Además, lo que es un dato no menor, ven una caída más profunda en la tasa de actividad.

Esto quiere decir que suponen que el efecto disciplinador –en materia de precios– de la recesión se hará sentir más de lo que pensaban hasta hace unos meses.

### El PBI, en caída

En concreto, según las nuevas previsiones, el cuadro de estanflación que azotó a la economía en el primer trimestre (cuando estiman que cayó 3%) estaría persistiendo en el actual.

Por esta razón, el producto bruto interno (PBI) anotaría otra caída del 0,3% entre abril y el mes en curso.

El esperado rebote llegaría recién del mes que viene en adelante y sería módico (del 0,5%), apoyado en el efecto estadístico más retardado que tendría la demorada liquidación de la cosecha gruesa, al compararse contra un año de dura sequía.

De este modo, estiman que el año en curso cerraría con una caída en el nivel de actividad del 3,8%, tres décimas mayor a la corrección a la baja de 3,5% que imaginaban el mes pasado.

Mirando más adelante, esperan un rebote que sería de 3,4% en 2025 y de 2,5% en 2026.

El cuadro de previsiones supone además que la balanza comercial aportará al país US\$16.387 millones este año, un saldo algo superior al que esperaban el mes anterior.

Claro que a él llegan solo porque suponen que –pese a que se exportaría algo menos por la baja en los precios de venta registrada en el último mes (US\$77.904 millones contra las ventas totales FOB por US\$78.966 millones que imaginaban hace un mes)—igualmente también se importaría menos, por unos US\$1310 millones (US\$61.517 millones CIF), dada la extensión que esperan del cuadro recesivo actual. •

### Cavallo pide "estabilización"

CORDOBA.— El exministro Domingo Cavallo insistió en la necesidad de un "sinceramiento" del desdoblamiento cambiario que ya existe, con uno comercial y el otro para el resto de las operaciones. "El crawling peg del 2% ya cumplió la función que debía cumplir, ahora debería ser pasivo, reflejar el curso de la inflación", definió, y dijo que eso sirve para avanzar en la reunificación cambiaria. Proyectó una tasa de inflación de entre 6% y 7% para los próximos meses. "Habrá una reducción cuando se anuncie un plan de estabilización", estimó. Respectode la inflación, recordósu experiencia en los 90, con la convertibilidad. "Recién cuando pusimos en marcha un plan de estabilización se reactivó la economía de manera vigorosa. El Gobierno debe conseguir eso en 2025", aconsejó.

"Competencia de monedas significa que el dólar, como el peso, podrá cumplir con todas las funciones de una moneda", detalló, e ironizó que el ministro Luis Caputo "o no la había escuchado o no había entendido" su propuesta. •

# Los emprendedores contaron sus recetas para llegar a ser exitosos

DESAFÍOS. En un encuentro de la Fundación Endeavor, compartieron experiencias y dijeron que es clave formar equipos, pensar en el mercado global, tener un plan e, incluso, fracasar

Laura Ponasso LA NACION

donde están hoy.

La conformación de un buen equipo, la determinación de un propósito, la mirada a largo plazo más allá de la coyuntura, la capacidad de aprender de forma constante y la administración de riesgos. Estas son las principales claves para arrancar un negocio desde cero, según referentes del ecosistema emprendedor. En el encuentro Experiencia Endeavor Buenos Aires realizado ayer, desglosaron los pasos, las experiencias y los aprendizajes que los llevaron a

"Somos catalizadores de progreso y arquitectos de organizaciones que logran un impacto multiplicador. Y en Endeavor, hicimos lo que sabemos: escalar", señaló Guibert Englebienne a LA NACION. El cofundador del unicornio tecnológico Globanty hasta hoy presidente de Fundación Endeavor Argentina -rol que ayer asumió su socio Martín Migova-. añadió: "La red está presente en 45 mercados del mundo y, aunque muchas personas no lo saben, nació en Buenos Aires. Endeavor Argentina le dio a Endeavor global innovación en términos de lo que hacemos: nos dimos cuenta de que ayudar a un emprendedor para que crezca no era suficiente, sino que necesitamos construir la última milla para que sus historias impacten en otros".

En esa línea, Englebienne abrió el mapa para marcar el diferencial del emprendedorismo hoy: "La tecnología nos permite crecer rápidamente, pero lo hacemos contándolo, lo cual nos diferencia de los emprendedores de años atrás. Era natural que viéramos a las organizaciones como una célula encapsulada; por el contrario, yo las veo como algo poroso, que se conecta con las comunidades y las hace mejores, como un trabajo colectivo en el que



Guibert Englebienne, de Globant, fue uno de los expositores ARCHIVO

nos ayudamos unos a otros", resaltó.

Para Bernarda Cella, la recomendación siempre fue "emprender en algoqueya conocés" y así lo hizo. "Mi papá era productor de televisión, por veía las planillas de rating, mientras que misamigas miraban Facebook", señaló la cofundadora del canal de streaming Olga. Y resaltó: "Unimos lo mejor de los dos mundos: la prolijidad y la estructura de la televisión, con la locura, la rebeldía y la libertad del streaming".

Olga empezó con solo 20 conductores y dos programas al aire, y hoy ya está a una semana de su primer aniversario. Y para el proyecto, Cella convocó al actor Miguel Granados para asociarse. "Tiene todo lo que queríamos que el canal tuviera. El secretomásgrandeeselequipodetrás, las áreas de producción, técnica y comercial, entre otras. Lo que ayer era nuestro techo, hoy es nuestro piso. Llenar un Movistar Arena era nues-

tro sueño; hoy, nuestro piso", relató. Otra de las que avanzaron sobre

terreno conocido fue Florencia Jinchuk, fundadora de The Chemist Look. "Cuando comencé a trabajar en un laboratorio, se me unieron dos mundos: el de beauty y el de las lo que la oficina y los canales era lo moléculas. Yo estudiaba Química, único que conocía; cuando era chica, vi que había una distancia enorme entre la academia y el producto final, y me decidí a fabricar los mejores productos de cosmética".

> Jinchuk lanzó el primer lote de 50 unidades de su primer producto en Uruguay. "Fue una ventaja, porque ese mercado es un prototipo en sí mismo", bromeó. Tiempo después, tuvo que frenar y reestructurar toda la empresa. "Fue dificil, pero, a pesar del desgaste, había algo intacto. Así, luego creamos Collagene, hoy nuestro producto más vendido", contó.

> La administración de los riesgos fue otro de los puntos claves destacados para emprender. "El contexto nunca será estable. Y frente a eso, uno tiene dos opciones: no invertir porque el contexto es inestable; o asumir que la inestabilidad es parte del sistema en el cual vivimos, para luego identificar cómo generar la plataforma y

losequiposnospermitaencontrarun balance y ser exitosos", señaló Ariel Sbdar, cofundador y CEO de Cocos.

Asimismo, aclaró: "Para mí, este fue un recorrido natural, porque siempre quise generar algo y pasar de cero a uno. Al principio, implicó un poco de riesgo, frente a lo que estaba acostumbrado: pasé de cobrar un sueldo a dirigir equipos. Pero tomar riesgos es clave". De acuerdo con Sbdar, hoy Cocos se posiciona como la plataforma para la inversión de activos más utilizada en términos de descargas.

En esa línea, Gastón Irigoyen, cofundador y CEO de Pomelo, resaltó: "Emprender siempre es un camino largoy lleno de obstáculos, pero fracasar seriamente es el camino más corto hacia el éxito. Todo camino tiene un montón de cosas que no salen bien, pero hay que entenderlo para ver cómo redireccionarlo hacia algo positivo. Es fundamental tener el ego bajo y la autoestima alta, para capitalizarloy salir adelante".

Para Irigoyen, la clave es estructurar correctamente la idea de negocio sin necesidad de programar. Lo diy el plan de ejecución. Fundada una década atrás, Pomelo desarrolla infraestructura de servicios financieros, lo que denomina "las autopistas de los pagos en América Latina".

"Cada vez que alguien hace un pago con tarjeta de crédito o débito, nosotros estamos detrás", describió. La firma reúne a más de 250 personas en seis países; trabaja con más de 100 clientes, y lleva levantados más de US\$100 millones de inversión.

Alec Oxenford, fundador de OLXy de Alpha Capital, señaló otro punto clave a la ahora de emprender: la medición del timing, "Nuestro proyecto era replicar eBayen América Latina. Definimos el proyecto y armamos el equipo. Y cuando lanzamos nuestro producto en versión beta, el objetivo no era conquistar el mundo, sino hacerlo muy rápidamente, para obtener el primer vistazo de la receptividad de los usuarios", señaló.

Oxenford se inició con el lanzamiento de deremate.com 25 años atrás, y luego le dioforma a OLX, plataforma que llevó a diferentes continentes: "El lanzamiento en China fue difícil y en Rusia, muy costoso; pero en India nos fue muy bien y en Brasil fue un avión. OLX se volvió muy grande para nosotros, con alrededor de 850 colaboradores. Para pisar en Estados Unidos, lanzamos Let Go: el desarrollo requirió mucho más esfuerzo y foco en los usuarios, pero durante varios años crecimos a una tasa cercana al 20% mensual".

Los desafíos y los obstáculos que se presentan a la hora de arrancar cualquier camino también alcanza al mundo deportivo. Ante un auditorioque reunió a unas 2000 personas, Juan Sebastián Verón, exfutbolista de la Selección Nacional y presidente de Estudiantes de La Plata, resaltó: "Es necesarioestar preparado parallevar el negocio a un sitio en el que sea redituable. Los clubes y los jugadores son empresas. El problema es que en la Argentina está retraído; perocuando se avizora algo nuevo que va tomando fuerza, eleva el coeficiente".

A la hora de abordar las oportunidades de la tecnología, Melina Masnatta, emprendedora y consultora en tecnología, formación y diversidad, dijo: "Hoy los emprendimientos pueden apoyarse en la IA, desde identificar problemas y oportunidades, hasta desarrollar soluciones de escala basándose en tecnologías ferencial va a ser la visión, el liderazgo creativo y humanista, y tener afilada la autoestima, y la intuición".

Entanto, Mariano Sáenz, cofundadoryCEOdeWinclap,planteóel lado B de emprender. "No me escuchen, o háganlo, pero con el tamiz de aquelloque tiene sentido para sus compañías. Si me preguntan por un desarrollo de healthtech, podré responderles desde mi experiencia en tecnología, pero ustedes probablemente sepan mucho más sobre el nicho".

Sáenz enfatizó en la necesidad de no mirar tanto hacía el costado, sino hacia lo propio. "No somos Marcos Galperin [fundador de Mercado Libre]. El ya demostró un montón de cosas, mientras que nosotros, no se frustren, pero estamos en -20. Hay que laburar el triple para llegar a cero y pensar en algo diferente", indicó. •

espués de diez años al frente de la fundación Endeavor Argentina, Guibert Englebienne dejó el cargo, aunque la sucesión quedó prácticamente en familia. En su lugar fue nombrado Martín Migoya, socio y cofundador de Globant junto con el propio Englebienne.

En su primera entrevista como flamante presidente de Endeavor, Migoya destaca el proceso de continuidad y asegura que más allá de la crisis económica, la suba del dólary la disparada del riesgo país, se trata de un momento ideal para emprender. "La receptividad para el mensaje emprendedor es enorme. Hoy tenemos un terreno muy fértil para poder inspirar a muchos jóvenes y a muchos otros emprendedores", aseguró en diálogo con LA NACION.

### -¿Cuáles son los objetivos en este nuevo rol?

–El nuevo rol de Endeavor para mí tiene una especie de continuidad con lo que ya veniamos haciendo. Endeavor es una fundación que no solo es hermosísima, sino que tiene una misión extremadamente noble. Y cuando algo funciona bien, hay que seguir haciendo que funcione bien. Mi objetivo es seguir expandiendo el mensaje emprendedor. El directorio sigue pensando más o menos en las mismas cosas, independientemente de quién sea su

El cofundador de Globant y flamante presidente de Endeavor Argentina asegura que es el momento ideal para emprender

# Martín Migoya.

# "La recuperación va a venir de la mano del crédito"

Texto Laura Ponasso

presidente. Y yo creo que este momento es especial, porque la receptividad para el mensaje emprendedor es enorme. Hoy tenemos un terreno muy fértil para poder inspirar a muchos jóvenes y a muchos otros emprendedores. La única forma de que la Argentina salga adelante es con más emprendedores haciendo empresas exitosas. O al menos intentándolo, si no les sale. Porque esa es la parte de la vida emprendedora. A veces sale, a veces no. Estoy convencido de que este es el camino. Generar trabajo y tener gente que tenga iniciativa.

-¿Cuáles son los factores claves para emprender hoy?

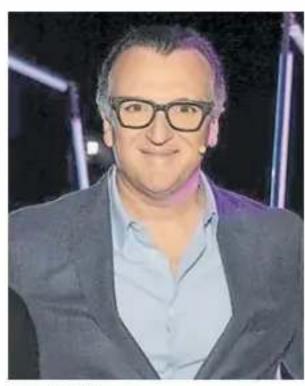

Martín Migoya

 Lo primero es ver cuál es el equipo que te rodea. Obviamente, la idea tiene que estar y tiene que ser una idea global, que permita ir a buscar mercados afuera. Expandirse más allá de la Argentina. Y sobre todo tener un propósito. ¿Qué parte del mundo queremos mejorar? ¿Qué queremos cambiar? Después hay que hacerlo de manera sustentable. Sustentable en todo sentido. Desde ya que hay que buscar la sustentabilidad económica, pero también tiene que ser sustentable en términos humanos y en términos del medio ambiente. También hay que tener mucha resiliencia. Las cosas salen bien y salen mal. Si uno piensa en a pensar en cosas grandes. •

grande es más probable que salgan mejor que si uno piensa en chiquitito. Pero a veces hace falta pensar en pequeño como un camino para llegar a algo más grande. Y por último, hay que trabajar durísimo. Nada de lo que se ve como un éxito es algo que llueva desde el cielo, sino que es fruto de trabajo, de horas de esfuerzo de mucha gente. Y de coordinación.

### -¿Qué condiciones se tendrían que dar en el país para que haya una ola de inversiones?

 Creo que la recuperación de la Argentina va a venir de la mano del crédito. Si empieza a haber crédito, comienza a haber una situación mucho más digerible. El crédito va a volver y cuando vuelva el crédito, llegará la reactivación y después las inversiones. Pero para lograr eso es fundamental armar un entorno macroeconómico estable. Ahí al Gobierno lo veo bien, tratando de hacer que la libertad prevalezca en todos lados. Entonces, es como una escalerita. Primero viene una condición macroeconómica más estable, después viene la expansión del crédito. Pensemos que la Argentina tiene un crédito privado muy, muy pequeño con respecto a su PBI, lo que significa que puede crecer infinitas veces. Obviamente, nosotros, los empresarios, tenemos que invertir y tenemos que empezar

# Afirman que este año se volverá a incumplir la cuota Hilton de carne

COMERCIO. Según fuentes del sector, quedarán sin colocar poco más de 3500 toneladas en ese mercado de alto valor comercial

Belkis Martínez

LA NACION

La Argentina incumplirá el ciclo 2023/2024 de la cuota Hilton, que concluye a fin de mes y es de cortes de alto valor comercial a Europa con hacienda criada a pasto, y se perderá de tener US\$38.255.120,3, según fuentes del sector privado consultadas por la Nacion. Ocurre en medio de restricciones de cupos que enfrentaron las empresas en la gestión anterior, menor oferta de novillos para ese mercado y últimamente mayores costos. De 29.389 toneladas autorizadas, quedarán sin embarcar 3538 toneladas.

Hastamayo, la Argentina registró 25.851,57 toneladas de la cuota Hilton por US\$279.523.589,68, libres dearanceles. Alcanzó el 87,96% del total. La Hilton es un contingente arancelario de carne vacuna sin hueso de alta calidad que la Unión Europea otorga a países producto- en qué cantidad no se va a cumplir res y exportadores de carnes.

De acuerdo con los expertos consultados, no hay una penalidad de parte de Europa contra la Argentina por no cumplir con el cupo, pero el país "pierde de hacer un negocio". No obstante, sí está el riesgo en la industria sobre la quita de los cupos por año que se le otorga a cada una por parte del Gobierno antes de cada período.

La cuota la distribuye la Secretaría de Bioeconomía [antes Agricultura], que, a su vez, se queda con 1500 toneladas por cualquier margen que pueda ocurrir. Este cupo se otorga

con ciertos criterios basados en el historial de exportación de los frigoríficos a todos los países del mundo, nosoloEuropa; el desempeño de las empresas sobre los envíos y embarques al Viejo Continente. En función de ese past performance se reparte. Cada empresa tiene un número determinado de toneladas para producirlas entre el 1º de julio y el 30 de junio de cada año. Ya está abierta la resolución del concurso para el próximo año comercial.

En la industria recordaron que el gobierno kirchnerista puso el tope que indica que ningún grupo empresario puede tener más del 10%, por más que su historial lo avale. A medida que pasa el año comercial se realizan controles. El último fue en febrero, cuando los exportadores tuvieron que demostrar tener las cuotas cumplidas o alcanzar un 60% de los registros. "Si no se cumple con la cuota, se debe informar para que el Gobierno la trate de re- a veces es difícil conseguir los anipartir. Si no lo informás el Gobierno te penaliza para la próxima cuota y te saca parte del porcentaje. A veces el negocio está bien y a veces está mal", precisó un empresario del sector. El historial de incumplimientosa Europa es largo: en los últimos 10 años en solo tres o cuatro años se llegó a la meta.

"El negocio de la exportación no está muy bien. Hay una suerte de tope de límite que nos ponen y sería lógico si faltara para todo el mundo, pero los frigoríficos que sí la pueden seguir trabajando no

la pueden hacer", contó la misma fuente. El Gobierno anterior, en un intento por equiparar a las empresas chicas con las grandes, fijó ese límite. Los barcos ya zarparon y los envíos aéreos para tratar de cubrir lo que falta son muy costosos.

"Noesel plan, dado que los costos altos no le convienen a la industria. Los frigoríficos que la pueden cumplirya notienen margen para poder hacer envíos. La Argentina está perdiendo esos ingresos", acotó.

El Gobierno les da la certificación a los exportadores que valida la cuota Hilton. Mientras el rump and loin para Hilton [formado por los bifes angostos, el lomo y el cuadril] vale US\$14.700 la tonelada, uno no Hilton cotiza US\$11.700.

Más allá de la conveniencia económica de algunos frigoríficos que eligen no utilizar toda la cuota, el sector también tiene menos cantidadde novillos a pasto, según explicaron. "Es difícil cumplir la cuota y males. Muchos campos fueron dados de baja por el Senasa y si se consiguen los animales hay un límite de cupo para los exportadores", completaron. "Esto es el resultado de la liquidación del año pasado y la sequía que interrumpió la recría: es el proceso por el cual desde el destete hasta el momento en que entran en el proceso de engorde final le agregan los 100 o 150 kilos a pasto. Eso se interrumpió por la falta de forraje, generada por la falta de agua", dijo Victor Tonelli, consultor del mercado ganadero. •

# Por primera vez en seis meses, el BCRA dejó caer el dólar mayorista

AJUSTE. Cerró a \$898, cincuenta centavos menos que el miércoles; es un "ancla" contra la inflación

En medio del incipiente debate sobre un nuevo retraso del tipo de cambio real, el Banco Central (BCRA) dejó caer aver 0,1% al dólar mayorista, que cerró la jornada a \$898,00 por unidad para la venta, cincuenta centavos por debajo del cierre del miércoles.

"Desde el 11 de diciembre de 2023, el dólar mayorista no registraba una baja intradiaria de su cotización", dijo el operador Gustavo Quintana de PR Cambios. Así, el tipo de cambio mayorista acumuló hasta ayer una suba de \$2,50 y "quedó lejos del ajuste final de la semana anterior", hizo notar.

Aquel día ni siquiera había asumido la nueva conducción del ente monetario y el ajuste del billete se produjo para contrarrestar la suba de5,85% que se había anotado al cierre del viernes previo, en el tramo final de última rueda del gobierno anterior la gestión Fernández.

Fue al cabo de una rueda cambiaria que bien podría denominarse "testimonial", porque si bien la gestión Milei no decretó "feriado cambiario", el BCRA publicó una comunicación a primera hora aclarando que todo aquel que necesitara demandar dólares, debía acceder a una "conformidad previa" para lograrlo, lo que ya dejaba fuera de juego a las SIRA y sólo permitiría cursar a las operaciones impostergables.

Esta vez, la baja tiende a ratificar la decisión oficial de seguir usando a esta variable como "ancla" antiinflacionaria, algo que el Ministerio de Economía definió tras la fuerte devaluación del 13 de diciembre último, al comunicar que aplicaría una tasa de ajuste del 2% mensual, que mantiene imperturbable hasta el momento, aunque por esa errática política el tipo de cambio real multilateral (Itcrm) se hundió de 162 a 88,4 puntos, es decir, cayó 45,7% en apenas un semestre.

El sorpresivo ajuste a la baja, que sería natural en un contexto de tipo de cambio variable, se produjo en una jornada en la que el volumen operado por la plaza oficial se mantuvo chato -aunque repuntó 4,5% respecto de la rueda previa-, al llegar a los US\$279 millones. "El volumen de oferta no ayudó, tal y como viene sucediendo las últimas ruedas. Pareciera que en junio cambió la mano", observó Nicolás Merino, de ABC Cambios.

Eso no impidió que el BCRA retomara la compra de reservas (se alzó con US\$20 millones), aunque no en un nivel que ayude a llevar tranquilidad a un mercado que vuelve a mirar con preocupación la situación de esa tenencia, dados los elevados compromisos de pago-en firme y potenciales- que el país enfrenta en el corto y mediano plazo.

Lo que se nota es que la renacida intranquilidad en el mercado, juntoal aumento de la brecha, afectó la oferta de divisas por la plaza oficial. "Si bien en mayo el ritmo de liquidación del agro había acelerado de forma significativa versus abril, arrancójunio de nuevo desacelerando. La turbulencia puede haber generado el clásico wait and see por el lado de los exportadores: es que si bien tienen plazos para liquidar, pueden jugar dentro de los mismos", recordaron en la consultora Outlier. •

# clasificados

### Convocatorias

### Convocatoria

CONVOCATORIA A ASAM-BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. El Consejo Directivo de la MUTUAL EMPLE-ADOS DE COMERCIO DE CAPI-TAL FEDERAL, conforme las facultades que le son propias en virtud de las normas estatutarias (art. 19, inc. c) y legales vigentes, convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 30 de Julio a las 15 horas a realizarse en la calle Bartolomé Mitre 970, Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: 1)Designación de dos asociados para firmar el acta 2)Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe del auditor correspondiente al ejercicio 01.01.2022 al 31.12.2022 3) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora periodo 01.01.2022 al 31.12.2022. 4) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe del auditor correspondiente al ejercicio

### Convocatorias

01.01.2023 al 31.12.2023 5) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora periodo 01.01.2023 al 31.12.2023 Cierre de Asamblea. SEGUN-DO: Informar que: a) Los asociados habrán de acreditar su identidad de acuerdo a lo previsto en el art. 32 del Estatuto y art. 13 de la Ley 17.67L asimismo, deberá cumplir con lo dispuesto en el art. 33 y 35 del Estatuto al día de la asamblea. b) el quòrum se integrarà con la mitad más uno de los asociados. Una hora más tarde de la fijada para iniciar la Asamblea, ésta sesionarà estatutariamente con el número de asociados presentes, cualquiera sea éste, siempre que se garantice el mínimo dispuesto por el art. 36 del Estatuto. c) el padrón de asociados se encuentra a disposición de los asociados a partir del día 10 de junio de 2024 en la sede de la institución para su consulta. d) En sede de la entidad, se hallan a disposición de los asociados ejemplares de los documentos respectivos a tratar en asamblea. TERCERO: Dar a publicidad la presente Convocatoria conforme a lo establecido por el artículo 31 del Estatuto de la entidad. CUAR-TO: Notificar la presente convocatoria al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

### Edictos **Judiciales**

Edicto El Juzgado dePaz Letrado de Puan, Secretaria única, cita y emplaza por treinta días aherederos y acreedores de LOPEZ JESUSA y MORAN HAUNDA CELSIA. Puan, 16 de Abrilde 2024. Fdo. Maria Julieta MAR-TINEZ, Secretaria - NOTA: El presente deberapublicarse por UN dia en el "Boletín Judicial" y diario La Naciónde la ciudad de Buenos Aires. Conste.-MARTINEZ Maria Julieta SE-CRETARIO

Edicto Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 11, a cargo del Dr. Saravia, Fernando Ignacio, Secretaría No 22, a mi cargo, hace saber por un día que en autos "LOPEZ, CONS-TANZA S/CONCURSO PRE-VENTIVO' Expte. 4102/2019, con fecha 26/06/2023 se resolvió declarar cumplido el acuerdo preventivo y como consecuencia de ello concluido el concurso de LOPEZ CONSTAN-ZA en los términos del art. 59 Ley 24.522. Dado, firmado y sellado en la Sala de mí Público Despacho, a los 03 días del mes de mayo de 2024. Para ser publicado en Diario La Nación. JUAN PATRICIO ZEMME SE-CRETARIO

### Edicto

El Juzgado Comercial Especial de la Provincia de San Juan, a

### Edictos Judiciales

cargo del Dr. Javier Antonio Vázquez, sito en la calle Mitre 678 (E), de la Ciudad de San Juan, en autos nº 7137 caratulados: "SALTO DE LA LOMA S.A.S. S/ CONCURSO PREVEN-TIVO", comunica por 5 días, que en fecha 18/04/2024 se ha ordenado la apertura del Concurso Preventivo de la sociedad "SALTO DE LA LOMA S.A.S." (CUIT 30-71586900-0).- En su parte pertinente la resolución prevé: "San Juan, 18 de abril de 2024 (...) I.-Declarar la apertura de concurso preventivo de SALTO DE LA LOMA S.A.S. CUIT Nº 30-71586900 0; cuya fecha de presentación es el 03/04/2024. (...) III.- Se señala el día 5 de julio del año 2024, la fecha hasta la cual los acreedores deben presentar sus pedidos de verificación ante el Síndico. Asimismo, y de conformidad al artículo 32, 3º párrafo de la L.C.Q. modif. por Ley 27.170, fijase el arancel que deberán pagar los acreedores en la suma de pesos veinte mil doscientos (\$20.200,00), con las exenciones de pago previstas en el mismo articulo, última parte. IV.-Publiquense edictos en la forma prevista por los arts. 27 y 28 de la L.C.Q., en el Boletín oficial de la provincia de San Juan y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y en un diario de amplia circulación nacional. En su caso, ordénanse las rogatorias necesarias. (...) VII.- Ordénase la inhíbición general para disponer y gravar bienes registrables de la deudora, oficiese a los registros pertinentes. En caso de que existan bienes registrables en otra jurisdicción, efectúense

### Edictos Judiciales

las rogatorias correspondientes. (...) IX - Señálase el día 4 de septiembre de 2024, fecha para que el sindico presente el Informe Individual al Juzgado en la forma prescripta por el art. 35 de la L.C.Q. X-Señálase el día 18 de octubre de 2024, para que el síndico presente el Informe General al Juzgado en los términos prescriptos por el art. 39 ibidem. XI.- Fijase el vencimiento del Periodo de Exclusividad, el día 9 de mayo de 2025. XII.-Señálase el día 2 de mayo de 2025, a las 10 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa, en el recinto de este Juzgado. Hágase saber que si las fechas precedentemente indicadas coincidieran con días inhábiles judiciales, asuetos, feriados, etc. se trasladarán automáticamente al día hábil inmediato posterior, sin necesidad de nueva publicación de edictos (...)" Fdo. Javier A. Vazquez. Juez --El sindico designado es el C.P.N. Ricardo Marcos Slavutzky con domicilio en Mendoza 162 sur, oficina 9 (Tel: 2644693681-2644224405), ante quien los acreedores deberán solicitar la verificación de sus créditos hasta el 05/07/24. Horarios de atención: martes y jueves de 9:30 a 12:00hs. Fdo. Javier Antonio Vazquez. Juez y Analia Petrella. Secretaria.

PUBLIREVISTAS S.A. CUIT 30-70174915-0 (Expediente IGJ Nº 1.658.133) Y EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. CUIT 30-69761571-3 (Expediente IG) Nº1656.324).- Se hace saber por

### Edictos Judiciales

el término de tres dias que por

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias ambas de fecha 28/05/2024 se resolvió la fusión por absorción de PUBLIREVISTAS S.A. y EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. Sociedad incorporante: PUBLIREVISTAS S.A., domicilio legal: Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 12/11/1998, bajo Nº 13.232, Lº 3 de Sociedades por Acciones; Sociedad absorbida: EL JARDIN EN LA AR-GENTINA S.A., domicilio legal Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 22/10/1998, bajo Nº 11900, Lº 3 de Sociedades por Acciones, comunican que el día 27/03/2024 suscribieron un Compromiso Previo de Fusión por Absorción, aprobado por Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de ambas sociedades de fecha 28/05/2024, mediante la cual EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. fue fusionada por absorción por PUBLIREVISTAS S.A. con la consecuente disolución sin liquidación de EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.- La fusión por absorción tiene efectos al 01/04/2024, fecha a partir de la cual PUBLIREVISTAS S.A. es continuadora económica y legalmente de EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.- La valuación del activo y pasivo de las sociedades involucradas, al 31/12/2023 asciende: (i) PUBLI-REVISTAS S.A.: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$2,766.509,600 y Patrimonio Neto \$23,290.658.006; (ii) EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A.: Activo \$239.403.221, Pasi-

### Edictos Judiciales

Neto \$106.426.395; (iii) PUBLI-REVISTAS S.A. (posterior a la fusión): Activo \$26.187.620.539, Pasivo \$2.896.962.533 y Patrimonio Neto \$23.290.658.006 y iv) El Capital Social actual de PUBLIREVISTAS S.A. que asciende a \$14.484.650.903 no se incrementará por motivo de la fusión debido a que por compra de acciones perfeccionada el 21/12/2023 la sociedad incorporante es titular del 100% de las acciones de la sociedad absorbida.-Los reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en Zepita 3251 C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas - Autorizado por PUBLI-REVISTAS S.A. y EL JARDIN EN LA ARGENTINA S.A. mediante Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias ambas del 28/05/2024.-Enrique Ignacio Maschwitz-Matricula: 3731 C.E.C.B.A.

### Otros

### Sanción

Articulo I' Sancionar a Cenco sud S.A, CUIT 30-59036076-3, con multa de PESOS CINCUEN TA MIL (\$50.000-) por haber incurrido en infracción al artículo 10 bis de la ley 24.240. Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos

cial (INAES). CONSEJO DIREC-

vo \$132.976.826 y Patrimonio

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

Crisis educativa | NUEVO PARADIGMA EN EL NIVEL MEDIO

# La Provincia elimina la repitencia en el secundario a partir del año próximo

Lo anunció Alberto Sileoni, el responsable del área; solo se recursará la materia reprobada; "el derecho de los estudiantes es estar en la escuela, el derecho no es aprobar", argumentó

### Lucila Marin

LA NACION

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció ayer, en una la escuela secundaria que comenzarán a regir a partir del año próximo. El más destacado es la eliminación de la repitencia: la aprobación ya no será por año, sino por materia.

Así, el estudiante no deberá recursar las asignaturas aprobadas, pero tendrá que intensificar los saberes de las que no logró superar. Las modificaciones del régimen académico se aprobaron ayer por unanimidad en la reunión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia.

La cursada pasará a ser cuatrimestraly se deberá aprobar con siete ambos segmentos del año. "En la actualidad se acredita por materia, pero repetís en bloque. Queremos partir de otro paradigma. La materia aprobada no se recursa si hay allí un derecho adquirido. Hoy, con la repitencia aun las materias que aprobabas las tenés que recursar. La materia aprobada no se recursay la materia pendiente se enseña mucho, nosotros decimos se intensifica. Hay alguien que va a acompañar", indicó Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

"No es posible pensar que el futuro está en el pasado. Nos debíamos una modificación del régimen académico secundario", agregó. Los últimos datos indican que en la Argentina solo 22 de cada 100 chicos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma en el país, es decir, sin haber repetido ni abandonado la escuela y habiendo alcanzado el desempeño mínimo esperado, al menos el nivel 2en las pruebas PISA 2022 en lectura v matemática.

Los datos surgen del Indice de Resultados Escolares (IRE) publicado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El informe, que evalúa el panorama escolar de varios países latinoamericanos, posiciona a la Argentina en uno de los puestos más bajos del ranking, que es encabezado por Chile, donde 38 de cada 100 estudiantes de esa edad (38%) terminan la escuela en tiempo y forma. Lo siguen Uruguay (36%), Perú (28%), Brasil (23%) y México (23%). Debajo de nuestro país (22%) están Colombia (19%) y Paraguay (11%).

Los alumnos podrán "intensificar" hasta cuatro materias pendientes, a partir de la quinta junto con un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas, otra de las novedades que incorpora el régimen, se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuáles se recursan.

conferencia de prensa, cambios en que un día de la semana no va, por tivos de inasistencia: por razones de ejemplo, puede ser por trabajo, y pierde una materia. Seguramente el equipo le recomendará que esa materia que no estuvo la recurse y que intensifique otra que ya cursó y que adeuda menos saberes. Se analiza caso por caso de ese segmento de estudiantes que se excede las cuatro materias", explicó Gustavo Galli, director provincial de Educación Secundaria.

Esto no implica que los estudiantes puedan elegir qué materias cursarán. Para tener el título secundario deberán haber cursado y aprobado con un mínimo de siete todas las asignaturas. "El derecho de los estudiantes es estar en la escuela, el derecho no es aprobar. A aprobar se llega con esfuerzo. [Estamos] lejos de abolir el esfuerzo", dijo Sileoni.

Mariana Galarza, vicepresidenta primera del Consejo General de Cultura y Educación, agregó: "Está lejos de ser facilista. Este régimen académico exige más horas de clases, exige que los alumnos profundicen hasta llegar a obtener aquellos aprendizajes que no pudieron ser aprendidos".

### Cada escuela

La organización estará a cargo de cada escuela. "La recursada puede ser a contraturno o que un estudiante lo tenga que hacer en su turno lo que va a provocar que alguna materia de ese año no la curse, como pasa en estudios superiores. Lo importante es que pueda avanzar con el resto de las materias", apuntó Galli.

En ese sentido, remarcaron que uno de los objetivos es fortalecer la autonomía que puede tener cada escuela para organizar la enseñanza según su realidad institucional, como también mayor acompañamiento en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Establecerán cuatro períodos de intensificación: 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, en diciembre y en febrero.

Asimismo, señalaron que estos cambios implicarán un acompañamiento especial en primer año en la "construcción del oficio de estudiante" en el paso de la primaria a la secundaria. Y en sexto año con propuestas formativas para articular con el nivel superior y el trabajo. "Para el último año de la escuela secundaria estamos proponiendo articulaciones distintas con organizaciones de la sociedad. Que esos

pibes que están a punto de egresar pueden tener alguna relación con las universidades", dijo Sileoni.

También incorporarán una libre-"Quizás haya algún estudiante tadigital de estudiante y nuevos mogénero y por paternidad.

Este nuevo régimen académico promueve contemplar "explícitamente la reducción de asignaturas en los futuros diseños curriculares del secundario" que comenzarán a revisarse este año. Paralelamente. según comunicaron desde la cartera educativa, estará acompañado por un conjunto de políticas educativas como la propuesta de concentración horaria y/o cargos de basey el llamado a concurso de titularización de cargos jerárquicos.

Se deben cubrir 1700 cargos de directores y 1722 de vicedirectores. "No significa que hoy estén sin cubrir, sino que son provisionales. No son titulares y esta condición les daría estabilidad en sus cargos y en sus escuelas", precisó Galli.

"Esta propuesta responde a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. Recoge las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas. Recupera buenas experiencias ya implementadas", indicó Sileoni.

Ya en 2023, el gobierno bonaerense había impulsado esta reforma. Sin embargo, por la polémica desatada tuvo que dar marcha atrás. En ese entonces, Sileoni había dicho: "En todo el mundo europeo, o buena parte de él, no tienen repitencia en los ciclos y uno puede transcurrirlos con asesoramiento de los docentes. Uruguay no tiene repitencia, ni Paraguay; otros países de la región están pensando en reformas. Ya no hay discusión sobre si la repitencia es buena o mala, hay consensode que no resuelve los problemas. El punto es cómo salimos de la repitencia. Creemos que con más esfuerzo, con más Estado atrás. No es: 'Quedate tranquilo que no vas a repetir'. Es: 'Voy a reforzar tus conocimientos, vas a tener profesores que tevan a ayudar a hacerlo'. Eso es lo que queremos transmitir".

Sileoni había aclarado que no se pensaba aplicar ese año: "Eso no va a ser así, es mentira. Estamos trabajando, pero nada de lo que está ocurriendo en la escuela hoy va a cambiar el 1º de marzo. Estamos trabajando en una actualización de las escuelas secundarias, pero no va a ser precipitada; nos tomaremos todo este año para hacer los estudios y los análisis que tengamos que hacer"...



Esta reforma había sido anunciada en 2023, pero no se implementó

### Un "parche" de gestión compleja para superar las deficiencias del aprendizaje

Así coinciden varios expertos; cambiar lo que se enseña y su forma, un tema pendiente de resolución

### Erica Gonçalves LA NACION

A nueve meses de la implementación de los cambios en el nivel secundario bonaerense que eliminará la repetición, entre otros aspectos, especialistas consultados ayer por LA NACION manifestaron sus opiniones al respecto. De la mano de expresiones como "parches" y "no son los cambios requeridos", muchos de ellos plantearon escepticismo: dudan de que ese sea el cambio que requería la enseñanza de los adolescentes bonaerenses.

"Las modificaciones que la Provincia realiza en la escuela secundaria son retenes para evitar que el edificio se caiga", señaló Guillermina Tiramonti, magister en Educación egresada de Flacso y licenciada en Ciencia Política de la Universidad del Salvador.

Según señaló Tiramonti, el problema del nivel medio no está en su organización, sino en su concepción enciclopedista del conocimiento y en una práctica que está basada en la mera transmisión. "El supuesto que subyace es que el problema es meramente organizativo. Lo que hay que cambiar es lo que se enseña y cómo se enseña".

Para la doctora en Psicopedagogía e investigadora de la Universidad Católica Argentina (UCA) Ru-

fina Pearson, la nueva dinámica del secundario bonaerensetambién deja mucho que desear. "Pienso que es un parche que no garantiza ningún cambio: 15 días en diciembre y en febrero no van a cambiar la trayectoria de aprendizaje del alumno. Se necesita un cambio más profundo, en la manera de enseñar los 180 días que el estudiante va al colegio".

Para la psicopedagoga, no se debería tratar de bajar los indices de repitencia solamente: "Deberían elevarse los índices de calidad de enseñanza. Eso es lo que realmente hará que los estudiantes sean más exitosos en sus aprendizajes".

Ante la consulta de LA NACION a la Secretaría de Educación de la Nación, que lidera Carlos Torrendell, no hubo respuestas sobre el cambio decidido por el gobierno de Axel Kicillof. En cambio, desde el ministerio de Educación porteño, se dejó trascenderque, para sabersi el esquema de repitencia o de las materias cuatrimestrales impacta en los aprendizajes, es importante evaluar al final de cada ciclo lectivo.

Varios especialistas reconocieron algunas bondades de la iniciativa, pero manifestaron reservas. "Estoy de acuerdo en que no se recursen las materias aprobadas, pero estoy en desacuerdo con que se cursen las correlativas de las no aprobadas. Es una incoherencia de la propuesta", señaló Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente de la Fundación Educar en Ciencias.

Zorzoli sumó: "Establecer cuatro períodos de 15 días para la reLA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 23

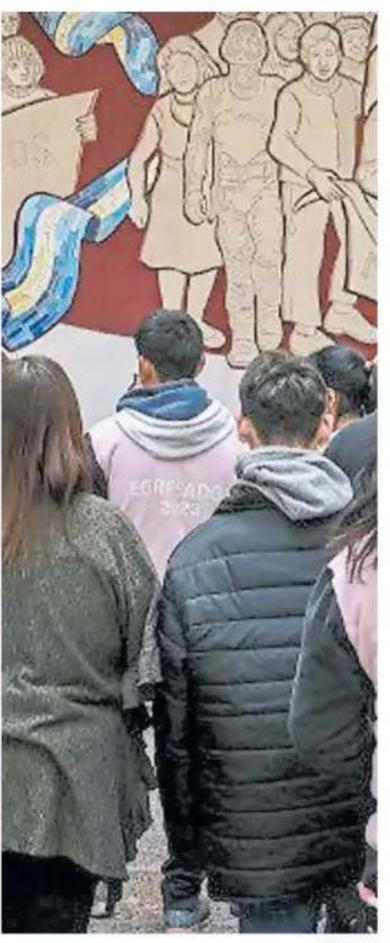

ARCHIVO

cuperación es quitarles tiempo de enseñanza a los que más esfuerzo hacen para aprender".

A su criterio, la modificación de régimen académico es lo más simple de implementar. "Deberían transformar la estructura misma del sistema educativo secundario, pero no lo hacen porque no se quieren meter con los puestos de trabajo docentes. Es una pena que se vuelva siempre a lo mismo".

Florencia Salvarezza es especialista en alfabetización, profesora de la Universidad de la Ciudad e investigadora del Haskins Laboratories. Para ella, en términos teóricos, la propuesta es lógica: "Suena coherente y razonable que un alumno que se lleva algunas materias no tenga que repetir todo el año". Pero agregó: "Entre lo que se resuelve teóricamente y lo que se puede hacer en la práctica, hay mucha diferencia y el diablo está en el detalle".

Para Salvarezza, se siguen "haciendo parches" que no apuntan en ningún caso a mejorar la enseñanza del nivel secundario, que es el punto fundamental.

Para Sandra Ziegler, directora de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de Flacso, la iniciativa de cambio en la provincia de Buenos Aires hacia un modelo de aprobación por materiases una alternativa muy estudiada y que está en implementación en diferentes distritos del país en este momento. "Sin embargo, la escuela secundaria requiere no solo un cambio en sus sistemas de evaluación. Se requiere que cambie el tipo de trabajo con los contenidos, el modelo de las clases, las formas de convivencia, el tiempo de trabajo docente, la asistencia regular a la escuela y por supuesto también las interesante para los últimos años formas de evaluación".

sidente de la Fundación Educar tudios superiores". •

2050, señaló que el sistema de acreditación por materia es un sistema empleado en diversas secundarias del mundo. "Algunas jurisdicciones de Estados Unidos y del Reino Unido lo tienen. El eje de los cursos de refuerzo por materia es alcanzar la calidad del aprendizaje de la materia que se adeuda".

Álvarez Trongé marcó el punto de partida: "Más del 80% de los estudiantes que llegan al último año no tienen el nivel mínimo en matemática y más del 40% no lo tienen en lengua. Además, más del 50% no termina este nivel obligatorio".

### "Evaluación continua"

Los institutos privados de enseñanza, a través de Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), se expresaron al respecto: hablaron de un "cambio significativo en la estructura educativa provincial" y que "es una excelente noticia contar con un régimen académico unificado".

Aiepba destacó la derogación de la repitencia, la acreditación de saberes y la cursada por materias. "Estos tres componentes transformarán la estructura rígida de la escuela secundaria tal y como la conocemos. Es imperativo encontrar nuevos factores, fuera del miedo a la repitencia, que motiven a los alumnos a estudiar, ya que el concepto de recursar un año ha perdido efectividad en la actualidad", señaló Zurita.

Para esa asociación, en palabras de Zurita, la acreditación de saberes implica el establecimiento definitivo del concepto de evaluación continua: "Cada materia será un proceso que finalizará una vez se logren los aprendizajes necesarios. Este enfoque refuerza la importancia del aprendizaje continuo y personalizado, adaptado a las necesidades de cada estudiante".

Uno de los desafíos serán las instancias de intensificación de las materias pendientes de otros años junto con las cursadas actuales. "Será esencial encontrar soluciones para que docentes y alumnos puedan administrar ambos procesos de manera eficiente", planteó Zurita.

Ante los nuevos desafíos, los directivos de las escuelas también respondieron a LA NACION. "Nos tiene que importar que avancen en las asignaturas en las que tienen problemas, ya que en la actualidad la mayoría de los chicos cuando repiten abandonan", indicó Patricia Tagliapietra, directora de una escuela primaria pública de Berazategui. Señaló que uno de los problemas es que los estudiantes no encuentran un horizonte claro en el secundario.

A María Gabriela Gómez, vicedirectora de la escuela secundaria Nº 6 de Berazategui, la iniciativa le trajo recuerdos tristes: "Una propuesta parecida de cursada por materias estuvo vigente a fines de los 80 y principios de los 90. No dio buen resultado. El ausentismo se incrementó sustancialmente".

Según Gómez, una propuesta de estas características requiere de un cambio radical de paradigmay mucha responsabilidad de la comunidad educativa: docentes, familias y de los estudiantes. Trata de ver con esperanzas el nuevo sistema: "Podría ser un programa de secundaria, para una mejor ar-Manuel Álvarez Trongé, pre-ticulación con el mundo de los es-

### Un cambio incierto para quienes no entienden lo que leen

**EL ESCENARIO** 

María Elena Polack LA NACION

arece ayer, pero pasaron seis años, desde la tarde en que el rector de una prestigiosa casa de altos estudios planteó informalmente a LA NACION los problemas que afrontaban los jóvenes en sus primeros pasos en los claustros universitarios. "Hoy las carreras de grado son el verdadero secundario. La universidad comienza después, con posgrados", se sinceró al admitir el bajo nivel de saberes con el que llegaban los estudiantes y la "imperiosa necesidad de articular" con el nivel secundario el salto de calidad para evitar el abandono.

Ayer, el gobierno bonaerense dio un paso más hacia el abismo educativo: decidió desmembrar el aprendizaje, anular la repitencia y darles a los adolescentes la libertad -en épocas de libertarios- de decidir qué materias cursar.

Ni siquiera decidieron fijar materias correlativas. Para entender la magnitud del desguace, se puede recurrir a ejemplos simples: un alumno que no haya aprobado matemática de primer año podrá avanzar a esa asignatura en cuarto, quinto o sexto. ¿Se puede ser exitoso en regla de tres compuesta cuando está pendiente entender la simple? ¿Cómo podrá comprender el Ulises, de Joyce, en literatura de quinto cuando tiene pendiente aprobar práctica del lenguaje de primero? Misterios "kicillofianos".

Recuperar saberes, pero sin que nadie deje de pasar de año y eliminar del vocabulario la "estigmatizante" palabra repitencia; esa estrategia educativa, quizá la antesala de esta decisión comunicada ayer, se ensayó en la pandemia cuando el gobierno nacional suspendió la presencialidad escolary condenó, especialmente, a los alumnos de más bajos recursos, al aislamiento del aprendizaje. Sin computadoras o internet en sus hogares, miles de adolescentes pasaron meses encerrados y desorientados perdiendo el vínculo con el aula y con el aprendizaje.

Muchoschicosdeaguellosdías aún no terminaron el nivel secundario y otros tantos transitan angustiados los claustros universitarios con ganas de aprender, pero sin las herramientas para afrontar los desafíos que les proponen los docentes: no entienden las consignas básicas para resolver un ejercicio.

Los cambios que impulsa el kirchnerismo encarnado en el gobernador Axel Kicillof y que gerenciará el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, comenzarán el año próximo aunque se podrán medir cuando los alumnos obtengan sus diplomas y decidan el paso superador. Para esa altura, cerca de 2030, ¿cuántas universidades quedarán vacias? •

# Virus respiratorios: cuatro signos de alerta para ir al médico

SALUD. Para los expertos, son fiebre por más de tres días, sibilancia, dolor de pecho o muscular

Laura Gambale

PARA LA NACION

Ante el aumento de casos de virus estacionales (esperables para esta épocadelaño) es importante tener presente los signos de alarma para saber cuándo concurrir a una guardia, o bien, cuando conviene esperar a que la enfermedad se autolimite.

"En las últimas cuatro semanas, según notificó el Ministerio de Salud de la Nación, ha aumentado la circulación del virus influenza, especialmente el AH3N2, que es el virus influenza estacional esperable.Enmenorescala, se registraron muchos casos del virus sincicial respiratorio (VSR), especialmente en los más chicos (aunque afecta también a adultos y adultos mayores) y, con menor incidencia, se registraron casos del SARS-CoV-2, un virus de la familia de los coronavirus", resumió a LA NACION Mónica Foccoli, jefa de la División Infectología del Hospital de Clínicas.

Con respecto a las enfermedades que pueden producir estos virus, indicó que "lo más frecuente es que ocurran en formas leves, autolimitadas, incluso muchas veces ni siquiera se llega a consultar por la rápida evolución".

A su vez, remarcó que la vacunación es clave para evitar complicaciones, en especial, en la población de riesgo que son los menores de un año, los mayores de 65, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Qué provocan los virus en mayor circulación? En línea general, cuadros banales como un resfrío, cuadros gripales que abarca la presencia de fiebre, malestar general, dolores musculares y articulares con dolor de garganta sobre todo al tragar. En los chicos se pueden agregar episodios de diarrea.

LA NACION consultó con especialistas para confirmar los principales síntomas que deberían alertarnos para hacer una consulta médica y coincidieron en los signos de alarma a tener en cuenta: cuando la fiebre persiste más de tres días (con más de 38°C o 38,5°C). Cuando la fiebre desciende durante los primeros días, pero luego vuelve a aparecer. Cuando aparece dificultad para respirar, la presencia de sibilancia (una especie de silbido cuando la persona respira), o dolor de pecho. Cuando los síntomas empeorany no se autolimita la enfermedad: cuando ni la fiebre ni el malestar general se van, hay dolores musculares y articulares, dolor de garganta sobre todo al tragar. En los chicos se pueden agregar episodios de diarrea.

La bronquiolitis puede iniciarse

con catarro y resfrio, pero cuando los bebés muestran incapacidad para succionar, tanto el pecho como el biberón o tienen dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, hay que ir lo más rápido posible a una guardia ya que puede estar sufriendo falta de oxígeno.

"Debemos saber igualmente que el 90% de los casos de bronquiolitis son leves y requieren seguimiento ambulatorio, menos del 10% terminan internados y de ese porcentaje, solo el 3% requiere unidad de cuidados intensivos", puntualizó Carlos Velasco, médico del servicio de Neumonología Infantil del Hospital de Clínicas.

"El virus de la influenza provoca síndrome gripal en adultos; en tanto, en bebés y niños menores de un año puede producir bronquiolitis. Simultáneamente empezaron a aparecer casos de virus sincicial respiratorio (VSR) en pacientes pediátricos, provocando aumento de casos de bronquiolitis en lactantes", agregó Velasco.

Y analizó: "El virus de la influenza está en un pico bastante alto. En las últimas dos semanas y comparadocon 2023, aumentaron en particular los casos de virus influenza y creemos que se debe, entre otros factores, a la disminución de la temperatura tan temprana".

Como principales medidas de prevención en niños, Velasco indicóreforzar la lactancia materna en los bebés junto al calendario de vacunación completa para mejorar la inmunidad. "A su vez, hay que insistir en no fumar en las casas ya que el ambiente con humo de cigarrillo aumenta seis veces la posibilidad de tener bronquiolitis y enfermedad más severa", aconsejó.

Para los adultos, Analía Mykietiuk, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), recomendó que si se concurre a una guardia con síntomas respiratorios "siempre se use barbijo para evitar contagiar a otras personas".

Entre las medidas de prevención básicas, recordó que "mantener los ambientes ventilados, evitar concurrir al trabajo enfermo, utilizar barbijo antes de entrar a un hospital y lavarse las manos frecuentemente y cubrirse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo o con algún pañuelo descartable para evitar la transmisión de los patógenos a través de las gotitas de la saliva".

Y resaltó que tener la vacunación al día es clave: "Aunque haya gripe circulando, la vacunación sigue siendo efectiva y necesaria. Hoy están disponibles y gratuitas las vacunas de Covid, de la gripe y del neumococo. Y la del VSR para embarazadas".



Crece la demanda de atención en las guardias médicas

ARCHIVO

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar HOMENAJE

### El primer periódico del país

Hoy se celebra en la Argentina el Día del Periodista, establecido por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, en 1938. El origen de la conmemoración se remonta a la fundación de la *Gazeta de Buenos Ayres*, el primer periódico de la etapa independentista del país, fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810.

# Pacho O'Donnell donó a la Biblioteca Nacional su archivo de entrevistas audiovisuales

**LEGADO**. Son diecinueve cajas que contienen unos cuatrocientos videos con testimonios de destacadas figuras como Auster, Piazzolla, Soriano, Bioy Casares, Favaloro y Cadícamo

### Daniel Gigena

LA NACION

La historia cultural del país se enriquece. Desde el 1º de marzo, en una decisión que se oficializó ayer, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) resguarda parte del archivo audiovisual del escritor, médico e historiador Pacho O'Donnell (Buenos Aires, 1941), que donó el registro crudo de las filmaciones de los programas que tuvo en televisión -en América 24, Canal (á), Canal Encuentroy Canal 26, entre otros-, durante los años 2000, y que luego se difundieron editados, con entrevistas a personalidades de la cultura.

"Me pareció que era la vía más accesible para que la gente pudiese consultar –dijo O'Donnell a LA NACION–. Además, la respuesta a mi consulta fue positiva y convincente". Para la entrega del material, el autor se reunió primero con Ana Guerra, jefa del Departamento de Archivos de la institución. La firma por la donación, en la que participó la directora de la BNMM, Susana Soto, se hizo en forma digital.

"Son diecinueve cajas grandes que ya están en la BNMM, en proceso de clasificación -contó O'Donnell-. Son aproximadamente cuatrocientos videos; hay 99 de un programa de televisión, Encuentros, que luego se transformó en Archivos O'Donnell, donde hice entrevistas con una particularidad: les decía a los entrevistados que no me interesaba lo que iban a hacer en lo inmediato, estrenos, salida de libros, sanción de leyes, competencias deportivas, sino que quería hablar con ellos sobre sus vidas e ideas. Son entrevistas atemporales". O'Donnell fue secretario de Cultura de la Nación entre 1994 y 1997.

Muchos de los entrevistados han fallecido y las entrevistas poseen valor testimonial. "Entre otros, están Ástor Piazzolla, Osvaldo Soriano, Mercedes Sosa, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luz, Ernesto Sabato, RenéFavaloro, Enrique Cadícamo, y del extranjero, Paul Auster, Alain Touraine, el Nobel de Literatura Camilo José Cela, Roberto Gómez Bolaños el Chavo, y Carlos Saura -señaló-. Destaco la entrevista con Mario Benedetti que dio origen a un espectáculo, A la izquierda del roble, que presenté a modo de homenaje al gran poeta uruguayo".

Otra parte relevante de la donación es todo el material audiovisual inédito que O'Donnell realizó para escribir su libro sobre el Che Guevara, Che. Luchar por un mundo me-



O'Donnell planea donar libros y publicaciones

MARIANA ROVEDA



La mayor parte del material está en formato video

jor. "Viajé por la Argentina, Bolivia, a 1 Ecuador, Francia, Cuba, entrevis-qu

Ecuador, Francia, Cuba, entrevistando a gente que tuvo que ver con su vida, desde la niñera que lo cuidó en Alta Gracia a sus tres, cuatro años, hasta el sargento Mario Terán, que lo asesina en La Higuera, en Bolivia –recuerda–. En general, los biógrafos del Che se han ocupado casi exclusivamente de los siete años que pasó en Cuba. Entrevisté a Mario Vargas Salinas, que es el que embosca a la columna del Che y elimina a toda la retaguardia; a Gary Prado, que es el capitán que lo apresa en la Quebrada del Churo y lo lleva a matar a La Higuera. Y hay perlas particulares, como los testimonios de Jorge Serguera, uno de los guerrilleros que lo acompañaron luego del triunfo de la revolución cubana y que se ocupaba de

R. PRISTUPLUK

la relación del Che con Perón, con revelaciones muy interesantes, como que el Che le envió, siendo ministro de Gobierno, dinero a Perón para facilitar su primer regreso a la Argentina y que queda trunco en Brasil".

"También hay otra serie de entrevistas del programa Infancias, luego llamado De niñas y de niños, donde la consigna era que los entrevistados hablaran sobre sus infancias -continuó el autor de Las patrias lejanas-. Llegábamos hasta la adolescencia y les preguntabacómo había sido su iniciación sexual. un tema del que no hablaba en televisión. Me acuerdo especialmente de las que hicimos con China Zorrilla, Clorindo Testa, Guillermo Vilas. En ese ciclo, O'Donnell entrevistó además a Roberto "Tito" Cossa (que falleció ayer, a los 89 años), Tomás Abraham, Juan José Sebreli, Lito Cruz, Julieta Díaz, Hebe de Bonafini, Marcos Aguinis y Oscar Martínez.

Por último, el legado incluye las filmaciones del programa SIC, referido a distintos temas, como la educación, el fenómeno de la bailanta, el nuevo cine argentino, el rol del periodismo y el mundo del arte.

"Y doné mucho material suelto. En la Biblioteca Nacional me han tratado muy bien y Ana Guerra ha sido muy cuidadosa y ha trabajado con mucha profesionalidad. Más adelante me ocuparé de donar libros, escritos y artículos; muchos de ellos ya se encuentran en mi página web", anticipó O'Donnell.

"Salvouna pequeña parte del material, que estaba en DVD, el resto estaba en un formato Betacam, de cámaras de televisión de esa época, y otra parte en VHS -explicó Ana Guerra a LA NACION-. Lo primero que hay que hacer es digitalizarlo; es un proceso largo antes de ponerlo a consulta". Trabajarán en conjunto el área de archivos y el de medios audiovisuales de la BNMM. La institución posee un convenio de colaboración firmado con el Archivo General de la Nación, que permite digitalización de documentos en formatos audiovisuales (como los donados por O'Donnell).

"Vamos a hacer la descripción general del archivo, con la biografía de Pacho, y los distintos conjuntos dedocumentos – concluyó Guerra –. Después de digitalizarlos, la Audioteca de la BNMM va a describir en la página de la BNMM todos los documentos. Nuestra intención es que buena parte del material se pueda ver en forma remota, en el catálogo digital, y no solo en las salas de consulta". •

### **ENCUENTROS**

### Festival Borges, en la Alianza Francesa

Este año, para evitar la "aglomeración" de homenajes y ciclos dedicados a Jorge Luis Borges en agosto, el mes de nacimiento del escritor, el Festival Borges se anticipó y comenzó el lunes en la Alianza Francesa (Córdoba 946). El encuentro, que tiene como objetivo la difusión de la lectura, el desarrollo del pensamiento critico, el intercambio cultural con otros países y la circulación de la literatura argentina con foco en el máximo escritor argentino, se extiende mañana. Borges falleció el 14 de junio de 1986, en Ginebra, a los 86 años. Hoy, a las 18.30, se realiza la charla "Kafka y sus fantasmas: el imaginario que el clásico checodespertóen la literatura y el cine", a cargo de Daniel Nemrava. En www.festivalborges.com.ar está la programación diaria. •

### **EXPOSICIÓN**

### El ciclo de la vida, según artistas contemporáneos

La exposición Baile circular se inaugura el sábado, a las 12, en la sede Hotel de Inmigrantes del Muntref (Av. Antártida Argentina S/N). Curada por las brasileñas Juliana Caffé y Julia Gontijo, presenta obras de artistas de distintas regiones de Sudamérica y Sudáfrica vinculadas con el ciclo de la vida: gestar, crecer, envejecer. Entre ellos, Ana Gallardo, Masi Mamani y Quillay Méndez, Carmen Rocher y Mariela Scafati, de la Argentina; Adriana Bravo, de Bolivia; Lygia Clark, Virginia de Medeiros, Graziela Kunsch y Glicéria Tupinambá, de Brasil; Patricia Domínguez, de Chile; Laura Huertas Millán, de Colombia; Georgina Santos, de México y Huis Kombuis Food and Memory, de Sudáfrica. •

### PERFORMANCE

### Se presenta Cor, un instrumento poético

La pianista, cantante y compositora patagónica Eliana Lardone presenta un instrumento poético de su creación llamado Cor. Se trata de un este tos copio doble que permite que dos personas puedan escuchar el latir de sus corazones en simultaneidad, ofreciendo una experiencia sonora y auditiva profunda e intima, y al mismo tiempo, una performance escénica. Hoy, a las 20, en la CaZona de Flores (Morón 2453), habrá un concierto de Lardone junto a Bruno Marchetti, una sesión del instrumento poético en un espacio con almohadones para los asistentes y se proyectará el documental Cor, realizado por la productora Divagario. El público podrán dejar escritas sus experiencias en un cuaderno. Entrada libre y gratuita.

LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 CULTURA 25

# El gaucho argentino llega a Roma de la mano del fotógrafo Mario Testino

MUESTRA. En A beautiful world, el artista refleja tradiciones ancestrales, trajes típicos y costumbres de más de treinta países





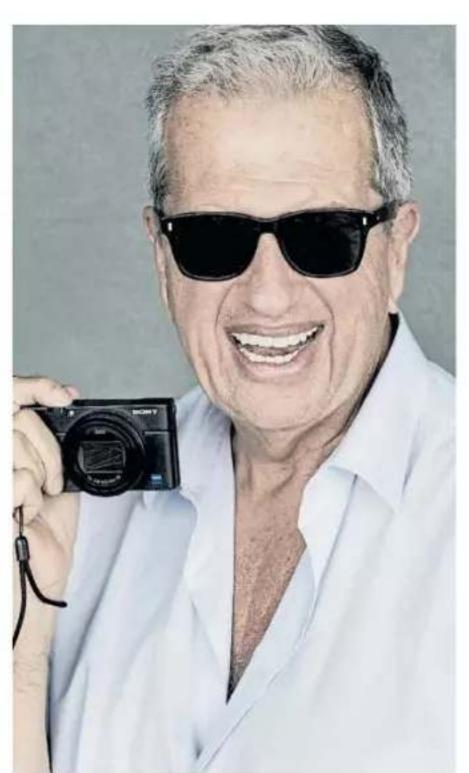

Testino y su legendaria cámara

PHILIPPE KLIOT

### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA. – Abandonó el mundo de la moda, en el que se hizo célebre con retratos que hicieron historia como el de Lady Di, que se volvió legendario- y ahora el famoso fotógrafo contemporáneo internacional Mario Testino deslumbra en Roma con un proyecto de otra dimensión, que hizo llegar al gaucho argentino hasta la ciudad eterna.

En la muestra A beautiful world, que tuvo su estreno mundial a fin de mayo en el espléndido Palazzo Bonaparte, en el centro de Roma, Testino, en efecto, sorprende con una serie de imágenes tomadas en los últimos siete años en más de treinta países, captando sus tradiciones ancestrales, sus trajes, sus costumbres, sus disfraces, su espiritualidad e identidad.

"En mis viajes me di cuenta de que cuando un país pierde la relación entre su historia y su traje tradicional, algo verdaderamente valioso se ha perdido", explica Testino, de 70 años, en un video que puede verse al comienzo de la exhibición realizado por Felipe Sanguinetti, argentino radicado en Londres, que trabaja desde hace años con él.

Nacido en Perú de madre irlandesa y padre italiano, pero desde 1976 radicado en Londres, Testino cuenta que decidió sumergirse en un proyecto distinto de todo lo anterior que había hecho y se lanzó a explorar esos múltiples modos de pertenecer a una tierra y a una cultura después de fotografiar a mujeres ataviadas en diversos e hipercoloridos trajes tradicionales en su tierra natal.

¿Por qué no ir en busca de esa misma identidad cultural, así como de rituales, símbolos, creencias, en otros países lejanos de todos los continentes, de Uzbekistán a Mongolia, Guatemala, Kenia,

República Democrática del Congo, Myanmar, España, Panamá, Brasil y la Argentina?

Es una muestra muy especial, fantástica, que para Mario significa haber salido del universo de la moda y haber entrado en un trabajo antropológico maravilloso, que tiene que ver con distintas idiosincrasias y que no solo busca retratar a las tribus tradicionales, sino también a las tribus urbanas", dijoa Lanacion Facundo Garayalde, cofundador de Grupo Mass, productor ejecutivo del trabajo realizado por Testino el año pasado en la Argentina y en Paraguay.

Aunque en A beautiful world solo puede verse una única e impactante imagen en blanco y negro de

Además del gaucho, en su viaje a la Argentina, Testino retrató bailarines de tango y de malambo, hinchas en la Bombonera y granaderos en el Teatro Colón

un gaucho argentino tradicional, Garayalde, que conoce y colabora con Testino desde hace veinte años, contó que en verdad hubo un trabajo mucho mayor y que fue más allá de eso.

### Hinchas, vedettes y jockeys

Al margen de gauchos, durante la estadía del famoso fotógrafo en la Argentina, el año pasado, retrataron a otros personajes icónicos de la cultura vernácula: bailarines de tango y de malambo, vedettes, jockeys, hinchas en la Bombonera, granaderos en el Teatro Colón y carros utilizados por cartoneros.

Todas esas obras artísticas seguramente podrán verse cuando

llegue a la Argentina A beautiful world, muestra organizada por Arthemisia que, en efecto, pretende viajar por todo el mundo, adelantó Garayalde.

La imagen del gaucho en blanco y negro que se exhibe ahora en el primer salón del Palazzo Bonaparte fue realizada en San Antonio de Areco, virtual "capital del gaucho tradicional". Aunque hubo muchas más, tomadas en la conocida estancia La Bamba de la misma localidad bonaerense, detalló el director del Grupo Mass.

"Retratamos a siete gauchos de todas las edades en un típico kiosco de San Antonio de Areco y el Museo del Gaucho que hay allí nos prestó los trajes, la vestimenta e incluso platería antiguos", contó, sin ocultar su entusiasmo. "En la foto del gaucho pueden verse esos botones de plata antiguos", subrayó.

"Vestimos a unos caballos porque Mario también retrata animales", agregó el productor ejecutivo, que destacó que en una llamativa videoinstalación que cierra la muestra de Palazzo Bonaparte aparece uno de los caballos de carrera fotografiados en su paso por la Argentina, "un país que quiere mucho".

"Fue una experiencia bellísima", resumió Garayalde, que confesó que para él, que estuvo en Roma para la inauguración de la muestra, fue muy emocionante, además, poder reunirse en esa ocasión con los productores generales de A beautiful world de otras partes del mundo.

"Mario, con quien hemos hecho otros trabajos y con quien somos muy amigos, tiene el don de saber formar equipos formidables, así que para mí fue fantástico conocer a mis pares de países como Kenia, Guatemala o Perú", dijo Garayalde. "Es un orgullo total ser parte de este proyecto totalmente original, que espero que pronto también pueda verse en la Argentina". concluvó.

1926-2024

# Enrique González.

# Periodista apasionado con alma docente

Mariano de Vedia LA NACION

Dos vocaciones cultivó y desplegó en su enriquecedora vida el profesor Enrique Antonio González, docente y periodista con más de cuatro décadas de trayectoria en LA NACION, fallecido a los 98 años, en vísperas de la celebración del Día del Periodista.

Se sintió siempre identificado con el diario de Bartolomé Mitre, donde condujo durante varios años la sección Educación y Cultura y el Archivo periodístico, a lo que sumó en su actuación docente su paso como rector del Colegio Nacional Mitre, el tradicional secundario de la calle Valentín Gómez, en el barrio de Once.

Enrique González integró la Redacción del diario en tiempos muy distintos de los actuales, desde los años 50 hasta avanzada la década del 90, un período en el que también confluyeron significativos cambios en los procesos de producción periodística. Dejó una huella entre quienes crecieron profesionalmente junto a él, en jornadas de trabajo que transcurrían en un clima de rigor profesional, pero también de sobrada cordialidad.

González-aquien todos reconocían como "Profe"- dejaba muestras agudas de su buen humor en momentos en que lo requerían la tensión y los apuros por el cierre, en tiempos en que los diarios entregaban sus productos a los lectores cada 24 horas.

Había nacido el 26 de febrero de 1926 y, luego de cursar la escuela primaria en la Capital Federal, se trasladó con su familia a San Luis, donde cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Lafinur. En 1949 se graduó de profesor de Química y Mineralogía en la Facultad de Ciencias local. Radicado en Buenos Aires, cursó después el Doctorado en Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.

Valorado por sus colegas, tuvo a su cargo una cátedra de su especialidad en el Normal Nº 9 Sarmiento, en la Escuela Nacional de Comercio Nº 8 y en el Instituto Dámaso Centeno, hasta que, en 1968, fue designado vicerrector del Colegio Nacional Nº 5 Bartolomé Mitre, del que más tarde fue rector.

Había ingresado en LA NACION en los años 50 y dio sus primeros pasos en la sección Corrección. Al poco tiempo pasó como cronista en la Redacción general, hasta que le fueron confiadas responsabilidades de jefatura en las áreas de Interior y Comunicaciones, un sector en el que también ejercía una misión docente. Allí ingresaban y se formaban bajo su ala muchos redactores que posteriormente pasarían a destacarse en otras secciones del

González conjugaba en una combinación exacta la natural misión de dar órdenes al personal a su cargo con los momentos de distensión. Se caracterizaba por su capacidad para trabajar en equipoy fortalecer el resultado del trabajo con el aporte de todos.

A aquella sección de Comunicaciones llegaban las informaciones que disparaban minuto a minuto las agencias de noticias nacionales e internacionales y se



Enrique González

armaban las pizarras que se exhibían en las sucursales de LA NACION por ejemplo, en las vidrieras del edificio de la calle San Martín-, el equivalente a las novedades que hoy reciben los lectores en sus celulares.

En 1978 fue promovido a prosecretario de Redacción y en 1986 asumió la jefatura de Educación y Cultura, áreas que se desenvolvían en medio de la efervescencia de la recuperación de la democracia. El proceso de normalización de las universidades nacionales, la realización del II Congreso Pedagógico Nacional convocado por el presidente Raúl Alfonsín, con un fuerte debate con la Iglesia, la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina y otros temas de intensos debates ocuparon las páginas de la sección a su cargo en ese período. También reconocía el recorrido de las instituciones culturales arraigadas en nuestro medio.

Las sobremesas tras la jornada compartida hallaban siempre a Enrique González de buen humor y en los momentos de informalidad desplegaba su otra pasión: el fútbol, particularmente su debilidad por Boca Juniors. Lejos de rememorar tiempos pasados, se prendía en fuertes discusiones sobre la actualidad del equipo de la Ribera.

Años después, el diario le encomendó a Enrique González la conducción del Archivo, donde desplegó una tarea encomiable, junto con un equipo calificado, para mantener actualizado y renovado un servicio vital para los periodistas.

Uno de sus hijos, Gustavo González, integró varios años la Redacción de LA NACION y realizó coberturas en las secciones Carreras y Deportes.

En varias ocasiones representó a la dirección del diario en actos públicos y premiaciones, renovando la fidelidad que a lo largo de casi cinco décadas mantuvo con LA NACION. Ya jubilado, disfrutaba de encuentros y conversaciones con colegas, siempre dispuesto a comentar las novedades periodísticas del momento, fiel a su inagotable vocación por la noticia y su capacidad para aportar nuevos enfoques.

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### MORÓN

### Balearon a un hombre en un robo

Un hombre de 41 años fue herido de un disparo durante un robo en la localidad bonaerense de Castelar, en Morón. La víctima fue sorprendida por varios delincuentes y resultó baleada en una pierna al intentar evitar que le robasen US\$6000. Llevaba ese dinero para la compra de un automóvil usado, operación que había pactado en una plataforma digital.

# Construirán una cárcel de máxima seguridad para contener la violencia narco

PROYECTO. Con un penal de aislamiento, las autoridades de Santa Fe procurarán cortar los vínculos entre los presos denominados de "alto perfil" y sus organizaciones criminales



El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, avanza en un proyecto para aumentar las plazas carcelarias

GOBIERNO DE SANTA FE

### Daniel Gallo

LA NACION

Elgobierno de Santa Feanunció una importante inversión de 107 millones de dólares para la construcción de un complejo penitenciario en el que se alojaría a los presos denominados de "alto perfil", mención con la que se agrupa a importantes eslabones de las bandas narco que mantienen tras las rejas sus capacidades de ser parte de la violencia que golpea a Rosario. Al igual que el proyecto de edificación de cárceles que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich a nivel nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa la ampliación provincial de las plazas de alojamiento de presos como forma de cortar la operatividad de los grupos criminales.

Ahora se mira más la lucha contra las maras que lleva adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de cuyos ejes es su política carcelaria, pero durante muchos años la construcción de cárceles fue un tema tabú para la política argentina. Esa mirada derivó en la sobrepoblación penitenciaria y el uso de comisarías como alojamiento semipermanente de detenidos. incluso de presos con condenas. Fugas y policías aferrados en seccionales para la custodia de calabozos colapsados es una imagen que se repite en varios distritos.

### NUEVO COMPLEJO PENITENCIARIO

Plazas de alojamiento El Centro de Reclusión para presos de Alto Perfil contará con celdas individuales.

Meses Los funcionarios estiman que el complejo penitenciario será

inaugurado en dos años.

Millones de dólares

El gobierno de Santa Fe realizará una fuerte inversión en una prisión de máxima seguridad.

En Santa Fe hay unas 1700 personas privadas de la libertad que se mantienen en comisarías ante la ausencia de plazas penitenciarias. Las autoridades provinciales estiman que esa situación podría revertirse en dos años, plazo en el que está prevista la entrada en servicio de ese nuevo complejo peniten-

ciario, que se edificará en Piñero, en forma lindera con la actual Unidad Penal N°11.

Esaconstrucción permitirá, según el proyecto del gobierno santafesino, el alojamiento de 1152 reclusos en celdas individuales. El concepto será tomar esa cárcel como cuatro minipenales, que tendrán sus propios módulos y centro de comando ycontrol. El doble muro exterior que contendrá todo el complejo será vigilado desde 24 torres. El refuerzo de la seguridad perimetral no es menor, ya que es cercano el antecedente de la fuga ocurrida en la actual cárcel de Piñero en 2021. Hace pocos días se definieron las condenas de hasta nueve años para los evadidos y el grupo de apoyo externo.

"Vaaser uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad en América Latina", aseguró el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, al presentar el plan del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil.

Ese funcionario participó el pasado lunes en Mendoza, junto a sus pares de todas las provincias, de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde el Gobierno estuvo representado por la ministra Bullrich, y los ministro de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En ese encuentro, la funcionaria nacional planteó que el Servicio Penitenciario Federal está

a disposición de las provincias que necesiten derivar presos especialmente conflictivos, cuya salida del distrito donde están sus bandas podrían colaborar en la reducción de niveles de violencia.

"Cualquier provincia que tenga ese tipo de detenidos que generan un problema de dominio en la cárcel provincial, el Servicio Penitenciario Federal y nuestra Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios –a cargo de Julián Curi-están dispuestos a llevarse a esos presos a los sistemas de alto riesgo para sacarles el poder, no permitirles el uso del dinero, ni que sigan utilizando teléfonos y las familias o a los amigos que los van a visitar. Aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir", dijo Bullrich a los ministros provinciales de Seguridad.

Más allá de ese ofrecimiento de asistencia federal, el caso de Santa Fe es particularmente complejo, especialmente en Rosario. La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, precisó que en esa provincia "hay casi 600 internos de altoperfil, pero el número viene creciendo de manera exponencial".

Si bien los principales jefes de las organizaciones criminales, como Ariel "Guille" Cantero y su archienemigo Esteban Alvarado, están bajo el sistema de aislamiento en las cárceles federales de Marcos

Paz v Ezeiza, la mayoría de la segunda línea de esos clanes, quienes manejan efectivamente territorios de venta de drogas, se encuentra en penales provinciales porque fueron condenados -o se encuentran procesados- en causas de homicidios, balaceras, lesiones o extorsiones en las que interviene la Justicia santafesina. La magnitud del problema rosarino llevó a Pullaro a optar por la construcción de cárceles.

En ese nuevo centro de reclusión ingresarán "aquellos reclusos que forman parte, principalmente, de organizaciones narcocriminales o quienes generan extorsiones, que tengan que ver con bandas que se encuentran activas y aún dan órdenes hacia afuera, y que tienen recursos económicos y humanos para continuar su gesta delictiva", explicó la subsecretaria Masneri.

El gobierno provincial, por lo pronto, intensificó este año el control interno del actual penal de Piñero. En esa cárcel preparada para alojar a 1452 internos hay una sobrepoblación de alrededor del 40 por ciento, situación que transformó en una medida estratégica la construcción de un nuevo complejo penitenciario.

A esa medida de presión con requisas más intensivas en los pabellones se sumó la presencia de fuerzas federales en operativos de vigilancia focalizados en los barrios con mayores índices de violencia. Esa presión conjunta parece haber dado buenos resultados iniciales, con disminución en esos sectores de 68 por ciento de los homicidios en relación con el año pasado y una caída de 57 por ciento del total de asesinatos en la ciudad, según las cifras oficiales.

### El proyecto federal

La sobrepoblación carcelaria es un grave problema en Santa Fe, al igual que en los penales federales, un problema representado no solo por las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad, sino, fundamentalmente, por su implicancia en el delito cotidiano: a menos plazas en las unidades penitenciarias, más excarcelaciones para mantener compensado el sistema. Se abre así la llamada "puerta giratoria" y llegan sus efectos a las calles por la reiterancia de hechos cometidos por aquellos que, pese a estar imputados en varios expedientes, seguían en libertad.

Para empezar a dar respuesta frente a la "emergencia penitenciaria", el Ministerio de Seguridad tomó la decisión de construir dos grandes cárceles de gestión privada. El sector privado se hará cargo de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higieney limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas carceles. La vigilancia del perímetro y de los presos seguirá en manos del Estado.

Está proyectado que un penal contará con 1800 plazas y será edificado en terrenos federales en el interior del país, mientras que el otro estará ubicado en el predio penitenciario de Ezeiza y sus proyectadas 3200 camas lo convertirán en la cárcel más grande la Argentina. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

### Sepelios y Participaciones

ALLENDE, Luis Maria, q.e.p.d. - Fernando y Silvina Amaral, Federico y Ana Pezet, Alejandro y Luz Busto, Daniel y Dolores Morgan, Mercedes Amaral, Stevie y Teresa Bryans, Gonzalo y Chivi Madero e hijos acompañan a Diego y Pilar, a sus hijos y a todos los Allende con mucho cariño y oraciones.

ALONSO de ARAMBURU, Isabel María, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 5-6-2024. -Su hijo Jorge Gómez Andrade, sus nietos María y Jorgito y sus bisnietos Guille, Juani, Feli, Trini, Fermi y Amalia, participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

BALLESTRASSE de OTERO, Ana María, q.e.p.d. - El equipo Exponenciar S.A. participa su fallecimiento y acompaña a Mariana y familia en este triste y doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

BONOMO, Teresa Lucia Sardi de. - Adriana y Jorge Girotti lamentan su fallecimiento y acompañan a Alícia, Juan y toda la querida familia Bonomo en este triste momento.

BOUCHER, Claudia. - Abrazamos a Sofi y Ramón en este momento de profunda tristeza y acompañamos a toda su familia en la partida de Claudia. Matías y Milán Grebenar.

CALDERÓN, Horacio, q.e.p.d. - Alejandra Hurtig envia con tristeza sus condolencias a la familia.

COUTINHO, Edgar Iván, falleció el 5-6-2024. - Sus hijos Martin, Pablo y Maria Fernanda; sus hijos políticos Adriana Luraschi, Alicia Sáliche y Javier González Costa, y sus nietos Maria Sol, Federico, Maria Lucia, Alejo y Tomás lo despiden con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

DECKER, Susana Mandry de, q.e.p.d. - Tus nietos Gonzalo Binello y Vicky Asorey (a.), tus bisnietas Fran y Oli (as.) te despiden con grandes recuerdos en Tatu (Te vamos a extrañar Tana!.

DECKER, Susana Mandry de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Juan Pedro Merbilhaa y Sonia Decker de Merbilhaa y familia abrazan a Willy, Viviana, Patricia y sus familias, despidiendo a Susana con inmenso cariño.

DECKER, Susana Mandry de. q.e.p.d. - Rubén y Adriana Asorey, hijos e hijos políticos y nietos despiden a Susana con tristeza y acompañan a Vivi y Pato y familia en estos momentos.

DECKER, Susana Mandry de, q.e.p.d. - María Martha Arzeno de Decker abraza a Willy y a toda su familia con cariño.

DECKER, Susana Mandry de. q.e.p.d. - Maria Inés y Orlando Ferreres participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DECKER, Susana Mandry de. - Matilde Acevedo despide con mucho cariño a su gran amiga Susana.

de ZAVALETA, María Elena. - Sus hermanos Chulo y Nena de Zavaleta, hijos y nietos la despiden con mucha tristeza.

DRAGOBETZKY, Teodoro. -Despedimos con profundo dolor al Tio Bubi y acompañamos a Irene, Gaby, Adela y Debora Dragobetzky en este doloroso momento. Su familia que los quiere, Betty, Jaime, Raquel, Diego y Diana Gomel.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Jorge. Siempre se portó como un lord con los Gurmendi, brindándonos su cariño y apoyo incondicional, en especial con Alexis. Acompañamos a Regina y sus hijos, y rezamos en su memoria.

ESPONDA, Jorge. - Despedimos con tristeza a nuestro querido amigo y acompañamos con cariño a Regina e hijos. Juan y Verónica Cornejo.

ESPONDA, Jorge. - Miriam y el grupo de música acompañan a Regina en este triste momento.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Maria Fábregas y Dickie O' Farrell despiden con tristeza a su querido amigo Jorge y acompañan a Regina, Angie y familia con mucho cariño.

ESPONDA, Jorge. - Susana A. de Moliné O'Connor, sus hijos Eduardo y Dolores y Cecilia y nietos despiden a Jorge y acompañan a Regina y todos los Esponda con gran cariño.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - Te despedimos con cariño entrañable querido amigo y abrazamos a Regina y los chicos. Luis y Laura Ugarte.

ESPONDA, Jorge. - Cecilia y Willie Fox lo despiden con cariño y acompañan a Regina en este triste momento.

ESPONDA, Jorge. - Eduardo y Florencia Quinterno guardan los más lindos recuerdos de Jorge y acompañan a la familia Esponda con mucho cari-

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Sonia Mackinlay y Eduardo Riganti te despiden con mucho cariño y abrazan a Regi y familia.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Daniel Sanjurjo y Elizabeth Comber Carreras despiden a Jorge con mucho cariño y acompañan a Regina e hijos en este triste momento.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. - El directorio y los socios de Club de Campo los Pingüinos lamentan profundamente el fallecimiento de uno de sus fundadores, Jorge Esponda, y se unen a su familia en este momento de dolor.

ESPONDA, Jorge, q.e.p.d. -Fernando González y familia acompañan a Wences y familia en este triste momento.

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos Alberto. - Su esposa Graciela, sus hijas, yernos y nietos ruegan una oración en su memo-

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - Todo el equipo de Corral de Guardia despide con gran pena a un referente de la raza brangus y un amigo de tantos años. Ruega una oración en su memoria.

FERNANDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - Iván L O'Farrell SRL, sus colaboradores y representantes despiden al querido Carlos y acompañan a su gran familia con mucha tristeza.

FERNANDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - Pancho O'Farrell despide con mucha tristeza al querido Geronte, muchos años Brangus y de amistad compartidos, un abrazo a toda su gran familia.

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos. El presidente del directorio de Estancias y Cabaña Las Lilas SA y todo el personal participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

FERNANDEZ PAZOS, Carlos. q.e.p.d. - Maria Freije, Martin Scala y Flia, agradecidos de haber compartido gran parte de la vida con el entrañable Carlos y disfrutado de tantos momentos de alegría, acompañamos con mucho cariño a Graciela y su querida familia.

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - Martin Goldstein, Graciela Zito de Goldstein; sus hijos Pedro, Santiago y Agustina Frontini y sus nietas Juana y Violeta Goldstein participan con enorme tristeza el fallecimiento del querido Carlos y acompañan con cariño a Graciela, Victoria, Loli, Rosario y Mercedes. Nos quedan muy lindos recuerdos de tantas horas compartidas.

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Brangus, su comisión directiva, sus compañeros, criadores y socios participan con enorme tristeza su fallecimiento. Carlos ha sido desde siempre un pilar fundamental en la historia de la raza. Acompañamos a su mujer Graciela, sus hijas Victoria, Dolores, Rosario y Mercedes, sus familias y sus nietos, con el mismo cariño que todos sentimos por el querido Car-

FERNÁNDEZ PAZOS, Carlos, q.e.p.d. - Las Tres Cruces S.A., su directorio y personal participan con mucha pena el fallecimiento de quien fuera figura fundamental del Brangus. Excelente profesional, inspector, docente y amigo de todos. Nuestro cariño a toda su fami-

GARCÍA LABORDE, Fernando. - Negro, con profunda pena e inmenso amor te despedimos agradeciendo tu vida. Andrea Tizado y Juan Martín, Agustina, Marcos, Sofía, Maria y Manuel García Laborde.

GARCIA LABORDE, Fernando. - Elaine y Horacio Gaviña lo recuerdan con mucho cariño y acompañan a su familia con sus oraciones.

GARCIA LABORDE, Fernando, Dr., q.e.p.d. - Claudio Del Bene y Beatriz Lahusen de Del Bene lamentan profundamente su fallecimiento y acompafian a la familia en este triste momento.

HUDSON, Tomás N. - Stanley y Rosa Martha y sus hijos despiden a su amigo con cariño.

HUDSON, Tomás Neville, OBE, q.e.p.d., 4-6-2024. - La comisión directiva de St George's College y el comité ejecutivo de la Fundación Educacional San Jorge participan con pesar el fallecimiento de su ex alumno, camada 1950, trustee y ex miembro del directorio de ambas instituciones. Acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su querida memoria.

MANDRY, Susana Magdalena, q.e.p.d. - Su esposo Guillermo Angel Decker, sus hijos Viviana y Sergio Binello, Patricia y Maco Cordeu; sus nietos Gonzalo, Santiago y Delfina Binello, Napoleón, Cristiana y Facundo Cordeu y sus catorce bisnietos y toda su gran familia. Siempre te tendremos presente y te extrañaremos muchisimo. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

MANSILLA, Guillermo. q.e.p.d., fallecio el 6-6-2024. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, ADEE-RA, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de San Nicolás. Se ruega una ora-

ción en su memoria.

OTERO, Ana. - Julia Graffigna de Camargo e hijos acompañamos con nuestras oraciones a Juan, Mechi y nietos.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Sus primas Silvia, Ercilia y Ana Ungaro Otamendi acompañan a Maitusa con cariño.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Mecha y Luciano Miguens y sus hijos Lucho y Xime Reto, Sole y Momo Dupont y Juanchi y Sofi Silveyra, con profunda tristeza y enorme cariño, abrazan a Maitusa, Perico, María Teresa y Flias.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - El consorcio de Montevideo 1664 acompaña a Maitusa y su familia en este triste momento.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Cantabria S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Familia Balza acompaña a Maria Teresa Otamendi y familia en este doloroso momento.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Mirtha y Luis Bertorelli despiden a Pedro y acompañan a Maria Teresa Otamendi y familia en este momento de dolor.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - 6-6-2024. - Alvaro de Arce, Carmen Fernández Odriozola, Alvaro y Juan Pablo acompañan a Maitusa María Teresa y Pedro en este triste momento y ruegan una oración en su nombre.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Querida Maitusa, Luz y Andrés, M. Marta y Luis, Mercedes y Enrique, M. Susana y Martín, Silvina y José Luis y Maria y Richy lo despedimos con tristeza y te acompañamos muy de cerca.

REGGI. Pedro. - Alberto Balparda, hijas y nietos acompañan con tristeza a Maitusa y familia.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Cristina y Emilio Pereyra Iraola acompañan a Maitusa y familia con mucho cariño.

REGGI, Pedro, q.e.p.d. - Fernanda y Jorge Vicien acompañan a Maitusa, Perico y Maria Teresa con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

VICENTE, Gabriel Claudio José. - Gabu, te despedimos con mucho amor y te vamos a extrañar demasiado. Delia, Aye y Lupa, Martu y Ari, Tomi y Belu, Yani, Nacho, Nati, Oli, Bauti y Jachu.

VIDELA, José María. - El directorio y personal de Falabella y Corsi Inversora SA participan con profundo pesar su fallecimiento y expresan sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este dificil momento. Que en paz descanses querido José y que brille para vos la luz que no tiene fin.

Recordatorios

DEFELICE, Noemi Emma, falleció el 7-6-2023. - A un año de tu partida, Guillermo y Mana, y tus nietos Pedro y Alejo, te recuerdan con mucho cariño y ruegan una oración en tu memoria.

SONSCHEIN, Nicolás Adrián, Emb., q.e.p.d. - A 20 años de tu partida, vives en mi con profundo amor y admiración. Alma con alma. Tu mujer Alicia (a.).

28 | SEGURIDAD

# Anunciaron el refuerzo de la vigilancia en plazas y parques porteños

**OPERATIVO.** Serán desplegados policías con un centenar de cuatriciclos y se instalarán cámaras para vigilancia nocturna

El gobierno porteño anunció que será reforzada la vigilancia en las plazas, en procura de evitar uno de los delitos que impactan en esos espacios públicos: el robo de celulares. Para intensificar la vigilancia, se utilizarán un centenar de cuatriciclos, que permitirán una mayor flexibilidad en el movimiento de los uniformados en esas zonas.

Esos vehículos serán utilizados, especialmente, en los Bosques de Palermo y en los parques Chacabuco y Avellaneda, ya que los cuatriciclos otorgarán agilidad en las tareas de vigilancia en áreas verdes de grandes dimensiones.

Además, serán instaladas 198 cámaras de videovigilancia que tendrán la capacidad de captar imágenes infrarrojas, por lo que los operadores de los centros de monitoreo contarán con una herramienta muy precisa para seguir durante la noche a sospechosos en parques y plazas.

"Desde que comenzamos nuestra gestión, Parque Seguros es una política central de nuestra gestión. El objetivo es dar más seguridad a los vecinos en plazas, plazoletas, parques y grandes espacios verdes que tiene la ciudad", explicó el jefe de gobierno, Jorge Macri, en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el barrio de Chacarita.

El gobierno de la ciudad informó que "simultáneamente se seguirán reforzando las otras medidas del programa Parques Seguros que ya están en plena ejecución, como la instalación de los tótems de alerta temprana al 911, ubicados en lugares estratégicos para que los vecinos puedan dar aviso rápidamente sobre cualquier incidente".



Macri, junto con los ministros Wolff y Baistrocchi Gobierno de La Ciudad

Y se indicó que ya están funcionando los primeros 10 de esos puntos en los que se podrá tener conexión directa con los centros de monitoreo. Esos llamados tótems de alerta fueron ubicados, en principio, en Barrancas de Belgrano y en la Plazoleta Nueva Pompeya. Las autoridades porteñas aseguraron que este año se completará la colocación de esas unidades, que sumarán 200 distribuidas en toda la ciudad.

"Nos tomamos la seguridad muy en serio. Ante la preocupación de los vecinos no nos hacemos los distraídos y empezamos con esta política de cuidar a los vecinos. No nos peleamos con la percepción de la gente, hacemos cosas para transformar la realidad", remarcó el jefe del gobierno porteño, quien en la presentación del refuerzo de seguridad en los espacios verdes estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Waldo Wolff, y de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, entre otras autoridades.

Se anunció, además, que "se iluminaron y repotenciaron 88 plazas, plazoletas y parques y en los próximos meses van a tener el mismo sistema otros 50 espacios".

"Todos los lugares al aire libre que son punto de encuentro para compartir actividades tienen que ser lugares seguros de día y de noche. Estamos trabajando en el marco de una política integral de seguridad que venimos implementando desde que llegamos a la gestión", aseguró Macri al presentar el plan de seguridad. •

# Continuará detenida la joven conocida como "la Toretto"

LA PLATA. Dictaron la prisión preventiva para Felicitas Alvite, de 21 años

Gabriel Di Nicola

Felicitas Alvite, conocida como "la Toretto" platense, continuará detenida. La jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de la joven de 21 años detenida por arrollar y matar a un motociclista en La Plata y, como solicitó el Ministerio Público Fiscal, le dictó la prisión preventiva al considerar que existen "riesgos procesales".

Asílo informaron LA NACION fuentes que con acceso al expediente. En el fallo, la jueza Garmendia sostuvo que "sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la edad de la imputada, su arraigo, su situación familiar, la ausencia de antecedentes penales y, en especial, el estado procesal en que se encuentra la presente investigación, entiendo oportuno iniciar una incidencia de personalidad de Alvite a fin de evaluar en un futuro una medida menos gravosa a la impuesta en esta resolución" de prisión preventiva.

"El conducir 3000 metros en 2 minutos y 10 segundos, a una velocidad promedio de 83 km/h, cruzando 6 semáforos en rojo, en horario nocturno, en una de las principales avenidas de la ciudad, en una zona céntrica con alto tránsito de rodados y transeúntes, yvehículos estacionados, accionar este que únicamente el siniestro detuvo, resulta por demás demostrativo que la encausada sabía y conocía el resultado lesivo que con su comportamiento podía provocar, se conformó con ello y prosiguió con su accionar, dejando librado al azar o a una eventualidad (por ejemplo, que nadie se cruce en su camino), que dicho resultado no se concrete", explicó la jueza Garmendia en su fallo.

Tras la resolución de la jueza Garmendia, los abogados Flavio Gliemmo y Santiago M. Irisarri, a cargo la defensa de Alvite, solicitaron que se dicte el arresto domiciliario. "Debe tenerse en consideración el comportamiento de nuestra asistida luego de producido el hecho, los certificados médicos obrantes en autos, los ataques de pánico reiterados y que, una vez firme la orden de detención, se presentó de forma inmediata ante la DDI a fin de que se haga efectiva la cautela", sostuvieron los abogados defensores.

Según la acusación del fiscal Fernando Padován, Alvite, que se hacía llamar "La Toretto", en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y la conductora de un Peugeot negro circulaban en exceso de velocidad y de manera temeraria "a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad", eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

Era la madrugada del 12 de abril pasado cuando, en la esquina de 13 y 532, de La Plata, Alvite, que conducía un VW Gol Trend de un amigo, cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto. •

# Un doble femicidio conmociona a Corrientes

9

Años

Era la edad de Aitana Fernández, que fue estrangulada en su vivienda, en la localidad correntina de Monte Caseros; su hermana Maricel, de 22 años, fue asesinada a puñaladas

VIOLENCIA DE GENERO. Un doble femicidio conmocionó a la localidad correntina de Monte Caseros, donde fueron asesinadas una mujer de 22 años y su hermana de 9. La policía busca como sospechoso a un amigo de la mayor de las víctimas, que habría sido visto mientras dejaba la escena del crimen, registrado el pasado martes. El informe forense determinó que el cuerpo de Maricel Fernández presentaba golpes y dos puñaladas. En forma preliminar estaría descartado un ataque sexual. En tanto, su hermana menor, Aitana Fernández, fue estrangulada con el cinto de tela de su guardapolvo y fue la primera víctima, ya que esa prenda no tenía manchas de sangre, que sí quedaron por toda la casa.

El doble crimen fue descubierto por la pareja de la joven, un hombre de 24 años que llegó alrededor de las 18.30 a su humilde vivienda en la localidad de Parada Acuña. Relató a los investigadores que antes de ingresar en la casa observó que el sospechoso, identificado como Antonio Villalba, de 41 años, había dejado el lugar del hecho. Al entrar, el peón rural encontró los cuerpos de su novia y de la hermana de esta.

El fiscal Federico Gutiérrez encabeza la intensa búsqueda del prófugo. ●

# Mataron a un vecino al intentar huir de la policía

Persecución

Los delincuentes eran seguidos por cuatro patrulleros de la policía bonaerense cuando embistieron mortalmente a un hombre de 40 LANÚS. Dos ladrones que huían tras un asalto a bordo de una camioneta atropellaron y arrastraron casi una cuadra a un hombre de 40 años en Lanús. La víctima murió en el acto. Los delincuentes, finalmente, fueron detenidos al cabo de una persecución.

Fuentes de la municipalidad de Lanús confirmaron que el hecho ocurrió anteayer, a las 19, cuando cuatro patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires seguían a dos delincuentes que escapaban a alta velocidad en una Volkswagen Amarok. En pleno barrio de Villa Obrera, en Lanús Este, la camioneta embistió a Esteban José Pereyra en Ituzaingó al 2600, cuando caminaba y escuchaba música en sus auriculares. La víctima fue arrastrada unos 70 metros hasta que se desenganchó de las ruedas, fue arrollada y quedó en medio de la calzada, ya sin vida.

Los delincuentes abandonaron la camioneta en el barrio Los Ceibos, en la localidad de Monte Chingolo, en Lanús. Ese vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo de la comisaría 8ª de Lomas de Zamora. Finalmente, fueron detenidos Lionel Tiago Elías Rión, de 18 años, y Emiliano Alex Madera, de 22 años. •

# Confirmaron la imputación contra nueve militares



MATÍAS CHIRINO VÍCTIMA

Asesinato: el subteniente murió durante una fiesta de "bautismo" por su ingreso en el Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres; serán juzgados nueve militares

HOMICIDIO SIMPLE. A poco del inicio del juicio por el crimen del subteniente Matías Chirino en el marco de una fiesta "de bautismo" por su ingreso en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la acusación por "homicidio simple" para los militares imputados por la muerte. El Juzgado Federal de Paso de los Libres envió a juicio en diciembre a nueve integrantes del Ejército Argentino acusados por la muerte de Chirino ocurrida en junio de 2022. De ese grupo, siete fueron señalados como coautores y otros dos, como partícipes secundarios.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, consideró a Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista coautores del delito de "homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Chirino y de "abuso de autoridad" en perjuicio de otros dos subtenientes que también fueron sometidos al brutal "bautismo". Además, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico fueron imputados como partícipes secundarios de ambos delitos. •

LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

FRASES. La definición de Cristina Kirchner que mostró sus diferencias con Alberto Fernández tal vez sea su mayor aporte para comprender la decadencia de la política argentina, de la que es en gran parte responsable

# La era de los "funcionarios que no funcionan"

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

ayfrasesquedefinen épocas. "Hay que pasar el invierno". por ejemplo, fue inmortalizada por Alvaro Alsogaray en un discursoque dio siendo ministro de Economía en 1959. "No le da el cuero", supuso Lanusse en relación con Perón en julio de 1972, influido por partes médicos confusos y lo que hoy llamaríamos fake news respecto de la salud del General. "Esos estúpidos imberbes", replicó el propio Perón sobre los Montoneros aquel 1º de mayo de 1974 desde el balcón de la Casa Rosada. "El que apuesta al dólar pierde", afirmó Lorenzo Sigaut en 1981, en plena corrida cambiaria. El mismo año, Leopoldo Fortunato Galtieri había declarado: "Las urnas están bien guardadas". A menudo, los actores políticos confunden el deseo con el análisis. "No supe, no pude, no quise", confesó, sincero y autocrítico, Raúl Alfonsín en 1991. "Poder estener impunidad", dijo Alfredo Yabrán en un polémico reportaje en 1997. "El que depositó dólares recibirá dólares", fue la fallida promesa de Eduardo Duhalde ante la Asamblea Legislativa en los albores de 2002. "Mivoto es no positivo", perpetuó Julio Cobos en pleno conflicto con el campo en 2008. Pues bien, hacedemasiadotiempoquevivimos en la era de los "funcionarios que no funcionan", esa ácida definición de CFK de octubre de 2020 con la que blanqueó sus profundas diferencias con su compañero de fórmula, Alberto Fernández. Tal vez se trate de la principal contribución de la expresidenta a nuestra comprensión de la triste decadencia de la política argentina, de la que es en buena parte responsable.

"Es historia", afirmó Javier Milei el martes de esta semana en relación con Nicolás Posse, su amigo, excompañero de trabajo, ladero cuando nadie pensaba que el hoy presidente tenía chances de ganar la elección del año pasado y ahora exjefe de Gabinete de Ministros. Aparecen profundos interrogantes respecto de las causas efectivas de surápido ocaso y eventual reemplazo por el exministro del Interior Guillermo Francos. Pero algo es seguro: le cabe el conceptode "funcionario que no funciona", al menos para la ahora ampliada mesa política de Milei, integrada por su hermana Karina, Santiago Caputo y, en medio del escándalo que involucra a su cartera, la multirratificada Sandra Pettovello. El politólogo Pablo Salinas demostró que este gobierno ya se deshizo de 42 funcionarios de importancia: uno cada cinco días. La inestabilidad en cargos claves se ha convertido en una de las características centrales

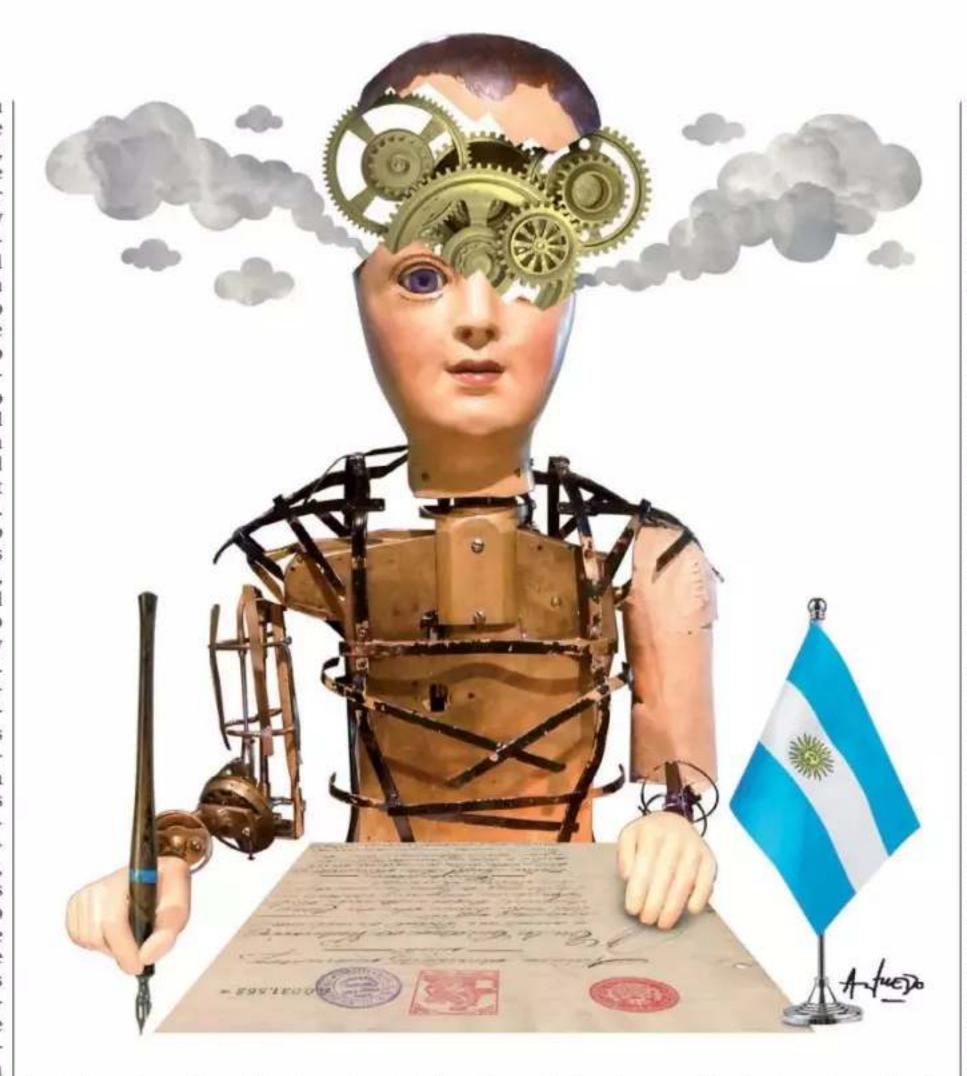

de este inusual experimento libertario, fruto, en general, de la improvisación, la falta de cuadros, las pujas internas, la mala coordinación y la inexperiencia.

En Por qué fracasan todos los gobiernos (Ateneo, 2018) argumentamos junto a Marcos Buscaglia que el mal funcionamiento de nuestras instituciones, incluido el aparato estatal, responde a un problema estructural, de largoplazoy muy dificil de remover. Las actuales reglas político-electorales, de funcionamiento y (des)control del Estado y de relaciones fiscales federales se conjugan para producir políticas públicas de pésima calidad e inestables y un Estado ineficiente y con altos niveles de corrupción. Así, los desatinos fiscales y monetarios son consecuencia de este diseño institucional perverso y de los comportamientos políticos que logeneran. Comointentar tapar el sol con la mano, priorizar la eliminación del déficit fiscal "a lo que dé", sin atender sus raíces más profundas, implicaría un error conceptual grave que sostendría los problemas

vigentes y hasta los multiplicaría. Eso es precisamente lo que pasa con el gobierno de Milei: muerto el perro, no se acabó la rabia.

Es cierto que la política usó al Estado como caja, como espacio para desarrollar estrategias de posicionamiento y crecimiento político y patrimonial personal, como un lugar para hacer negocios y para financiar proyectos electorales que también representan oportunidades de acumulación. Carecemos de planteles profesionales de funcionarios con formación y remuneración adecuadas, selección y ascensos por concurso o patrón definido de desarrollo de carreras. Por el contrario, predominanel amiguismo, el nepotismo, la discrecionalidad y la falta de transparencia y previsibilidad en la política de contratación. A esto se le suman demoras absurdas en la tramitación de expedientes y aun en los nombramientos, que a menudo alimentan el uso de atajos absurdos como la utilización de organismos internacionales para contratar personal o comprar insumos, como ocurriórecientemente con el escándalo que involucra al Ministerio de Capital Humanoya la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hasta hace poco desconocida para el grueso de la opinión pública. Esto no es novedoso, pero en los últimos años fue alcanzando el paroxismo, no solo a nivel nacional, sino, en especial, en los gobiernos provinciales y municipales en los que el empleo público creció mucho más que en el Estado federal. Hay, claro, empleados públicos calificados, "bolsones de eficiencia" dentro de un contexto catastrófico y esfuerzos notables que deben ser reconocidos. Pero son golondrinas que no hacen veranos.

Paralelamente, los partidos políticos carecen de espacios de formación de cuadros técnicos que puedan desempeñar eficazmente funciones de gobierno. Algunos cuentan con instituciones o think tanks, como la Fundación Alem, de la UCR; Pensar, de Pro, o el Instituto Hanna Arendt, de la Coalición Cívica. Pero no alcanza para nutrir a los gobiernos

de equipos en las distintas áreas, menos para conformar grupos interdisciplinarios. Al margen del sesgo actual hacia temas o visiones economicistas, carecemos de "comunidades epistémicas" o grupos de especialistas que promuevan debates, analicen experiencias comparadas y aporten ideas creativas para los múltiples problemas de la gestión, incluyendo carteras fundamentales como seguridad, desarrollo social, educación, medio ambiente o política exterior. No tenemos profesionales suficientes en la estructura del Estado que garanticen continuidad, ejecución y una dinámica apropiada en la administración de los asuntos públicos ni cuadros políticos preparados para tomar las decisiones correctas con ideas y programas innovadores. En buena medida, porque los ingresos son muy bajos. ¿Qué puede salir bien? Nada.

Circula en torno al Presidente la idea atractiva pero limitada de usar la inteligencia artificial para dar un "salto de rana" en materia de rediseñodel aparato estatal. No hay dudas de que una profunda reforma del Estado requiere la incorporación de tecnología de la información. Existen experiencias muy interesantes de las que se pueden extraer lecciones útiles, como Letonia. Asimismo, si la Argentina concretara su ingreso a la OCDE, deberá hacer un esfuerzo muy significativo en materia de innovación y transparencia en el sector público. Una modernización efectiva es condición necesaria para romper esta penosa dinámica de decadencia. Pero de ningún modo suficiente: el Estado siempre fue y sigue siendo en todos los países democráticos y desarrollados una estructura política con responsabilidades inalienables, como brindar los bienes públicos esenciales que, además, están garantizados por nuestra Constitución: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física y cuidado del medio ambiente.

Resulta imperioso romper los mecanismos de captación de rentas y cuasi rentas de las que se han apropiado pequeños grupos de supuestos empresarios, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y que han esclerotizado nuestra sociedad, usando el concepto que Mancur Olson desarrolló en su tamosa obra La lógica de la acción colectiva, publicada en 1965. Pero para eso hace falta un programa lógico, pragmático, realizable, sensato y consensuado que incorpore todas las herramientas tecnológicas posibles, pero que evite las utopías tecnocráticas y las teorías jamás llevadas a la práctica. Y equipos de gestión con la experiencia, la capacidad y el liderazgo para implementarlo. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Cáritas, contagiar esperanza

Sumemos nuestra contribución para que quienes más padecen tengan alguna posibilidad de acceder a un futuro mejor

añana y pasado mañana se realizará la Colecta Anual de Cáritas. En ese contexto, juntamente con el Observatorio de la Deuda Social Argentina, se presentó el informe Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza.

Monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas, recurrió una vez más a la analogía de la sangre, que es la primera en acudir a la herida, para referirse a esa presencia capilar de la institución. Ocuparse de los seres humanos es mucho más que brindar ayuda alimentaria. El desafio de la promoción humana conduce a programas de educación, primera infancia, trabajo, hábitat, integración de barrios populares, gestión de riesgos y emergencias, todas formas de un servicio concreto y cercano. Allí donde sea necesario, Cáritas sale al encuentro para mitigar los dolores de tanta gente.

Encontrarse con quien padece hambrees conocer el rostroy el nombre de cada uno del medio millón de personas a las que Cáritas llega con alimentos, estableciendo un vínculo y brindando espacios de contención a través de una extensa red de voluntarios. Una de cada cuatro personas en la Argentina no completa sus comidas en cantidad o calidad; cifra que se incrementa al 32% cuando se consideran niños y adolescentes de menos de 18 años, con un 15% de ellos que sufren privaciones severas. Cáritas y otros organismos ofrecen esquemas



alimentarios compensatorios, que posibilitan que el 50% de los menores de 18 años asistan a comedores, confoco especial también en mujeres embarazadas y niños de hasta 6 años, prioritarios por su vulnerabilidad en los primeros mil días de vida.

Los voluntarios también constituyen equipos para acompañar la escolaridad de jóvenes y adultos. Uno de cada cuatro niños de entre 3 y 5 años no concurre sistemáticamente a la escuela. Lo hacen mayoritariamente en la primaria, pero uno de cada 10 no concurre al secundario. Esto sin considerar los aprendizajes ni su conclusión, con un 35% de los jóvenes de 18 a 29 años que no terminaron el secundario.

Los programas de Economía Social y Solidaria abordan la realidad del desempleo y promueven el desarrollo integral brindando soluciones personales pero también comunitarias a través del apoyo a cooperativas, emprendedores con más de mil unidades productivas a nivel nacional. El trabajo es organizador de la familia y de la sociedad, destaca el informe, pero preocupa que el 32% de los trabajadores sean pobres, porcentaje que trepa a 50 cuando se mira el trabajo precarizado o no registrado. Los buenos programas de Cáritas tienden a balancear tamaño desequilibrio.

La droga anula las posibilidades de construir proyectos de vida. Con el crecimiento del narcotráfico, aumentan el delito y la violencia familiar. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8%, en 2021, al 31,3%, en 2023. El trabajo de los Hogares de Cristo y la Pastoral de Drogadependencia suma presencia en 250 centros barriales de todo el país para "recibir la vida como viene".

El lema de la colecta de este año es "Tu solidaridad es esperanza". No proponen esperar, sino creer que otra vida es posible. La presencia de Cáritas en tantos lugares y el acompañamiento que brinda se suman a la transparencia de la gestión y las prolijas rendiciones de cuentas. La realidad social, cada día más desafiante, con un deterioro de años, nos invita a ayudar a creer que el futuro puede ser mejor para quienes hoy la pasan tan mal. Sumemos nuestra contribución.

# Violencia sexual

participación de ONG de la Argentina (Aralma), Ecuador (Red de Sobrevivientes de Hispanoamérica) y el Reino Unido (Child Rights International Network) para exigir que los delitos de violencia sexual en la infancia no prescriban.

En nuestro país, hasta 2011, el abuso sexual integraba el conjunto de delitos cuyo término de prescripción oscilaba entre cuatro y doce años, según la figura jurídica que aplicara. Si una niña era abusada a los 7 años y ella decidía denunciar a los 18 años, el hecho no podía investigarse, pues el abuso sexual simple prescribía transcurridos cuatro años.

La llamada ley Piazza, impulsada por el diseñador que fue víctima de abusos en su infancia, modificó el cuestionado plazo en el Código Penal y fijó que el delito recién comenzaría a prescribir cuando la víctima cumpliera 18 años. La ley de respeto a los tiempos de la víctima, que rige actualmente, es de 2015. Si una víctima decide presentar una denuncia a los 30 años, recién en ese instante comenzará a correr el plazo de la prescripción. Como la ley no es de aplicación retroactiva, quienes su-

frieron abuso sexual antes de 2011 no pueden reclamar tomando estos cambios más recientes. Pero aun así muchos casos siguen llegando a los tribunales invocando el llamado derecho a la verdad, promoviendo la investigación de los hechos aun cuando no alcancen sanción. Según dónde se radique la denuncia, las situaciones pueden ser disímiles, planteándose inadmisibles desigualdades ante la ley.

El derecho penal debe aguardar el tiempo que una víctima requiera para efectivizar su denuncia. Las secuelas no prescriben. La revictimización por falta de justicia es demoledora, plantea Sonia Almada, especialista en violencias contra las infancias y directora de Aralma (IG y FB @somosaralma), institución creadora del movimiento A Nuestro Tiempo. Superar el miedo, la vergüenza, la manipulación de los pederastas, demanda años de elaboración y, para entonces, el crimen puede ya haber prescripto para las leyes.

A instancias de Aralma, aguardan tratamiento en la Cámara de Diputados tres proyectos de ley dirigidos a erradicar la violencia sexual contra bebés, niños, niñas y adolescentes; crear una comisión investigadora sobre estos crimenes en la Argentina y consolidar el 9 de agosto como el Día de Prevención y Solidaridad con los Sobrevivientes. Desde Change.org impulsan estas iniciativas.

El doloroso tema volvió a la agenda pública a partir del periodista rosarino que denunció por abuso sexual a su tío y a su padre. Desde la pantalla, Juan Pedro Aleart, de 36 años, compartió semanas atrás su terrible experiencia y cómo, a pesar de todas las pruebas, la barrera de la prescripción impidió que se avanzara con la investigación. Creíble, fundado pero prescripto, fue la inadmisible respuesta con la que se encontró luego del largo camino emocional recorrido.

Aleart afirma que "la prescripción es el refugio de los abusadores" y agrega que "es como darle el partido ganado al abusador sin siquiera tener que entrar en la cancha". Nuestros legisladores tienen en sus manos modificar esta situación aprobando los proyectos para que acceder a la Justicia deje de ser un complejo proceso. Por respeto a las víctimas, la reparación no puede esperar.

### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar [6]/lanacion

### Cinismo

El bloque del kirchnerismo y el del radicalismo están promoviendo una nueva ley jubilatoria, sin tomar en cuenta si las arcas del Estado pueden hacerle frente. Esto es de una hipocresía inadmisible: en 2010 Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil y cuando Macri sacó una ley superior a lo que existía le arrojaron al Congreso toneladas de piedras. El último gobierno nos perjudicó tremendamente a los jubilados y el último ministro de Economía usó fondos de la Anses para otros fines. No hay duda de que esta es una provocación para que el Presidente tenga que vetar la lev v ser objeto de más críticas.

¿Ahora se acuerdan de los jubilados, promoviendo marchas que no se han visto en años? ¡Qué cinismo! Denise N. de Gallagher denisepgallagher@hotmail.com

### Acuerdos

Señor Presidente, señores políticos, dirigentes: sin acuerdos nada conseguiremos. Enzo Armando Marotta enzomarotta@hotmail.com

### Engaños

Baudelaire nos enseñó que "el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe".

La postulación del juez Lijo para integrar la Corte me lleva a creer que el mayor engaño de la casta es hacernos creer que este gobierno la combate.

Daniel Zolezzi dezolezzi@gmail.com

### Tarifas

Las tarifas de electricidad y gas se incrementarán más del 100% de su actual valor y a partir de julio lo harán sobre la base de la inflación. Son servicios necesarios y de empresas de los cuales no podemos librarnos. Al no tener competencia en el mercado, somos cautivos de ellas, ya que existe un solo proveedor de energía eléctrica y de gas por zona. Pregunto, ¿los haberes y jubilaciones también aumentarán del mismo modo que los servicios de electricidad

y gas? Ricardo Albanese DNI14.007.801

### Imprescindible centro

Es necesario recomponer de inmediato un centro político honesto y racional. Nuestro país exhibe en la actualidad a dos populismos, uno derrotado y en crisis y el otro que gobierna con acciones, relaciones y políticas de las que lo menos que puede decirse es que resultan incomprensibles y a veces inaceptables. No debe la sociedad argen-

tina debatirse entre esos populismos, sino tratar de encontrar un centro que agrupe con racionalidad a los que creen en la defensa de la institucionalidad y en la vigencia de la justicia con libertad. Fracasado a nivel nacional JxC, hay que generar nuevos consensos v coincidencias básicas que eliminen enfrentamientos estériles y muy perjudiciales. Esa deberá ser la principal tarea para los demócratas de nuestro tiempo actual.

Juan Antonio Portesi juanchoportesi@yahoo.com.ar

### El caso Patrault

Continuando con la saga de sentencias judiciales escandalosas, es inevitable referir el caso del agente Vicente Patrault. Hasta el 24 de marzo de 1976, se alojaba a delincuentes comunes en calabozos de la comisaría 5ª de La Plata. siendo encargados de su atención personal subalterno uniformado y con el nombre a la vista, encargado de vigilarlos, alcanzarles la comida, llevarlos al baño, etc. A partir de esa fecha les informaron que también se alojarían en el lugar detenidos a disposición de autoridades militares, sin otra explicación. Cuando empezaron los juicios "de lesa" fueron fácilmente identificados y llevados a juicio oral en la causa Nº 2955, donde sus acusadores refirieron que recibían buen trato de sus carceleros. Así fue el caso del agente Vicente Patrault, a quien cinco subversivas, que habían estado alojadas en el lugar hasta su liberación, dijeron que "el Tío", como ellas le decían, las trataba bien porque les dejaba abierta la puerta del calabozo para que corriera aire; les permitía que cerraran la del baño cuando hacían sus necesidades; les trajo co-

### En la Red

### FACEBOOK co.la atonci

Crece la atención en guardías de hospitales y clínicas por los virus respiratorios



"Recomiendo salir con mascarilla si uno está enfermo, por respeto y para no contagiar a otros, y personas con inmunodeficiencias"

Josselim Tomas

"Si uno está enfermo lo recomendable es que no salga" Ana Cristina Patriossi

OPINIÓN 31 LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

mida de su casa; avisó a la familia de una de ellas que estaba detenida, y a otra le permitió reunirse con su marido detenido en el pabellón de varones. El Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el exjuez Carlos Rozansky secundado por los jueces Falcone y Portela, el 23 de marzo de 2013 condenó a Vicente Patrault a prisión perpetua, pese a que no había participado de secuestros, interrogatorios, torturas ni desapariciones. Estos jueces (¿jueces?) responsabilizaron a este humilde servidor público de educación primaria incompleta por no haber renunciado y denunciado la detención de personas sin intervención judicial. Pese a ser una auténtica canallada judicial, la condena del "Tio" fue confirmada por los jueces (¿?) Figueroa, Barroetaveña y Petrone de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Vicente Patrault falleció en prisión.

### Atraso

**Enrique Munilla** 

DNI 4.433.538

Siempre aproveché mis vacaciones para recorrer nuestro hermoso país. Retirado después de 45 años de trabajo, por primera vez viajé a Europa. Me encantó conocer su historia, sus museos, otros estilos de vida. Ciudades ordenadas. autopistas por doquier, lindos paisajes, etc. Viajando en los trenes europeos tomé conciencia del gran atraso que tenemos. Trenes limpios, puntuales, calefaccionados, con pantallas con información sobre la velocidad y la temperatura, con pasajeros conectados utilizando sus laptops. En fin, otro mundo. Me llamó la atención el comportamiento de los pasajeros, respetándose mutuamente al bajar o subir de los vagones. Disfruté de un viaje inolvidable, pero al recordar a mi querido país sufrí una profunda angustia. La pregunta inevitable fue: ¿qué nos pasó?, ¿por qué tanto atraso?, ¿cómo puede ser que aquí añore el funcionamiento de los trenes de mi niñez. con sus vagones limpios, cuidados y sus guardas uniformados? Tenemos un país con carac-

terísticas y geografías extraordinarias, Dios quiera que las futuras generaciones alcancen esa modernidad y ese orden. Serán necesarios mucho trabajo, educación y honestidad. Aníbal Eduardo Piñeyro DNI12.767.244

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

7 DE JUNIO

# ¿Habrá muerto el periodismo?

Carlos M. Reymundo Roberts

-LA NACION-

lberto Laya fue un extraordinario periodista de LA A NACION, que murió hace casi 30 años. Jefe de Deportes durante décadas, pluma exquisita, maestro de generaciones de periodistas, era un tipo muy singular. Por de pronto, trabajaba los 7 días de la semana. No firmaba con su nombre, sino con un seudónimo: "Olímpico". Alberto tenía un humor cáustico, corrosivo. Cuando, ya bien entrado en años, le decían: "Hola, Alberto, cómo anda", él contestaba: "No me lo explico".

El "Jefe" -así lo llamábamos-tenía muchas frases célebres. Una de sus preferidas, al encontrar errores en LA NACION o en otros diarios, era esta: "El periodismo ha muerto". Lo decía un poco en bromay un poco en serio. Así se tituló también la nota necrológica el día siguiente de su muerte, en agosto de 1996: "El periodismo ha muerto". Como que el mejor periodismo se iba con él.

También hoy, cada tanto, se oye a algún viejo periodista rezongar más o menos en los mismos términos: "Periodismo era el de antes".

¿Es así? ¿Se ha muerto el buen periodismo? Muy lejos de eso.

Es cierto que muchas cosas han cambiado en nuestra profesión, mal llamada, por algunos, "oficio". Antes trabajábamos en un diario o revista, agencia de noticias, radio, televisión, y hoy casi todos los medios son, somos, multiplataforma. Antes, nuestro público eran los lectores, oyentes o televidentes, casi como universos distintos: hoy hablamos de audiencias, más amplias y diversificadas. Antes teníamos tiempo, divino tesoro; hoy, el flujo permanente de información, las 24 horas, obliga a las redacciones a no parar nunca, a estar siempre alertas.

Antes, nuestro trabajo era más acotado y uniforme. Hay que decir-



lo: era más fácil. El control de calidad de los materiales implicaba pasar por varios filtros, fabulosa red de contención. Hoy, los desafíos de la inmediatez y de la productividad se han vuelto tiranos y llevan irremediablemente a aligerar los procesos.

profesión vivimos momentos críticos. La era digital puso los fundamentos patas para arriba. Estalló nuestro modelo de negocios (basado en circulación y publicidad), la forma en que nos organizamos y trabajamos, la forma en que nos pensamos, los productos que hacemos y los hábitos de consumo de información de las audiencias a las que nos dirigimos. En manos de la webydelas redes sociales (yahora de la inteligencia artificial) hemos

perdido la exclusividad en la búsqueda, producción y transmisión de noticias. Ese activo crucial nos pertenecía, y ahora, como suele afirmarse, se ha democratizado. Cualquiera es periodista, analista, opinator, aunque apenas sea un divulgador, un fabulador o un Es innegable, además, que en la troll. Uno de los mayores expertos en medios del país, de formación periodística, confió hace poco: "Yo me informo básicamente en Twitter".

> Reconozcámoslo: en el ecosistema informativo apenas somos un jugador más.

> ¿Cómo se hace periodismo, buen periodismo, en ese contexto?

Increíble: la fórmula no ha cambiado. Hoy, igual que antes, se trata de abrazar la realidad para desentrañarla y después contarla. Se tra-

ta de ser rabiosamente curiosos. un poquito escépticos, un muchito insistentes, tener buenas fuentes, hacer un pacto de sangre con la verdad.

También es importante amar las formas; si amamos la información, presentémosla de manera atractiva, prolija, sencilla, bien trabajada, bien corregida. Lo sabemos: el platoque servimos debe entrar primero por los ojos.

Podemos preguntarnos si todavía hay lugar para hacer ese tipo de periodismo. ¿Dónde se hace? ¿Quién lo hace?

Perdón, pero voy a mirar nuestro ombligo. Solo un ejemplo: "A fondo", en LA NACION, es un espacio dedicado a la profundización de los temas más sensibles de la actualidad del país y del mundo. No es una nota: es una producción de enorme calidad, pensada fundamentalmente para la plataforma digital y que suele incluir audios, videos y formatos interactivos. Intervienen todas las secciones en coordinación con los equipos de diseño, data, programación, arte y fotografía. Es un verdadero trabajo en equipo, algo inusual hasta no hace tanto en una profesión fecunda en llaneros solitarios. Los usuarios de nuestra web valoran mucho estas producciones (se refleja en las métricas), que además han sido multipremiadas en el país y en el exterior.

Las nuevas tecnologías en algún momento pudieron parecer excesivamente disruptivas para las viejas redacciones. Hoy sabemos que gracias a ellas se han expandido las fronteras de nuestro trabajo.

Se sigue haciendo periodismo de calidad, de investigación, de análisis; diría, incluso, mucho mejor que nunca antes.

Querido Alberto Laya, Jefe, puede usted estar tranquilo: el periodismo no ha muerto. •

### **FAMILIAS DE TRÁNSITO**

### Pequeñas cosas que importan mucho

José Beliz

PARA LA NACION-

→ olemos pasar por alto las pequeñas cosas que importan mucho. Buscando méritos en lo grande, olvidamos, muchas veces, reconocer el valor de lo pequeño. Y, por perseguir recompensas mensurables, tendemos a dejar de lado acciones cotidianas que transforman y revolucionan vidas.

En los últimos años, mi familia tuvo el privilegio de experimentar la enorme riqueza de lo más pequeño: desde 2018 somos familia de acogimiento, cuidando a niños en tránsito, albergándolos, a veces, desde la primera semana de su vida; como si fuesen hijos (para mis padres) y hermanitos (para mí y mis hermanos). "Como si fuesen" porque no lo son.

Recuerdo, por la contundencia del mensaje, que una de las trabajadoras sociales del Programa de Acogimiento Familia, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. cuando nos entrevistó al comien-

zo del proceso de incorporación, nos dijo que esta acción era tan altruista, desinteresada a tal punto que lo más probable era que el bebé que acogiésemos no recordara quiénes habremos sido nosotros en su vida, pero que esta, a partir de nosotros, habrá cambiado para siempre.

En ese momento profundo, pensé en el rey de Salem, quien sabiamente aconsejó a Santiago, en El Alquimista, de Paulo Coelho. Después de animar al joven muchacho a buscar su Leyenda Personal, el viejo rey se cuestionó no haber impregnado su nombre en la historia del protagonista. Sabía que nunca más volvería a ver a Santiago. "Lástima que se olvidará enseguida de mi nombre -pensó-. Debería habérselo repetido varias veces". Después milia de acogimiento, es un amor miró hacia el cielo, un poco arrepentido. No obstante, deseó intimamente que el muchacho tuviera éxito.

Enseguida, pensé en el Principito v su flor. Creía que no iba a volver jamás. Y cuando regó por última vez la flor, y se dispuso a ponerla al abrigo, descubrió que tenía deseos de llorar. "Adiós", dijo a la flor. Pero la flor no contestó. "Adiós", repitió.

En cierto modo, nos inclinamos muchas veces a buscar lo mismo: amar poseyendo. Pero, en realidad, eso significa "querer", que es pretender tomar posesión o hacer nuestro lo que no nos pertenece: la leyenda personal de Santiago, la flor del Principito, el niño en tránsito. No obstante, dice acertadamente el poeta: "La rosa es sin porqué, florece porque florece, no tiene preocupación por sí misma, no se pregunta si alguien la ve".

Así es el despliegue de una fapuro y desinteresado, entero y sin deseos de posesión; porque, inevitablemente, después del asignado tiempo de cuidado, la familia de

acogimiento se desprende del niño, aunque no sin esperanza. ¿Cómo hacen? ¿No sufren?, nos preguntan a diario. El truco -decía Cortázares volverse fuerte de corazón sin perder la ternura del alma.

Incluso al final del camino con esta entrega (literal), el amor brindadonose vuelve un amor a contraluz, donde el foco se desvía de la persona. Todo lo contrario: resulta en unamor con rostroy detalle, donde cada niño es una historia única. Es en lo pequeño donde encontramos más espacio para el alma.

Dedico con profunda admiración estas palabras a todas las familias que realizan esta tarea bella y silenciosa (pero no exenta de llantos de bebés); compartiendo este pequeño retrato del corazón de mis padres y mis hermanos, que es solo un destello de acciones diarias llenas de pañales, ausencia de sueño y un amor desbordado que redibuja constantemente nuestra geografía interior para mejor. •

www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54II 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



### MANUSCRITO

### En la boca del lobo

Andrés Krom

-LA NACION-

currió hace algunos años. La primera señal de que esa noche no iba a terminar como yo deseaba me la dio el taxista, que no pudo encontrar el predio de GEBA y me depositó en plena madrugada sobre Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Supuestamente unas pocas cuadras me separaban del club, donde mi novia de ese entonces, su prima y su pareja salían de una fiesta y me esperaban para ir a tomar algo.

Había dejado de llover dos horas antes, pero una gruesa frazada de nubes lilas todavía cubría el cielo.

Yo llevaba un paraguas con mango pero podría haber sido ayer. y punta de madera, que utilizaba a modo de bastón como si fuera un caballero inglés de la era victoriana y no un periodista patagónico que lleva años en la ciudad y todavía se pierde en ella. No había nadie alrededor. Pronto mis pasos me dejaron frente al pasto prolijo del Parque Tres de Febrero, o los bosques de Palermo, como les dicen acá. La luz tenue de algún que otro farol alcanzaba a sugerir que yo era la única persona en esa enorme y silenciosa extensión de tierra.

> Claro que era mentira, porque en los bosques de Palermo pasan

cosas mucho peores que en los bosques que imaginaron los hermanos Grimm. Según las estadísticas oficiales, Palermoencabezael ranking de robos y hurtos entre los barrios de la ciudad y no son pocos los criminales que han elegido ejercer su oficio en medio de este follaje. A pesar de saber esto, avancé decidido con la esperanza de que aquella boca de lobo de 400 hectáreas no me iba a engullir esa noche.

Por desgracia, no fue el caso. Sin GEBA a la vista y mal ayudado por un celular prehistórico, me rendí y pegué la vuelta en dirección al Hipódromo. Enseguida noté algo raro. Pasos duplicados en el césped, como un eco descompasado de mis propias pisadas. Alguien me seguía. Me divuelta y encontré a un pibe que no podía tener más de 20 años, con los brazos muy abiertos, como tenazas dispuestas a atraparme.

No le di la oportunidad. Corrí en dirección a Dorrego sin mirar atrás. Yaunque mi estado físico era (es, sigue siendo) paupérrimo, seguí corriendo y no me detuve.

Hasta que comenzó a sonar mi

celular. Miré hacia todos lados, comprobé que estaba solo y atendí. Era mi novia de ese entonces, que me esperaba a la salida del club con su prima y su pareja y quería preguntarme por qué no había llegado todavía. Casi sin aire, con el corazón a mil, le conté como pude la secuencia. Las palabras se me estrellaban en la garganta: mequisieronrobar, mes-

### En los bosques de Palermo pasan cosas mucho peores que en los bosques que imaginaron los hermanos Grimm.

capé, mesigoescapando. En ese momento, una mano desconocida se apoyó sobre la mía e intentó arrebatarme el teléfono. Era el pibe de la plaza.

Forcejeamos por el aparato. En un momento, el pibe de la plaza metió la otra mano en su pantalón y simuló tener un revólver. "Tengo

un caño, dame el celular, la plata", gritó. No había llegado a cortar la llamada y mi novia de ese entonces escuchaba todo mientras aullaba al otro lado del auricular. En medio de la gresca, vino a mi mente el recuerdo de todos los robos que ya había sufrido: con cuchillo, con armas, con amenazas. Siempre la misma reacción, sumiso, cabizbajo, sin oponer resistencia. Algo en mí se rompió. Sin pensarlo, levanté el paraguas que todavía arrastraba conmigo y empecé a golpear al pibe de la plaza con el mango.

Todos lo saben. No hay que oponer resistencia. Es arriesgado. Una situación mala puede volverse bastante peor. Pero lo hice igual. Y el pibe de la plaza escapó. Aunque se llevó mi celular, no logró sacarme nada más. Diez minutos después apareció mi novia de ese entonces en un taxi.

Al final no ibamos a salir. Resulta que su prima y su pareja habían tenido "un accidente intimo" un rato antes y no estaban de humor. "¿Ves? -me dijo mi novia de ese entonces-. Siempre puede ser peor". •

### Galaxias cercanas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



ué diría Alberto Prebisch de saber que el Obelisco, aquel monumento que concibió con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, devendría, con el correr de los años-y sobre todo con el impulso del siglo XXI- en algo quizás difícil de concebir para quienes vivían en 1936: un intermitente enclave de la cultura pop. Aquí están, para confirmarlo, la mini Princesa Leia y el

soldado imperial que participan de un reciente encuentro de cosplayers y fans de Star Wars, convocados bajo el lema "Juntada de Otra Galaxia". No fueron los únicos; en marzo, tras la muerte del creador de la serie japonesa Dragon Ball, miles se encontraron allí para duelarlo. Y hubo otro encuentro, pero de seguidores de Gran Hermano. Y otro, de fans del Hombre Araña. La estampa del Obelisco sigue firme, siempre igual a sí misma; los porteños la celebran, cada cual a su modo.

CATALEJO

El espejo de la historia

### Luis Cortina

"La historia me absolverá". Tal vez Fidel Castro haya sido el primer político latinoamericano en buscar la justificación de sus actos en el supuesto juicio de un tribunal cuyo veredicto, por definición, nunca llegaría a tiempo. Cristina Kirchner fue aun más allá y sentenció: "A mí me absolvió la historia". Ella sí declaró en un tribunal en la causa por corrupción en obras viales asignadas por sugobierno al empresario Lázaro Báez. Los jueces le preguntaron si iba a contestar preguntas: "Preguntas deberían contestar ustedes... y a ustedes seguramente los va a condenar la historia". Esa causa espera una definición de la Corte Suprema.

Javier Milei también usa la referencia histórica, pero no en busca de una absolución (al menos por ahora no la necesita), sino como evaluación de su gestión y de sus funcionarios. Ya nos hizo saber que está haciendo "el ajuste más grande de la historia". Ahora, "Pettovello es la mejor ministra de la historia", les dijo a los acreditados en la Casa Rosada en una visita "espontánea" en pleno desarrollo de la crisis por el reparto de alimentos. "Posse ya es historia", respondió cuando le preguntaron por las versiones de supuesto espionaje por parte del exjefe de Gabinete. ¿Y Caputo? Si, acertaron: "Es el mejor ministro de Economía de la historia". •







La vuelta a casa Felipe Peña Biafore, el "refuerzo" que puede traer soluciones para el eje central de River > P.2

Corazón valiente Gustavo Fernández venció al Nº 1 y jugará la final de Roland Garros > P. 4





Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN

■ Facebook.com/Indeportes 
■ deportes@lanacion.com.ar





A los 26 años, Lautaro Martínez tiene una nueva oportunidad para adueñarse del puesto de centrodelantero; el desafío será recobrar los goles con la Argentina

# A reconquistar la selección

La impecable temporada en Inter impulsa a Lautaro Martínez, que siente que tiene una deuda personal tras Qatar 2022 y que en la Copa América intentará recuperar un papel protagónico ante la aparición de Julián Álvarez

Diego Mazzei LA NACION

Me encerraba, lloraba. La pasaba mal en la habitación". Los recuerdos de Lautaro Martínez del glorioso Mundial de Qatar van todos por ese lado. Dolor, rabia, tristeza. Si hay alguien al que le cabe perfecto el traje de animal competitivo es al delantero criado en Bahía Blanca y formado en Racing. Y ante una personalidad semejante, la frustración puede ser combustible. Con el ali-

Más alla de que tuvo sus momentos en Qatar, una lesión persistente y la aparición de Julián Álvarez eclipsaron a Lautaro y lo sumieron.

Lautaro, de 26 años, es uno de los mejores talentos que dio el fútbol argentino en las últimas dos décadas. Destacado en selecciones juveniles y en Racing, se fue directo a uno de los clubes más poderosos del mundoy notardó demasiado en

ciente de la Copa América 2021, él destacarse. Lleva seis temporadas siente que hacer una gran Copa del en Inter, donde a partir de impre-Mundo es una cuenta pendiente. sionantes números se consolidó como símbolo y capitán; lleva 129 goles y 43 asistencias en 282 partidos, en los que cosechó siete títulos a nivel local: dos ligas, dos copas de Italia y tres supercopas domésticas. Fue el líder indiscutido de un equipo que destronó a Juventus como el más poderoso de Italia. Acaso le faltó una coronación continental, ya que perdió las dos finales que jugó, por Europa League (ante Sevilla,

en 2020) y por Champions (frente al Manchester City en 2023).

Pero la selección nacional es un mundo aparte. Al ser un compromiso eventual y esporádico, tiene más que ver con los momentos puntuales que con recorridos de largo tramo. Lo sabe bien Lautaro, a partir de la experiencia en Qatar.

Debutó en la selección de la mano de Jorge Sampaoli durante una gira europea previa al Mundial de Rusia 2018. Primero fue suplente contra Italia. El bautismo fue en un parti-

do poco feliz, dentro de un periodo amargo. Reemplazó a Gonzalo Higuain para jugar la última media hora en la estrepitosa caida por 6 a 1 ante España, el 27 de marzo. Sampaoli iba seguido a Racing para deleitarse con los goles de Lautaro. Sin embargo, no lo llevó a aquella Copa del Mundo, una determinación que el mundillo futbolístico argentino discutió bastante. La explicación no oficial de la decisión es que no lo veían con ritmo europeo. Continúa en la página 2

### FÚTBOL | INTERNACIONAL Y LOCAL

# En el duelo de realidades, la ventaja es para Lautaro

Martínez terminó mejor la temporada que Julián Álvarez, su competencia directa

### Viene de la tapa.

A los pocos meses se descubriría que aquella versión estaba lejos de la realidad. Martínez se incorporó a Inter y se adaptó inmediatamente. Hizo 9 goles en 35 partidos. Y, al mismo tiempo, con la asunción de Lionel Scaloni, fue uno de los puntales de la renovación generacional de la selección.

En la primera etapa, peleando el puesto palmo a palmo con el Kun Sergio Agüero, con quien incluso compartió ataque en algunos partidos de la Copa América 2019. A partir de entonces, se impuso como el número 9 natural. Llegó a la siguiente Copa América afianzado como goleador de Inter (temporadas de 21 y 19 goles, respectivamente). Y levantó el trofeo que dio nacimiento a la Scaloneta.

Tuvo goles claves en las eliminatorias (ante Uruguay, Chile,
Perú y Colombia) y otro fundamental para ganarle la Finalissima a Italia. Sin embargo, llegó
el Mundial y el traicionero dolor
en el tobillo derecho lo persiguió
durante toda la estada en Qatar.
Arrancó como titular, pero su
rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado. Perdió su lugar a manos de Julián Álvarez y,
si bien fue parte importante de la
conquista (anotó el último penal

en la definición contra Países Bajos), para un animal competitivo como él, la deuda consigo mismo quedó le quedó clavada en el corazón.

"Con Arabia Saudita, me dolía y me infiltré, después con México y ya no daba para más. Quería ponerme más y más, y el tobillo ya perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera. No me permitía entrenar, patear de empeine, a veces me hacía ver las estrellas", explicaría meses más tarde, ya con la medalla de campeón del mundo hundida en su pecho.

Loquesiguiópara Lautaro, luego de la agridulce experiencia de Qatar -donde no pudo anotar-, fue extraño. Su camino en Inter rozó lo impecable. Dos temporadas bordeando los 30 goles (28 y 27, respectivamente, la última, como capocannoniere de la Serie A) que lo transforman en la gran figura del fútbol italiano. Según el sitio Transfermarkt, es el jugador más caro del calcio, con una valuación de 110 millones de euros. Además, acordó de palabra la renovación del contrato con Inter (hasta junio de 2029; firmaría una vez vuelto a Italia, tras la Copa América), que según el diario italiano Gazzetta dello Sport, ascendería a 9 millones por año. No es para menos, está cerca de los 300 partidos con la camiseta del nerazzurro y con 31 tantos más alcanzará a una leyenda del club, Sandro Mazzola, como cuarto goleador histórico.

Sin embargo, paralelamente a su consagración en Inter, el recorrido en la selección siguió con una llamativa sequía. Se sumaron 16 partidos sin gritar un gol para Argentina (¡y un año y medio!), algo atípico en un hombre que suele gritar casi todas las semanas. Solo rompió la negativa racha en una fecha nada casual: el 27 de marzo de 2024, exactamente6años después de su debut con la camiseta celeste y blanca. Esa noche, en el Los Angeles Memorial Coliseum, volvió al gol en el 3 a 1 frente a Costa Rica.

### La convivencia con Julián

En el esquema de Scaloni, raramente conviven dos delanteros centrales. Por eso, se presume que la lucha entre Lautaro y Julián seguirá en estos tiempos que sevienen. Primero, con los amistosos previos en Estados Unidos (este domingo, frente a Ecuador) y el viernes 14, ante Guatemala. Luego, a partir del 20 de junio, en la defensa del título de la Copa América. En el duelo de realidades, Lautaro lleva ventaja: Julián Alvarez tuvo menos minutos hacia el final de la temporada con Manchester City, y Pep Guardiola no puso oposición en cederlo a los Juegos Olímpicos. Estas decisiones pusieron sobre la mesa la necesidad de que el delantero cordobés busque un equipo que le garantice mayor continuidad. Y si bien en las últimas horas se habló del interés de Atlético de Madrid, desde Inglaterra consideran que es dificil que se vaya de Manchester en el corto plazo.

Ante este panorama, Lautaro sabe que está ante una nueva
oportunidad para adueñarse del
puesto. Pero debe hacerlo a fuerza de goles. Y soñar con que el
próximo sea su Mundial. Lo que
no pudo ser en Rusia 2018 por decisión del DT de turno ni en Qatar
2022 por una lesión que hasta el
día de hoy le genera tristeza. •



Felipe Peña Biafore regresará a River, en el que tendrá su segundo ciclo tras los p

# River tiene una duda crucial: ¿quién se queda con el Nº 5?

El Millonario repescará a Peña Biafore, pese a que gastó una fortuna entre Villagra y Fonseca, y apostó por la recuperación de Kranevitter



Lautaro, entre cuatro campeones, y el arquero Mateo Morro, el único sparring

### Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

"Sabemos el presente de Felipe Peña Biaforey, cuando termine el partido con Deportivo Riestra, a pesar de la comunicación diaria que tengo con la secretaría técnica, decidiremos quiénes tienen que volver o no y a quiénes vamos a incorporar". Las palabras del entrenador Martín Demichelis en la última conferencia de prensa dejaron la puerta abierta a la espera de una decisión final, pero River ya tiene una postura tomada: hará uso de la cláusula de repesca que tiene por el volante central, de

AFA

23 años, que está a préstamo en Lanús y es una de las figuras del torneo argentino. Mientras comienza a desarrollarse el mercado de pases, la primera incorporación será un regreso de las entrañas del club y expone una cuestión central: tras la partida de Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz, el equipo no ha podido ordenar el eje del campo.

"A todos los jugadores que River cede, se los cede con un objetivo, que es el desarrollo y el crecimiento del jugador. A todos los evaluamos", declaró Demichelis el domingo pasado. Y el caso de Felipe Peña Biafore no es la excepción. Tal como ocurrió LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES 3

# AUTOMOVILISMO | FÓRMULA 1



stamos en Arsenal y Lanús

con David Martínez y Enzo Fernández en Defensa y Justicia, o Lucas Beltrán en Colón, el actual mediocampista de Lanús se lució como titular y pieza indiscutida del equipo granate: jugó 22 de los 25 partidos del año, con 19 titularidades, un total de 1636 minutos (74 por partido de promedio), cuatro goles y seis amonestaciones. Previamente, en 2023 había disputado 12 encuentros, con siete titularidades, 622 minutos acumulados y tres amarillas en el primer semestre con Lanús; y además en la primera parte del año, cuando fue cedido inicialmente a Arsenal, sumó 26 juegos (22 de titular) con 1920 minutos totales y cuatro amo-

nestaciones. Así, tras un año y medio a préstamoentre los dos clubes, River ya tiene decidido ejecutar la cláusula de repesca que rige hasta el 31 de agosto para recuperarlo a partir del próximo semestre tras la Copa América. Se trata de una decisión deportiva y económica, ya que en caso de no hacerlo, a partir del 1º de septiembre se abre una opción de compra para Lanús de 1.200.000 millones de dólares por el 50% del pase del jugador. Así, en Núñez entienden que no repatriarlo podría representar además una pérdida de dinero importante de cara a una posible futura venta por un monto mayor, tal como ya ocurrió con los casos de Hernán López Muñoz y Franco Pe-sidad y despliegue. troli, figuras en Godoy Cruz.

que podría generar, el cuerpo técnico le hizo un seguimiento puntual a Peña Biafore y, a pesar de las variantes que ya tiene el plantel, entienden Peña Biafore le ofrece al entrenador que pueden sumar a un futbolista potenciado y con mucho más rodaje y la comisión directiva también pretende evitar el costo político de per-

der a uno de los jóvenes con mejor presente en el fútbol nacional tras un fuerte clamor popular para volver a contar con el joven de la casa.

Esta situación se da en medio de las constantes rotaciones de Demichelis en un puesto sin un dueño claro: cuando Rodrigo Villagra, con el experimentado Rodrigo Aliendro de ladero, parecía quedarse definitivamente con la posición, los bajos rendimientos en las caídas con Temperleyy Argentinos lo relegaron del equipo titular y aparecieron tanto Nicolás Fonseca como Matías Kranevitter frente a Deportivo Táchira y Tigre. Pero la lesión de este último volvió a potenciar los interrogantes de un medio campo que aún no tiene consistencia propia.

A los 33 años, Kranevitter lleva tan solo 248 minutos jugados en el año, repartidos entre diez partidos (25 de promedio) en los que fue titular tres veces e ingresó en otras siete. El volante, de 31 años, por el que River pagó 3.950.000 dólares en diciembre de 2022, cuando le quedaba un año de contrato en Rayados de Monterrey, sufrió dos lesiones que le impidieron tener continuidad: se desgarró el recto anterior de la pierna derecha durante la pretemporada y estuvo hasta marzo sin actividad oficial y ahora padece un desgarro en el isquiotibial derecho tras el último duelo con Tigre.

Previo a eso, en el primer amistoso de Martín Demichelis como DT, había sufrido una fractura de peroné con compromiso ligamentario de tobillo que lo marginó hasta mayo de 2023. El año pasado pudo disputar 19 partidos (765 minutos) y solo fue titular dos veces. Poco rodaje para una vuelta de la que se esperaba mucho más.

Así, ante la partida de Enzo Pérez que se terminaría confirmando en diciembre, River en agosto fichó a Fonseca por 2.257.000 dólares en cuatro cuotas a cambio del 60% de su pase. El jugador de 25 años arribó a Núñez en enero tras quedar cedido en Montevideo Wanderers, donde disputó 49 partidos oficiales. Llegó como un refuerzo de transición y terminó siendo titular en el comienzo de 2024 por la baja de Kranevitter: jugó 21 de los 28 encuentros del año, acumula 1239 minutos (59 de promedio) y fue titular en 13 ocasiones. De menor a mayor, pero sin terminar de convencer: con pasado como enganche, tiene visión de juego y buen pase hacia adelante y entre líneas, pero todavía no pudo pulir deficiencias en el retroceso y la marca para jugar como un volante central definido.

En ese sentido, Villagra llegó a River en febrero como el apuntado para reemplazar definitivamente a Enzo. Después de una larga negociación con Talleres de Córdoba en el cierre del mercado, el Millonario pagó 10.762.485 dólares brutos entre la base inicial, los objetivos, un porcentaje concedido y el convenio de tanteo por el 100% del pase. En total, lleva 18 juegos (13 de titular) con 1125 minutos disputados (62 de promedio), pero tampoco pudo por ahora mostrar su mejor versión, que expuso en Talleres siendo un mediocampista de corte y juego, con agresividad, orientación, inten-

Eso que el cuerpo técnico fue a Sumado al perjuicio económico buscarde Villagra espera recuperarlo en la pretemporada que hará por dos semanas en Pilar durante julio, pero, mientras tanto, el regreso de una nueva variante para empezar a afianzar una zona sensible del campo. Una zona que sigue siendo una deuda para River.

# Modelo 2026: autos más chicos, livianos y sin DRS

Menos distancia entre ejes y ancho; bajarán 30kg y cambiará el sistema de potencia extra

Una nueva era. En 2026, la Fórmula 1 presentará una renovada normativa y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ofreció ayer los detalles que modificarán a los autos: el peso, el tamaño y el DRS, los tres elementos que sufrirán mayores regulaciones. "Revolución moderada", señaló Nikolas Tombazis, director de la FIA, sobre el trabajo que se realizó durante tres meses. "Autos más ligeros, rápidos y ágiles, pero que mantengan la vanguardia en tecnología", apunto el ingeniero y diseñador griego que se desempeñó en Ferrari y McLaren.

El peso de los autos se reducirá 30 kilos y pasará a 768kg. Veinte años atrás, cuando Michael Schumacher logró su séptima corona de piloto, la quinta con Ferrari, los monoplazas tenían un peso de 605kg. También el tamaño quedará afectado: la distancia entre ejes será más corta: 3600 milímetros a

3400mm, mientras que el ancho disminuirá en 100mm: de 2000 a 1900mm. La altura máxima del suelo se achicará en 150mm y el piso del monoplaza será parcialmente plano. "Reducirá el efecto suelo y los autos no dependerán tanto de utilizar configuraciones bajas y ultra rígidas", expresó Tombazis. El tamaño de los neumáticos sufrirá alteraciones: los delanteros disminuirán en 25mm y 30mm los traseros; los compuestos, en cambio, mantendrán las 18 pulgadas.

Los niveles de carga aerodinámica del chasis serán reseñables y la misma se redujo un 30%, mientras que la resistencia disminuyó en un 55%. La aerodinámica activa será esencial con el objetivo de lograr un uso más eficiente de la energía eléctrica de la unidad de potencia y por esa razón los alerones delanteros y traseros cambiarán su configuración en rectas y curvas. El denominado "Modo

Z" resultará la posición estándar, con mucha carga aerodinámica y se utilizará en las curvas. El "Modo X" será de baja carga y se empleará en las rectas para adquirir mayor velocidad de punta.

La idea es que su uso sea diferente al actualmente conocido DRS, que se activa en ciertas zonas del circuito que son delimitadas por la FIA y cuando el auto perseguidor está a menos de un segundo del de adelante. "Con el auto de 2026 daremos a los pilotos la posibilidad de cambiar entre los modos de alta carga aerodinámicay baja resistencia, independientemente de la diferencia entre los autos", advirtió Jason Somerville, jefe de aerodinámica de la FIA. El nuevo sistema se llamará Manual Override Mode.

Los nuevos alerones traseros activos constarán de tres elementos, mientras que el delantero, que será 100mm más estrecho que el actual, tendrá un flapactivo de dos elementos. Ambos trabajarán en conjunto para garantizar equilibrio, cualquiera sea el modo en el que se encuentre activado.

En materia de seguridad, los autos tendrán una nueva estructura frontal de dos planos y se mejorará la protección lateral contra intrusiones. La barra antivuelco deberá soportar 20G, cuatro más que la actualidad.

El2deenerode2025losequipos tendrán vía libre para empezar a diseñar y desarrollar los nuevos autos. Una nueva era se pondrá en marchay con ella se renovarán las expectativas en la Fórmula 1. •



BMW de Argentina S.A. informa sobre la campaña preventiva de seguridad a las autoridades competentes y a los poseedores de vehículos marca BMW modelos X1 y X5 comercializados en la República Argentina desde agosto 2023, relativa a algunos chasis comprendidos dentro de los siguientes intervalos:

BMW X1 sDrive18i - WBA21EE02R5X00191 - WBA21EE09R5X15142 Origen: Alemania

BMW X1 xDrive20i - WBA51EE00R5X08870 - WBA51EE0XR5X36661 Origen: Alemania

BMW X5 xDrive40i - WBA21EU00R9S57484 - WBA21EU0XR9T18467 Origen: Estados Unidos

Algunos de estos vehículos podrían experimentar, en casos muy excepcionales, problemas de señal en la electrónica del sistema de frenos, lo que puede aumentar la fuerza requerida para accionar el freno. Además, otras funciones de regulación de los frenos, como el ABS y el control dinámico de estabilidad, podrían no estar disponibles. No obstante lo anterior, el vehículo puede frenar y sigue siendo controlable.

En todos los casos se le informará al usuario, antes o durante el viaje, si se produce este problema de señal mediante una luz testigo de aviso general de frenos en el tablero del vehículo con el siguiente mensaje de Check-Control en la pantalla central: "Puede proseguir la marcha. Sistema de frenos y estabilización de la marcha. Evite en lo posible las frenadas bruscas. Conduzca con moderación. Puede que para frenar sea necesaria una mayor fuerza de pedal. Diríjase de inmediato al Taller Autorizado más próximo."

En este caso, actúe como se describe en el mensaje Check-Control y póngase en contacto con el Concesionario Oficial BMW más cercano, quien le asignará un turno para efectuar la correspondiente reparación en función de la disponibilidad de los repuestos de recambio necesarios. El listado de los concesionarios oficiales BMW puede consultarse en https://www.bmw.com.ar/es/fastlane/dealerlocator.html.

Durante la visita al taller se deberá cambiar el control electrónico del sistema de frenos, tarea que se efectuará de manera gratuita para el usuario.

Si tiene dudas sobre si su vehículo se encuentra incluido en la campaña por favor ingrese a https://www.bmw.com.ar/recall. Para más información contacte al siguiente correo clientes.info@bmw.com.ar o consulte www.bmw.com.ar. Este procedimiento se efectúa en virtud de lo dispuesto por la siguiente normativa: Resolución Nº1/2010 del Grupo de Mercado Común del Mercosur (adoptada por la República Argentina mediante la Res. Nº724/2020 Secretaría de Comercio), el Decreto 1798/94 y la Resolución Nº 04/17 del Grupo de Mercado Común del Mercosur (adoptada por la República Argentina mediante la Res. 808 E/2017 Secretaria de Comercio), y la Resolución Nº 464/2022 de la Secretaría de Comercio.





### CONTRATAPA | TENIS Y FÚTBOL



Gusti Fernández celebró frente al Nº 1 del mundo, el británico Alfie Hewett; también avanzó en dobles

GENTILEZA DINO GARCIA

# París le sienta bien. Gustavo Fernández dejó atrás los obstáculos

En Roland Garros, el argentino, figura del tenis adaptado, llegó a la final de un major tras dos años y varios problemas de salud

Sebastián Torok LA NACION

Gustavo Fernández, una de las máximas referencias del tenis adaptado mundial, logró un triunfo de alto impacto en París. Uno de los "más dulces" de su extensa y exitosa carrera, según confesó. En el court 13 de Roland Garros, el cordobés de Río Tercero derrotó al número 1 del circuito, el británico Alfie Hewett, por un agotador 7-5, 6-7 (1-7) y 6-2, en dos horas y 39 minutos, y avanzó a la final de un Grand Slam por primera vez en dos temporadas (en el Abierto francés, precisamente, en 2022).

Inesperados y severos problemas de salud y los ataques de ansiedad fueron complejos obstáculos que perturbaron al tenista argentino, actual Nº 3, exnúmero l, en la última temporada y media. En abril del año pasado, viajó de urgencia desde Rio Tercero a Cordoba capital, en el asiento de atrás del auto de su tía, vomitando sangre dentro de un balde hasta llegar al hospital. Gusti venía padeciendo distintas e inesperadas dificultades de salud (pasó Año Nuevo internado en un hospital porteño por un absceso en la laringe).

### Iga Swiatek acaricia el título

A un paso de su cuarto Roland Garros: la polaca Iga Swiatek, número 1 del ranking femenino, se impuso sin complicaciones en su semifinal ante la estadounidense Coco Gauff por 6-2y 6-4y mañana buscará coronarse de nuevo en el polvo de ladrillode París. Después dellevarse esta "final anticipada", Swiatek será clarísima favorita en el último partido, que disputará contra una de las jugadoras revelación de esta edición, la italiana Jasmine Paolini, quien venció a la rusa de 17 años Mirra Andreeva por 6-3 y 6-1. Swiatek se siente en casa en París. Siempre que llegó a la final (2020, 2022, 2023) consiguió llevarse el trofeoy acaricia de nuevo el objetivo. Sería su quinto título de Grand Slam, va que además fue campeona del US Open 2022.

peroaquello superó lo imaginado. Padeció una hemorragia interna a partir de una operación de amigdalas, que le terminó generando que se le abriera un ramal de la carótida. "Fue un susto gigante. Me salvé porque soy joven y el corazón bombeó, pero estuve al límite, dijeron los médicos".

Por todo eso, y por los tormentos anímicos que llegaron después, que el Lobito Fernández esté compitiendo de la manera que lo está haciendo en el circuito profesional, es para celebrar. Fernández llegó al Bois de Boulogne hace unos días tras haber disputado tres finales en la gira europea sobre polvo de ladrillo. El 26 de mayo pasado conquistó su trofeo número 63, el primero desde que cumplió 30 años (en enero). Fue en Barcelona, al derrotar en la definición al español Martín De la Puente (4º, 24 años). Antes y después, perdió en Roma (ante Hewett) y Royan (frente a De la Puente).

El argentino, que tiene cinco títulos individuales de Grand Slam (Roland Garros 2016 y 2019, Australia 2017 y 2019, y celebración la clasificación pa-Wimbledon 2019), este año co- ra la final en singles, Fernández menzo su camino en Paris derrotando al japonés Takashi Sanadapor 6-1y 6-3. En los cuartos de final batió al estadounidense Casey Ratzlaff por 6-0 y 7-5.

El desafío por las semifinales fue de alta jerarquía, ante Hewett, el líder del ranking y actual dominador del circuito.

sobre todo desde el retiro del japonés Shingo Kunieda, el mejor tenista adaptado de la historia. Y el duelo, en un día radiante en París luego de una primera semana con malas condiciones climáticas, fue estupendo. Emocionante, con peloteos intensos, intercambios espectaculares de revés. En el tenis adaptado, los quiebres de servicio son más usuales que en el tenis convencional y en el match entre Fernández y Hewett se rompieron el saque 17 veces (10 el argentino, 7 el británico).

Pero Gustavo, que estuvo 5-2 abajo en el primer set, tuvo coraje para reaccionar constantemente y equilibrar el match. Poco a poco fue martillando la resistencia del europeo y en el tercer set, definitivamente, logró desanudar el partido, quebrándole el saque a Hewett en el tercer game (2-1) y en el séptimo (5-2). De inmediato, con su saque, cerró una victoria sumamente celebrada en el court 13 por su esposa, Florencia Tagliaferro, y por su entrenador, Jonathan Abadie.

Este sábado, Gusti Fernández volverá a jugar una final de Grand Slam. Su rival en París será el peligroso japonés Tokito Oda, de 18 años y número 2 del ranking, que en las semifinales venció a su compatriota Takuya Miki por un doble 6-1. El historial está 5-2 en favor del asiático, que sorprende en el circuito y y a tiene tres Grand Slams ganados (Roland Garros y Wimbledon 2023, Australia 2024).

Como si no fuera demasiada también festejo en dobles en París. En pareja con el francés Stephane Houdet, superaron por 6-4 y 7-5 a Sanada y al neerlandés Ruben Spaargaren, y avanzaron a las semifinales, donde se medirán con los principales favoritos, los británicos Hewett y Gordon Reid. •

### 1949-2024 José Lemme.

Un hombre de fútbol que cumplió su sueño con el Halcón

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia durante 28 años (1993-2021), murió ayer, como consecuencia de una enfermedad que lo había alejado del club en el último tiempo. Tenía 74 años: había nacido el 4 de agosto de 1949, en Castiglione Messer Marino, en la provincia de Chieti, 200 kilómetros al este de Roma. en la región del Abbruzo italiano, y fue el principal impulsor del club de Florencio Varela, al que llevó a Primera en 2014, su primer hito.

Lemme, empresario textil, formó parte del círculo intimo dirigencial de Julio Grondona en la AFA. Más que dirigente se consideraba un hombre de fútbol y siempre rechazó la palabra "rosca". Aunque los números no eran lo suyo, tenía olfato. Con el respaldo del representante Christian Bragarnik llevó a Defensa y Justicia a sus mejores días. La Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021 fueron sus gestas. La despedida continuará hoy, de 7 a 11, en el predio del club, "Campeones del Mundo", inaugurado en noviembre del año pasado.



### Fútbol

La Copa Argentina 20 » San Lorenzo vs. Chacarita. Por los l6<sup>∞</sup> de final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD).

Amistoso internacional 15.30 » Alemania vs. Grecia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD).

### Tenis

Roland Garros 9.30 » Las semifinales. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD).

### Automovilismo

La Fórmula 1 14.25 y 17.40 » Las prácticas 1 y 2 del GP de Canadá. Star- v Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD).

### Rugby

Las semifinales del Super Rugby Américas 19 » Pampas vs. Peñarol. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD). 21.15 » Dogos XV vs. Yacaré XV. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

### Golf

15 » PGA Tour Memorial Tournament. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

# espectáculos

Un fin de semana con propuestas para todos los gustos y en distintos espacios. Página 3

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar



Cossa en su hogar el 25 de abril último, durante la última entrevista que concedió a LA NACION

FABIÁN MARELLI

1934-2024

# Roberto "Tito" Cossa.

# Adiós a una figura capital del teatro

El gran dramaturgo argentino, autor de obras emblemáticas como La nona, Nuestro fin de semana y Tute cabrero, falleció ayer, a los 89 años

Alejandro Cruz LA NACION

El 30 de noviembre, el Día Nacional del Teatro y el Día del Teatro Independiente, el dramaturgo, escritor y gestor Roberto "Tito" Cossa iba a celebrar sus 90 años. Aquella hipótesis celebratoria se agotó en la mañana de ayer. Ahora, el teatro nacional, del cual él fue una piedra angular, llora su muerte. Pero también festeja su legado, los pasos fundamentales que dio este dramaturgo y escritor en la permanente construcción y consolidación de la escena independiente. Y todo es tan vertiginoso y coincidente que justamente anoche, pocas horas después de su fallecimiento, en el Teatro Nacional Cervantes, en donde se presentaron cinco textos suyos, tuvo lugar el estreno de Un guapo del 900, obra escrita por Samuel Eichelbaum, cuya versión le pertenece.

La obra está dirigida por Jorge Graciosi, creador intimamente ligado a la trayectoria de este creador que siempre puso el cuerpo en la defensa de la cultura y del teatro local, tanto

en los tiempos oscuros de la dictadura como durante las coyunturas de la democracia. Es que el gran Tito Cossa fue un hombre de mil batallas. un señor que afirmaba no sentirse un prócer del teatro aunque lo fue, lo es, lo seguirá siendo.

Desde que, temprano por la mañana, se conoció ayer la noticia de su muerte, en las redes sociales gestores de salas, dramaturgos de diversas generaciones, referentes culturales, actores y asociaciones culturales manifestaron su respeto a esta figura central.

En los últimos días le habían colocado un marcapasos, porque tenía una arteria tapada. El lunes, ante una descompensación, había sido trasladado de urgencia a una clínica. Luego de una breve mejoría, su cuadro se volvió irreversible. Según pudo saber LA NACION, no llegó a ver ni siquiera un ensayo de Un guapo del 900.

Sin vueltas, fiel a su estilo de llamar las cosas por su nombre, Tito Cossa fue un creador fundamental de nuestra cultura. Autor de obras emblemáticas como Nuestro fin de

semana, La nona, Yepeto, Los días de Julián Bisbal, El viejo criado, El viento se los llevó y El avión negro, y guionista de las películas No habrá más penas ni olvido, trabajo que compartió con Héctor Olivera; El arreglo, junto a Carlos Somigliana, y Tute cabrero, que escribió con Juan José Jusid.

En paralelo, trabajó en diversos diarios a lo largo de su vida hasta dedicarse de lleno a la escritura teatral. Tito Cossa fue presidente honorario de Argentores, uno de los creadores de Teatro Abierto y presidió la Fundación Somigliana, encargada de llevar adelante el Teatro del Pueblo. En perspectiva, también un protagonista indiscutido de célebres debates estéticos y culturales fundamentales del siglo XX.

"Nací en una generación de dramaturgos apegados a la literatura; la obra era un hecho literario", reconocía, pipa en mano, en un reportaje con LANAción de hace unos años, cuando estaba por estrenar Solo queda rezar, obra que escribió junto con su hijo Mariano y que dirigió Andrés Bazzalo.

Continúa en la página 2

# Reapareció Charly García y tocó dos temas

MÚSICA. Sin aviso, el artista estuvo en el Faena y se sumó a una banda que estaba tocando

Aunque en el último año la La Naranja cerraron con "Desalud de Charly García gene- moliendo hoteles". ró preocupación, anteanoche reapareció en público y tocó en vivo fue hace más de tocó en vivo dos canciones en dos años, el 23 de octubre de el Library Lounge del Hotel 2021, en el CCK, el día de su Faena Buenos Aires.

acercó al piano e interpretó te de una serie de festejos, el sus clásicos "Yendo de la ca- músico interpretó algunos ma al living" y "Cerca de la re- de sus éxitos, como "Raros volución", acompañado por peinados nuevos" y "Canción la banda Baremberg & Mojo Jam Band. La presencia de García se dio a partir de un show de su cuñado, el DJ Facu Íñigo. En las imágenes se lo ve en su silla de ruedas, contento, disfrutando del cariño de los espectadores.

fue homenajeado en los Premensaje de video. A lo largo de la noche, distintos artistas le dedicaron cuatro momen-"Desarma y sangra"; Indios y Rosario Ortega le pusieron la voz a "Pasajera en trance"; Bándalos Chinos y Lisandro

La última vez que García cumpleaños número 70. En El cantante, de 72 años, se aquella jornada, como parpara mi muerte", acompañado por Fito Páez, Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Fernando Samalea, Alfredo Toth y Pablo Guyot.

El lanzamiento de La lógica del escorpión, el nuevo disco Hace una semana, García de Charly, viene demorado, pero se estima su publicación mios Gardel 2024. Si bien no en los próximos meses. Está asistió a la gala, el cantante terminado desde principios formó parte de la ceremonia de 2022, pero el músico quevirtualmente a través de un ría definir ciertas cuestiones estéticas para lanzarlo.

El nuevo trabajo de García incluye fragmentos de autos musicales: David Lebón dios pertenecientes a otros y Luz Gaggi interpretaron músicos, los cuales demandan un tradicional proceso de autorización para poder ser utilizados en otras composiciones. Por su parte, Re-Aristimuño conmovieron al nata Schussheim había adepúblico con "Viernes 3 AM", lantado su participación en y Fabiana Cantilo y Silvestrey la producción del álbum. •

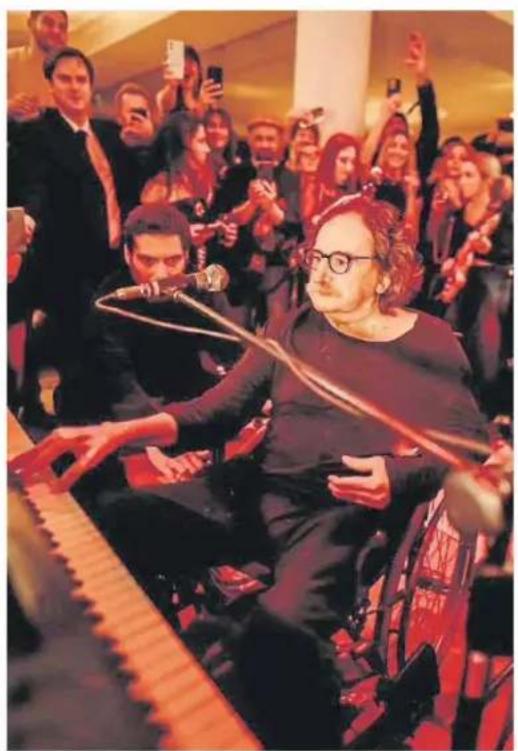

Charly en el Faena frente al piano

INSTAGRAM

2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

### Viene de tapa

"El único que dirigía sus obras era Carlos Gorostiza y se lo criticaba mucho. Hoy, la mayor parte de los dramaturgos dirigen sus obras. Otros tiempos", agregaba. En ese mismo encuentro, admitió que llegó a la escritura teatral por su incapacidad de ser actor, que era lo que le gustaba. "Como no me animé a subirme al escenario, me hice autor. Le tenía miedo al escenario. Y me arrepiento, hubiera querido ser actor. El teatro en realidad es el actor, todos los demás somos voveurs de una ceremonia maravillosa que es del que está arriba", apuntaba una de los pocos creadores cuyo nombre ocupa un lugar central en las marquesinas de los teatros alternativos, públicos o comerciales.

"En mis tiempos los cambios eran pausados. Me crié con heladera a hielo, luego apareció la eléctrica y así todo. Pero desde que se inventó Internet siento que avanzamos dos siglos. El tren partió y yo me quedé en la estación. Tiempo atrás me podía imaginar un futuro posible. Hoy no tengo idea", reconoció hace cuatro años este adelantado a su tiempo. De hecho, a los 30 años presentó su primera obra, que se llamó Nuestro fin de semana, cuya crítica en la revista literaria Leoplán, sin rodeos, afirmó: "Si bien es la primera obra de Cossa, su trabajo impresiona como el de un veterano".

Hace menos de un mes, el veterano dramaturgo integrante de esa generación amparada bajo el "nuevo realismo" que emergió a fines de la década del 60 recibió en su casa de Barrio Norte al periodista Pablo Mascareño. Durante la charla, admitió que ya no estaba escribiendo obras de teatros. De todos modos, mantenía sus rutinas. Así como por las mañana tomaba su consabido café con leche, a la hora de la merienda, mientras escuchaba la radio, tenía la costumbre de tomarse un whisky. Se lamenta, ya no solo por sus dificultades de visión, sino también por alguna molestia en su movilidad. "Si, cuando yo era joven, alguien me hubiese dicho que mi vida iba a terminar así de encerrada, creo que hubiese dicho que prefería suicidarme, pero, vos sabés que uno se resigna-apuntaba con cierta ironía-. No escucho la radio porque no tengo otra cosa que hacer, sino porque me gusta, lo paso y estoy muy bien, a pesar de mis achaques".

### Nada como el estreno

Actualmente, está en cartel su obra Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, que dirige Norberto Gonzalo en La Máscara. Llegó a verla y se permitió elogiarla. En el Teatro Cervantes, en 1998, la puesta de este texto recayó en Omar Grasso; actuaban Roberto Carnaghi, Darío Grandinetti, Juana Hidalgo, María Ibarreta, Emilia Mazer y Pepe Novoa. A Tito Cossa no le gustaba mucho ver las distintas puestas de sus trabajos. "Mi recuerdo siempre estará en la versión del estreno. Para mí, la Nona será siempre Ulises Dumont. En París la hizo un actor ternado al Molière, estaba muy bien, pero medía 1.80, no era la ratita chiquita que deambula por la casa", admitió en el último reportaje que se le hizo. Aquella puesta de La Nona la dirigió Carlos Gorostiza, en el teatro Lasalle. En la temporada de 1977 esa obra fue un éxito notable que le permitió alejarse del periodismo para dedicarse de lleno a la escritura teatral. Junto conDumont actuaban Luis Brandoni, Rudy Chernicoff, Marta Degracia y José María Gutiérrez, entre otros. Ese texto emblema en su producción tuvo otra versión dirigida por Graciosi en la que Pepe Soriano interpretaba a la Nona junto con Hugo Arana, Gino Renni, Miguel Jordán y Mónica Villa, entre otros, que está disponible en la plataforma Teatrix. "Toda la miseria argentina está allí: el autoritarismo,

1934 - 2024

# Roberto "Tito" Cossa.

# El caballero del teatro que fue dramaturgo pero soñaba con actuar

Protagonista de célebres debates estéticos del siglo XX, fue uno de los creadores de Teatro Abierto y defensor incansable del quehacer cultural; se había iniciado como periodista



En 1998, antes de un estreno en el Teatro del Pueblo



Al recibir el premio Rosa de Cobre



**PATRICK LIOTTA** 

Con su hijo, Mariano Cossa

H. ZENTENO

la mentira, la ceguera histórica, la estupidez, la ignorancia, la prostitución de los valores éticos y moreferirse a esa obra

En el mágico pasaje Enrique Santos Discépolo está el Teatro Picadero. Ahí, en dos momentos históricos diversos, fue una de las tantas veces en donde Tito Cossa demostró su militancia en defensa de la democracia como de las salas teatrales. El primer escenario remite a julio de 1981, primera edición de Teatro Abierto, el movimiento de resistencia cultural en tiempos de la última dictadura militar que reunió a autores, directores y actores que tuvo

lugar en esa sala. El ciclo incluía a 21 autores, otros tantos directores y aproximadamente 150 intérpretes. rales", afirmó Osvaldo Soriano al Fue un verdadero éxito de público que desafió al gobierno militar del momento. En la madrugada del 6 de agosto, un atentado provocó un incendio que devoró el lugar. Rápidamente pasó al Teatro Tabaris, que ya estaba en manos de Carlos Rottemberg. En aquel contexto, Roberto Cossa estrenó Gris de ausencia, que contaba con las actuaciones de Luis Brandoni, Osvaldo de Marco, Adela Gleijer, Pepe Soriano y Elvira Vicario, y la dirección de Carlos Gandolfo. Teatro Abierto marcó un hitoen la historia del país. "En aquel

ARCHIVO

tiempo vivíamos con mucho dolor. La dictadura era violenta, brutal y, fijate, nosotros armábamos Teatro Abierto con alegría. Los autores queríamos escribir. Nos habían aislado, nos perseguían. Nuestras obras habían sido prohibidas en los teatros oficiales y eliminadas en los programas del Conservatorio Nacional. Queríamos demostrar que existíamos y eso se transformó, por la pura brutalidad del régimen, en un hecho de resistencia cultural notable", reconoció muchos años después.

Segunda escena en el pasaje Discépolo: en 2007, un emprendimiento inmobiliario estuvo a punto de

tirar abajo el Picadero. La oposición de la ONG Basta de Demoler y el apoyo de artistas como el propio dramaturgo, junto con Cipe Lincovsky, Roberto Mosca, Mirta Busnelli, Pacho O'Donnell, Graciela Duffau, Antonio Birabent, Virginia Lago y Carlos Gorostiza, entro otros, lograron frenar aquel atropello. La sala la terminó adquiriendo el productor Sebastián Blutrach. En 2013, Gris de ausencia tuvo una nueva versión dirigida por Agustín Alezzo con Aldo Barbero, Pepe Novoa v Jorge Suárez, entre otros. "Sin duda es un referente de nuestra cultura, de nuestro Teatro. Una gran persona, cálido, amante profundo del teatro independiente, símbolo de Teatro Abierto. Me acompañó con alegría en la recuperación del Picadero, como un broche que se debía esa generación", lo recordó Blutrach en sus redes con una foto en la que aparece con una de sus pipas.

En el Teatro San Martín desembarcó en 1985 con No hay que llorar, con Roberto Carnaghi, Alfonso De Grazia y María Cristina Laurenz. Luego, en otras salas del Complejo Teatral, se estrenaron Viejos conocidos, El Saludador y una versión musical de su clásico La Nona, con Hugo Arana, Elsa Berenguer, Juan Carlos Puppo, Claudia Lapacóy Luis Luque que dirigió Claudio Hochman. El mismo Teatro San Martín, en 1995, fue el escenario de un enfrentamiento generacional de autores dramáticos. Bernardo Carey y Cossa coordinaron un taller con los llamados dramaturgos emergentes, entre los figuraban Alejandro Tantanián, Jorge Leyes, Ignacio Apolo, Rafael Spregelburd y Javier Daulte. Peroaquello no funcionó (o, en perspectiva, sí porque los más jóvenes se juntaron y terminaron afirmando sus búsquedas). "Fue un mal manejo, ciertas torpezas. Con Bernardo Carev teníamos a cargo ese grupo para hacer una obra en el Teatro San Martín, pero no salió nada y ellos se enojaron, algo típico de lucha de generaciones. De todos modos, terminó todo bien, con Daulte tengo una excelente relación", recordó en el último reportaje.

En 1994 fue reconocido con el Premio Konex de Platino. Recibió además el Premio Nacional de Teatro de Argentina y el Premio del Público y de la Crítica de España. En 2007 fue elegido presidente de la Sociedad General de Autores de la Argentina y, ese mismo año, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre.

Gran defensor de su quehacer, reconoció en esa última entrevista con este diario que el actual auge del teatro, incluso con la crisis económica que atraviesa el país, es "un fenómeno". "Nuestro teatro independiente es un fenómeno mundial. Después de Londres y Nueva York, en términos teatrales, sigue Buenos Aires, donde se producen300 estrenos por año y el 80 por ciento se hace en salas pequeñas. Donde hay un garaje, se levanta un teatro. Es curioso, porque, ante una crisis económica, lo primero que la gente ajusta son sus salidas, el entretenimiento y el teatro, pero me dicen que las salas están llenas".

Hace menos de un mes, Pablo Mascareño le preguntó cómo vivía este tiempo que le tocaba transitar. "Se vive sabiendo que ya se pagó el último peaje", afirmó, desde la comodidad de su casa. "Vaya a saber qué queda todavía, pero uno sabe que ya tiene que ir haciendo las valijas. Estoy muy tranquilo, asistido por María, mi mujer; es notable como me ordena la vida. A esta altura del partido, uno repasa mucho su vida. ¿Quién no? Errores, aciertos, los buenos y malos momentos, la gente que lo rodeó", dijo.

Hoy, entre las 10 y las 14, se velarán sus restos en la sede de Argentores (Pacheco de Melo 1820). •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024



# Danza: un fin de semana con propuestas para todos los gustos

CARTELERA. La agenda de junio se nutre de ofertas variadas en géneros y estilos; hay estrenos y reposiciones, programas para los más chicos y otros solo para adultos



Lucía Bargados en Una línea, un círculo, una sombra



Maniobra temporal en el Centro C. San Martín



Clarita y el Cascanueces, para los más chicos

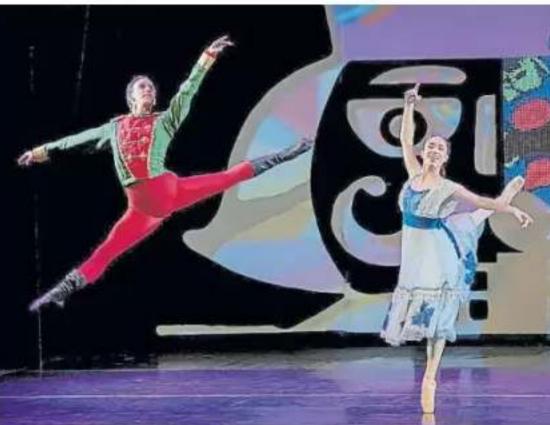

CC KONEX

Acrobacia y danza en Vigilias

### Constanza Bertolini LA NACION

Junio viene cargado de estrenos, reposiciones y otras celebraciones para la danza en Buenos Aires. Mientras se espera el estreno de los nuevos programas de las dos grandes compañías oficiales (el Ballet Estable del Teatro Colón dará inicio a su saga de funciones de La bella durmiente del bosque, en versión de Mario Galizzi, el martes, mientras que la compañía del San Martín regresará a la sala Martín Coronado con La tempestad, de Mauricio Wainrot, en julio), la cartelera se nutre de propuestas bien variadas para mantenerse en movimiento.

Nadie podrá decir que la idea de la muerte como un hecho reversible no es lo suficientemente inquietante para interesarse en Maniobra temporal, nueva investigación coreográfica que presentan a par-

tir de hoy en el Centro Cultural San Martín las bailarinas y performers Mariana Montepagano, Alina Marinelli, Margarita Molfino, Natali Falloni y Bárbara Hang. Las funciones serán los viernes y sábados, a las 20, hasta el 20 de julio. "La obra fantasea a partir de la técnica de resucitación descrita en los libros de osteopatía e indaga en el umbral entre lo vivo y lo muerto con el propósito de expandir sus límites. Ante la posibilidad de revertir un hecho aparentemente contundente como la muerte, las artistas inventan diferentes pruebas y rituales para reconocer y reorientar lo que ocurre invisiblemente, pero que opera, produce efectos y vincula sus cuerpos", anticipan. Entrada: \$6500 (general) y \$3250 (estudiantes, jubilados y pensionados).

Vuelve esta semana a Fundación Cazadores la obra Primer boceto, de Andrés Molina, que formó parte del último ciclo de residencias Instalar Danza. Interpretada por

Diana Szeinblum y con música en vivo de Ismael Pinkler, este trabajo gira en torno de cómo el cuerpo en movimiento y el sonido convergen inspirados en los principios de la pintura y el dibujo. Tiene funciones los sábados hasta el 15 de este mes, a las 21:30, en Villarroel 1438. Entra-

da, \$10.000 con consumición. Mi fiesta hará una serie de funciones con entrada gratuita en el Espacio Berni del Centro Cultural Borges (Viamonte y San Martín), los viernes, sábados y domingos, de esta semana y la próxima, a las 19. Creación de Carlos Casella y Mayra Bonard (bailarines, coreógrafos, directores), interpretado por ella, este solo con música de Diego Vainer aborda temas como la curiosidad, el cuerpo, el sexo y la ferocidad, y devela la intimidad de una mujer que se despoja de una serie de recuerdos. Espectáculo apto para mayores de 16 años.

Otra referente del grupo El descueve, María Ucedo, va por su se-

gunda temporada con El rayo en el Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034), los viernes de este mes, a las 20.30. Se trata de un biodrama íntimo y sensible al que la bailarina y actriz le pone el cuerpo, acompañada por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky.

### Mañana

La temporada del ensamble ArtHaus depara para este fin de semana el estreno de un concierto escénico, Una línea, un círculo, una sombra, que surge de una serie de preguntas alrededor de Giacinto Scelsi (1905-1988). ¿Quién es este compositor de culto, creador de obras radicales, admirado por Morton Feldman y John Cage? Italiano, oriundo de La Spezia, basó sus piezas en una sola nota, un sonido -creía- capaz de derribar cualquier muro. Aquí, instrumentistas y bailarines forman parte de un concierto inspirado en la firma-ideograma

de Scelsi, quien no utilizaba su nombre sino un simple círculo subrayado por una línea. Con coreografía y dirección de Diana Theocharidis, y la participación de los bailarines Mariana Banfi, Aníbal Jiménez, Lourdes Fernández Marcón, Sofía Gaetaniy Lucía Bargados, tiene funciones mañana, a las 20.30 y pasado mañana, a las 18.30, en el auditorio ArtHaus, Bartolomé Mitre 434. Entradas anticipadas por Alternativa teatral, \$6500; en el lugar, \$8000.

Inspirado en el poema de Stéphane Mallarmé y, por supuesto, en la coreografía del gran Vaslav Nijinsky, Preludio a la pequeña muerte de un fauno, de y por Emanuel Ludueña, se estrenó hace unos días en la sala en Movaq (Malabia 852). Una versión rupturista, que incorpora a la música de Debussy cuotas de Rachmaninov y Violeta Parra, y a la danza le suma el canto. Las funciones son los sábados, a las 20. Entradas, desde \$6000.

### Domingo

Adaptado especialmente para los más chicos, El cascanueces que los domingos por la mañana se presenta en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) integra uno de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico con bailes diversos, una puesta en escena de mapping, proyecciones y animaciones, y la revelación de una abuelita narradora que al final dará que hablar. La versión, creada por Juan Lavanga, con coreografía de Emanuel Abruzzo, está interpretada por el Buenos Aires Ballet Juvenil, con parejas invitadas del Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata. Funciones: 9 y 30 de junio, todos los domingos de julio; en vacaciones de invierno, además, jueves 18, viernes 19 y 26, y sábados 20 y 27 de julio. Entradas desde \$10000 en venta en www.cckonex.org

Vigilias vuelve al Galpón de Guevara diez años después. La obra de teatro físico, acrobacia y danza aérea de Germán Cabanas tiene un largo recorrido andado por diversos festivales y en este regreso a Chacarita, trae una nueva versión. Si por un lado trabaja sobre los sueños, la existencia y la soledad, desde el punto de vista técnico investiga diversos sistemas de vuelo, que desafian al cuerpo, la gravedad, el peso, y los infinitos planos del espacio. Desde el 9 de junio, los domingos a las 20 en Guevara 326. Entradas: \$8000 (anticipadas por Alternativa Teatral) y \$9500 en la boletería del teatro.

Después de su prestreno en Cazadores, Máquina drama se mudó a la Sala Cancha del Centro Cultural Rojas los lunes de este mes y el próximo, a las 20.30. En este nuevo trabajo Ramiro Cortezy Federico Fontán -diezaños después de Los cuerpos-, con codirección de Julieta Ciochi. apelan al arte del samurai con buen pulso, evocan el universo del animé, las historias de amor y derrota, a la vez que despliegan una maquinaria escénica que no se guarda nada de la vista del público. En Corrientes 2038; entradas \$7000. •

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 14" | máx. 20"

Mayormente nublado Probables lluvias por la mañana.

### Mañana

mín. 16° | máx. 21°

Mayormente nublado
Neblina por la mañana.
Vientos moderados.



**Sale** 07.55 **Se pone** 17.49

### Luna

Sale 09.15 Se pone 18.41 Nueva 6/6
 Creciente 14/6

○ Llena 21/6
 ● Menguante 28/6

SANTORAL Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús | UN DÍA COMO HOY En, 1810, se publica el primer número de La Gazeta de Buenos Ayres, impulsada por Mariano Moreno. | HOY ES EL DÍA del Periodista

### Sudoku DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | 8 | Ţ | 2 | 3  | Þ | 5 | 6  | L |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| ħ | 5 | ε | 6 | 8  | 4 | 9 | I  | Z |
| 6 | 2 | 6 | 5 | I  | 9 | 8 | 3  | b |
| L | 1 | 9 | 3 | 7  | 6 | 4 | 8  | 5 |
| 2 | 6 | Þ | 8 | L  | S | t | 9  | ε |
| S | ε | 8 | Þ | 9  | Ţ | 4 | 2  | 6 |
| ε | 9 | 2 | 4 | tr | 8 | 6 | 5  | 1 |
| 8 | 4 | 5 | 1 | 6  | Z | 3 | 1. | 9 |
| 1 | 1 | 6 | 9 | 5  | ε | 2 | b  | 8 |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 2 | 3 | 5 | 6 |   | 7 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   | 4 |   | 2 |   |   |
|   |   | 7 | 1 |   | 4 |   | 3 | 5 |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 7 |   |   |   |   |
|   | 8 |   | 9 |   |   | 6 |   |   |
|   | 3 |   | 6 |   |   |   | 2 |   |
|   |   | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
|   | 9 |   |   | 3 | 2 |   | 8 |   |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

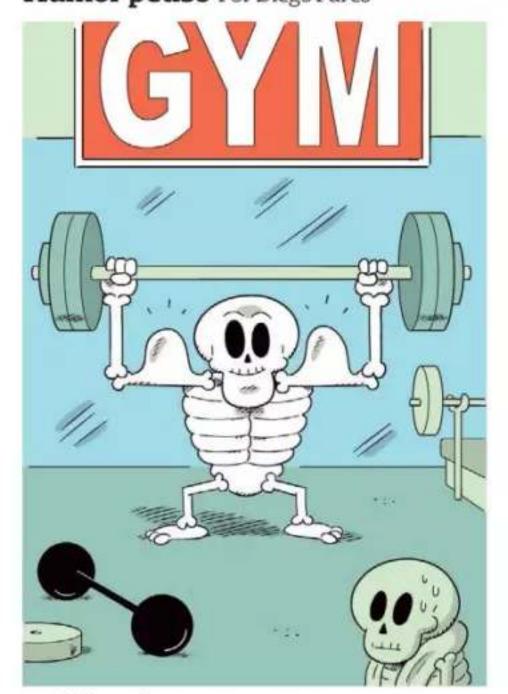

Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

